JUEVES 30 DE MAYO DE 2024

# AB()

EL DIARIO LÍDER EN ANDALUCÍA



# Begoña Gómez exigió figurar como licenciada sin serlo

La consultora Inmark se negó porque «no pudo acreditar ninguna licenciatura en Marketing» y se podía buscar «un problema» con los clientes

Varapalo de la Audiencia Provincial a la «pretensión del Ministerio Fiscal de impedir toda investigación» del juez instructor del caso

El PSOE se jacta de que le 'absolverán' las urnas el 9-J





El Córdoba CF llama al respaldo masivo para el ascenso

DEPORTES

# Hasta tres instancias judiciales pueden frenar la ley de amnistía

Las cuestiones prejudiciales del Supremo, la Audiencia Nacional o jueces catalanes paralizarían las causas

Más de 400 manifestantes y activistas se podrán beneficiar de la norma que tiene previsto aprobarse hoy en el Congreso

Los delitos de malversación y terrorismo serán las grandes trabas del precepto ante el Tribunal de la UE ESPAÑA



Las primeras alertas de calor llegan hoy y mañana con máximas de 40°

CORDOBA

UGT aplicaba el sistema 'corrupto' de facturas a todas las subvenciones

ANDALUCÍA

La Santa Sede destituye a la abadesa y toma el control de Belorado

SOCIEDAD

MAÑANA CON ABC ANUARIO DEL MOTOR

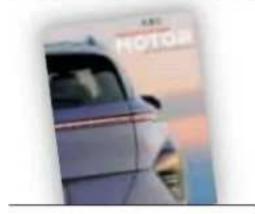

# El solar del Archivo del Cabildo albergará restos romanos y emirales

Urbanismo autoriza la agregación de las tres parcelas para el edificio en el que se custodiarán los documentos y la biblioteca de la Catedral CULTURA

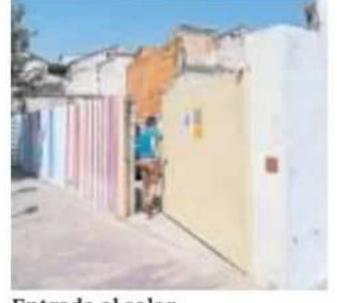

Entrada al solar

# El juez requisa los correos de dos cargos de Puente y Montero por el caso Koldo

«Después de esto, nos vamos a gestionar el Cartel de Cali», comentaron con estupor los funcionarios de Puertos del Estado ante uno de los contratos **ESPANA** 

LA TERCERA

### FUNDADO EN 1903 POR DON TORCUATO LUCA DE TENA

# Tanto estudiar para olvidarlo todo

# POR JUAN ANTONIO GARCÍA AMADO

«El día de hoy, 30 de mayo de 2024, deberían conmemorarlo como el día de su apoteosis, del descenso a su estatura, como el día en que se miraron en el espejo, se desmaquillaron de lo que habían predicado y se gustaron así, domésticos, acezantes y a la espera de renovadas y más sorprendentes consignas. Qué buenos vasallos y cuán merecido su señor (o su señora). Como cuando Franco, pero hablando inglés y con más gimnasio»

A buena noticia es que ya no hay golpes de Estado violentos que terminen en abuso masivo y estatuas ecuestres. La novedad mala es que nuestros Estados están siendo socavados de modo más sibilino y más efectivo también. El ataque brutal contra la legalidad y los derechos provoca resistencia, pero la sutil y aviesa disolución de los fundamentos morales de una sociedad libre y de las estructuras de un Estado de libertades y derechos causa resignación y el pueblo lo toma como fatalidad irremediable. Es más fácil resistir la agresión de las fieras que la lenta labor de las termitas.

Los que peinamos canas nos creímos antaño que los intelectuales venían a ser los anticuerpos de las sociedades libres y que las democracias tenían en los académicos sus más fieles paladines. Craso error. Ahora mismo, si queremos escuchar discursos libres y expresiones de una moral genuina habremos de refugiarnos en los bares de algún barrio humilde o sentarnos en los parques de cualquier pueblo sencillo, en vez de frecuentar las cafeterías de campus universitarios, los centros culturales cuando se presentan libros o las puertas de teatros donde la intelectualidad con más posturas que lecturas acumula calderilla simbólica. Los cómplices y los silentes caminan de la mano sin hacerse preguntas y difunden proclamas a mayor gloria de los pastores, mientras todos se desmelenan al grito de que viene el lobo, que se acerca la ultraderecha, que peligran las libertades sostenibles, los derechos transversales y las éticas de la especie. Algo así como si las plañideras se hubieran cargado al muerto o como cuando el sicario besa la medallita de la Virgen para que le mantenga el pulso firme.

Quién le iba a decir a uno, en el tiempo aquel de la confianza, que ese maestro que lo inspiraba aguardaba su oportunidad para tornarse fanático, que aquel magistrado que teníamos por santo patrono de la mejor jurisprudencia acusaría un día de vendidos a los que siguen creyendo que el imperio de la ley está por encima del interés de cualquier capo con tupé, cómo habríamos podido imaginar que les crecerían los colmillos del sectarismo a los adalides de valores y principios, a los que tanto abominaban de las variadas injusticias y ejercen ahora de escuderos de analfabetos, mayordomos de abusadores, esbirros morales de quienes por leídos los desprecian y por sumisos los compadecen. Tanto nadar para morir en la orilla, tanto estudiar para olvidarlo todo, tanto hacerse los kantianos para terminar como mouriños de tercera, tanta lírica impostada para que por fin se note que su auténtico estimulante es el licor ideológico de garrafa. Como cuando aquel cabo austriaco en aquel otro país que se tenía por quintaesencia y santuario de la razón.

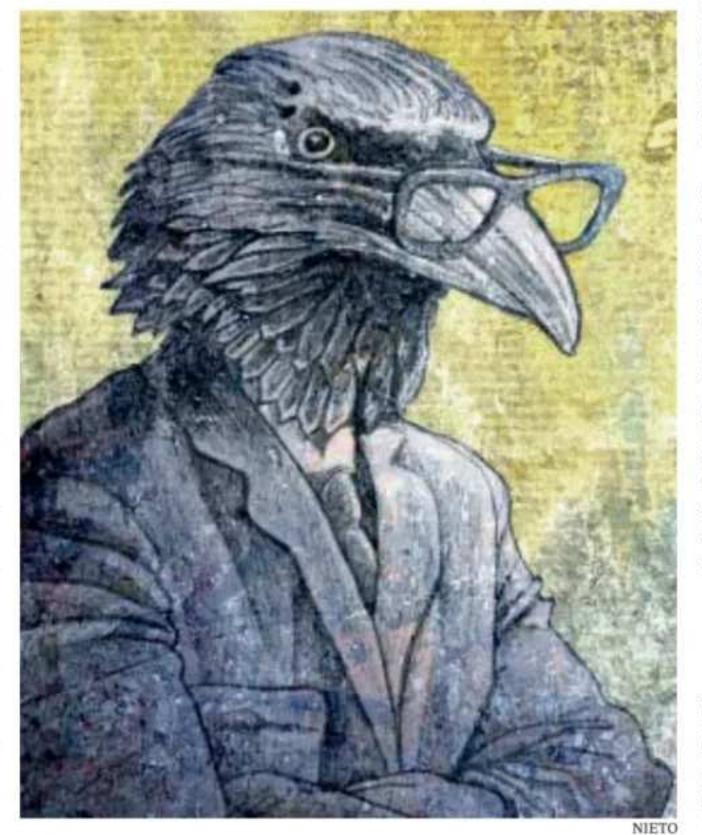

Habrá quien piense que de pronto profesores selectos, profesionales cultivados y esmerados moralistas se nos están viniendo abajo, que padecemos una epidemia de alienación o una infección de inconsecuencia. Creo que no, que la verdad es más triste: siempre fueron pequeños, mínimos, apocados, intrascendentes y pueriles, más allá de las fotos, más allá de los prólogos y de los ademanes, de los museos y las salas de conciertos, de las citas a pie de página. No han encogido ahora, solamente se sienten al fin desembarazados y se bajan de los zancos.

Se libran de los clásicos para abrazarse a cualquier pedáneo de imposible sintaxis; la ética dialógica, qué tiempos aquellos, levanta muros de silencio y teje enemigos para excluirlos de todo consenso, la lucha por la igualdad se ensaña con el que critica a la santa del santo y lo mejor y más refinado de su emotividad lo guardan los guardianes para compadecer al zascandil de sus entretelas por lo mucho que ha de sufrir ante ese pueblo villano que no lo quiere bastante, que no lo ama como ellos, quienes lo sueñan caudillo de las mil Españas por la gracia de sus gracias, porque su palmito y tal y porque si él nos faltara llegaría la extrema derecha y, ya puestos, prefiero que me siga pegando mi Manolo o que me humille mayormente uno de casa.

Ojalá estuviéramos hablando tan solo de lo inauténtico de tanto exquisito, de lo vacuo de semejantes vates, qué divertido si bastara con señalar que la seriedad era esperpento y la circunspección puro gesto del que se ejercitaba para rendido y para vo-

> tante masoquista. Pero el mal es más serio, el daño está hecho y algo han tenido que ver estos mismos veleidosos cuando se aparentaban expertos y cosían doctrinas como el que siembra en secarrales.

> El primer desarreglo lo tuvieron cuando lo que en las aulas y conferencias pontificaban se hizo caricatura o disfraz para incautos, cuando de la ética deontológica pasaron a un utilitarismo tribal. Abogaban por la universalidad de los grandes principios los que los tenían minúsculos y se querían más bien de bandas y bandos, predicaban los derechos humanos, pero de unos humanos más que de otros, se dolían de la discriminación de los extranjeros los mismos que tramaban ostracismos para sus connacionales y mayor represión para el que no se humillara.

> en la adolescencia, adiestrados para mirar con un solo ojo y no ver más colores que los de la propia bandera, llegó el turno del Derecho y los juristas más finos nos dijeron que bien está que la ley sea de todos, pues se hace en democracia, pero que al señor marqués habrá que reconocerle lo suyo y que para qué luchamos nosotros por los

derechos del común si no han de pesar más los derechos de los nuestros. Fue cuando se tildó al buen
juez de enemigo del Derecho y con la Constitución
se hizo papel de cocina, cuando nos dijeron que el
frío razonar de juristas imparciales debía ser reemplazado por el cálido valorar de los de nuestra
grey y que para eso habrá que lograr antes que
nada que los tribunales más altos sean afines. Como
si un día descubriéramos que los niños de San Ildefonso andan trucando los bombos del sorteo de
Navidad o que los cirujanos antes de operar preguntan de qué partido será el paciente, para adecuar el bisturí a la ideología.

El día de hoy, 30 de mayo de 2024, deberían conmemorarlo como el día de su apoteosis, del descenso a su estatura, como el día en que se miraron en el espejo, se desmaquillaron de lo que habían predicado y se gustaron así, domésticos, acezantes y a la espera de renovadas y más sorprendentes consignas. Qué buenos vasallos y cuán merecido su señor (o su señora). Como cuando Franco, pero hablando inglés y con más gimnasio.

> Juan Antonio García Amado es catedrático de Filosofia del Derecho de la Universidad de León

# ABC

DIRECTOR
JULIÁN QUIRÓS

Director ABC Córdoba

Francisco J. Poyato Pino

Redactor Jefe

Rafael Ruiz Gómez de Aranda

Secciones

Javier Gómez Postigo

Rafael A. Aguilar Sánchez

Redactores

Luis Miranda

Baltasar López

Davinia Delgado

Pilar García-Baquero

Valerio Merino

Directora General Ana Delgado Galán

### ABC ANDALUCÍA

DIRECTOR

Alberto García Reyes

Coordinador General Manuel Contreras

DIRECTOR GENERAL

Álvaro Rodríguez Guitart

Control de Gestión y RR.HH. Juan José Bonillo

Publicidad

Zoila Borrego Joaquina López

Comunicación

Marta Parias Digital

Alejandro Salazar

Editado por Diario ABC, S. L. U. San Álvaro, 8 - 1\* 3 - 14003 Córdoba

Teléfono de atención Diario ABC Córdoba 91 111 99 00 Centralita 957 497 675 Centralita ABC 91 339 90 00

Precio ABC 2,00 euros

## vocento

Diario ABC, S. L. U. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parciai, de los contenidos de esta publicación, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. Número 39.599 D.L.F. SE 38-2023 Apartado de Correos 43, Madrid

# **EDITORIALES**

# AÚN HAY JUECES EN ESPAÑA

Tras diez procesos y un celoso escrutinio judicial, y después de sufrir un coordinado linchamiento mediático, Camps ha sido absuelto de la última causa que tenía pendiente con la Justicia

OCOS políticos en España han sido sometidos a un escrutinio judicial tan exigente como el que ha sufrido Francisco Camps. Tras un calvario judicial en el que se le abrieron diez causas y por las que fue investigado durante más de quince años, la Audiencia Nacional ha absuelto al expresidente de la Comunidad Valenciana del delito de tráfico de influencias en concurso ideal con el delito de prevaricación del que se le acusaba en el juicio del caso Gürtel. Con esta sentencia se cierra su última causa con la justicia y queda definitivamente ratificada su inocencia en una serie de procesos que trascendieron lo meramente judicial y que llegó a convertirse en un verdadero linchamiento mediático que ahora se demuestra infundado.

Camps ha sido declarado inocente en todas las causas por las que ha sido juzgado y, tras esta última sentencia, quienes se lanzaron a participar en una campaña de desprestigio contra él deberían, por puro decoro, asumir su responsabilidad en lo que fue un injustificado e interesado asedio público. La sentencia absolutoria demuestra, además, un hecho obvio que se ha venido defendiendo insistentemente en la páginas de este diario: en una democracia, la culpabilidad de cualquier ciudadano sólo pueden determinarla los tribunales. Este caso evidencia la independencia de nuestra Justicia pues, tras diez causas abiertas, nadie puede negar el rigor y el celo con el que se ha examinado judicialmente a Camps, que siempre se reclamó inocente y rechazó aceptar una pena leve a cambio de ahorrarse este prolongado suplicio, como sí hicieron otros acusados. Es importante destacar esto sobre todo en tiempos en los que desde el poder se habla irresponsablemente de 'lawfare', un término importado de los populismos iberoamericanos y que no tiene cabida en nuestra tradición jurídica. Hay quienes diariamente intentan deslegitimar a la Justicia imputándole inclinaciones conservadoras o sugiriendo que está al servicio de una determinada estrategia política, cuando en realidad la evidencia en contra es aplastante.

En los últimos años, las condenas de Rodrigo Rato, Jaume Matas o el procesamiento de Eduardo Zaplana y del mismo Camps desmienten a quienes intentan crear la impresión de una Justicia sesgada. No cabe duda de que ésta debe mejorar sus plazos, pero el rigor y la independencia con los que se juzga a nuestros representantes públicos es una prueba de calidad democrática y de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. La estrategia de Pedro Sánchez y de sus socios, obcecados en proyectarse como víctimas de una persecución judicial imaginaria, se derrumba ante una realidad tan robusta como la que ha padecido el antiguo dirigente popular.

# VARAPALO A LA FISCALÍA POR LAS «LAGUNAS DE IMPUNIDAD»

Por una mínima consideración de sí mismo, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, debería pararse a pensar y asumir que su continuidad al frente de la Fiscalía ya resulta indigna. Su intento de recusar a unos magistrados del Tribunal Supremo fue ayer mismo desestimado de plano, con unas críticas del tribunal que harían sonrojar a cualquier jurista. Siempre podrá decir que se trata de un asunto privado. Sin embargo, el revés que le ha propinado la Audiencia de Madrid al Ministerio Fiscal excede con mucho a la figura de García Ortiz, porque es una desautorización en toda regla del precipitado recurso que interpuso la institución para frenar la investigación sobre la esposa del presidente Sánchez. La Fiscalía impugnó el auto de un juez de ins-

trucción por el que admitía una denuncia de Manos Limpias por hechos aparecidos en la Prensa. Nada insólito en lo que hizo el juez. Lo insólito es que el fiscal, en un caso de poca entidad penal, en un sencillo juzgado de instrucción de Plaza de Castilla, se espoleara para impugnar la admisión de la denuncia al día siguiente de la decisión judicial.

La respuesta de la Audiencia ha sido templada y firme. Analiza cada motivo del recurso, revisa las actuaciones del juez instructor, valora los indicios y confirma la investigación en curso. Lo normal. Lo que no es normal es que los magistrados de la Audiencia digan que el recurso del fiscal es «inusual» y que su pretensión «podría llevar a crear lagunas de impunidad» en esa delincuencia en la que se mezclan apariencias lícitas que encierran contenidos delictivos. Repárese en que un tribunal colegiado desvela el intento de la Fiscalía de crear impunidad. No debería necesitar nada más el fiscal general del Estado para dimitir.

# PUEBLA

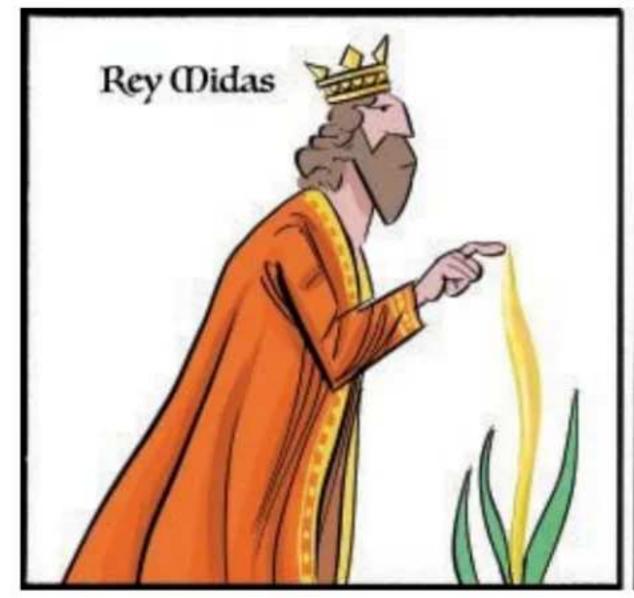



OPINIÓN 5

### LLÁMALO X

«Los países de la OTAN, sobre todo en Europa, sobre todo los pequeños, deben tomar conciencia de con qué están jugando»

Vladímir Putin Presidente de Rusia

### **IMNIETO** Fe de ratas





LA ALBERCA

ALBERTO GARCÍA REYES

# El bulócrata

Nadie ha promovido más la desinformación que Sánchez, que sabía lo de su mujer y aprovechó el secreto de sumario para trazar un plan electoral

OS días antes de que Sánchez mandara su epístola de amor a los filipenses, ¡dos días antes!, el abogado de su mujer ya le había traído del juzgado los papeles en los que ponía que Begoña Gómez estaba siendo investigada por dos tipos delictivos, tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Ahora sabemos -ya no sólo sospechamos- que los cinco días de confinamiento del presidente fueron una actuación que buscaba un premio Max de las artes escénicas. Y que su cinismo es, más que una máquina de fango, una locomotora de odio con turbohélices. Sánchez salió de la madriguera para colocarnos su mendacidad en nuestra mochila. Fabricó un bulo mastodóntico sobre el honor de su esposa y, mientras metía la descomunal patraña debajo de la alfombra de La Moncloa, nos acusó a todos de haberle hecho exactamente lo que él nos estaba haciendo. Ayer otra vez. Contra la pregunta concreta de Feijóo, la respuesta del fango y los pactos con Vox. Supongo que este tipo de comportamiento tendrá un nombre en los temarios de Psicología. No quiero saberlo. Me basta con

haber descubierto que su abulencia es ilimitada. Nos ha tenido un mes acomplejados bajo el yugo de los bulos, exigiendo rigor a quienes desvelaban las hediondas actividades comerciales de su mujer, pontificando sobre su honor y enseñando la puntita de la querella a quienes osaran decir que lo de Begoña podría tener repercusiones penales. Acusó de pseudoperiodistas a quienes habían publicado las informaciones en las que se basaba la denuncia, movilizó a su partido para que clamase contra la atrocidad que suponía meter a la familia en los asuntos políticos -como si una amnesia general se hubiese tragado sus invectivas a Ayuso-, sacó el 'joker' de Palestina el día que iba dar explicaciones sobre sus bretes esponsalicios y hasta nos despertó con un titular que exclamaba en las vísperas de su comparecencia que la Guardia Civil había descartado cualquier indicio de penalidad en los trajines de su costilla. Todo a sabiendas de que ella estaba ya anillada como investigada. Nadie ha promovido más la desinformación que él, que aprovechó el secreto de sumario para trazar un plan que le permitiese sacar renta de sus miserias en las elecciones europeas.

A estas alturas de la historia a mí ya me da igual si lo que hizo la mujer del presidente es delictivo o no. Porque es inexcusablemente vergonzoso. Y porque Sánchez lo ha usado para obtener rendimiento electoral. Una jugada así, con apenas un mes de ventaja hasta el estallido de la verdad, sólo puede salir de una mente abyecta y desesperada. Ni siendo mi padre me representaría alguien de tal calaña, capaz de manosear a su familia, mentir sin inmutarse e inflamar la polarización social sólo por conservar el poder. Se puede dirigir una democracia con las ideas que sea, incluso sin ideas, pero no se puede estar al frente de un proyecto de progreso sin tener principios. Sánchez pasará a la historia como el instaurador en España de un nuevo sistema llamado bulocracia. Y hoy el bulócrata toca cima con la amnistía.



**UNA RAYA EN EL AGUA** 

IGNACIO CAMACHO

# 'Eppur si muove'

Qué incómodo empeño el de complicarse la vida con evidencias objetivas en vez de aceptar la posverdad progresista

ENUDO notición: han pillado a Sánchez mintiendo. Gran descubrimiento. La oposición se rasga la vestimenta en el . Congreso y la prensa escupe fuego ante la desfachatez del presidente del Gobierno. Pero si un periódico recopilase los embustes y ocultaciones del Lider Supremo -como hizo el 'Post' con Trump- podría estar publicando un suplemento diario durante un año entero sin que al interpelado se le alterase el gesto. Oiga, es que esta vez es grave porque se trata de que su esposa estaba ya investigada cuando el marido enamorado publicó la famosa carta. Ya. ¿Y? Problema de los que se creyeron la farsa después de haber tragado con los expertos de la pandemia, la línea roja del pacto con los herederos etarras o la amnistía inconstitucional, por citar sólo tres falacias entre tantas. No pasa absolutamente nada.

Allá los que prefieran centrarse en la realidad objetiva en vez de asumir la posverdad progresista. Sufrirán más que los que aceptan el relato oficial sin complicarse la vida. Se vive mucho mejor en la burbuja feliz de los telediarios, con su luminoso paisaje social dibujado a base de triunfales estadísticas, que en el triste, oscuro reverso de un pensamiento crítico condenado a la melancolía. Para qué hacer caso de las pesquisas del periodismo o de la justicia cuando se pueden cerrar los ojos y la mente y dejarse mecer en la ficción alternativa de una política transparente y limpia. De qué sirven las evidencias amargas frente a la confortable seguridad de las mentiras.

¿Corrupción? Fango. ¿Tráfico de influencias y de favores? Fango. ¿Engaños, imposturas, sobreactuaciones, simulacros? Fango. ¿Relaciones impropias con comisionistas y empresarios? Fango. ¿Sospechas de favoritismo inducido en adjudicaciones de contratos? Fango. ¿Pruebas, documentos, cartas, fotos? Fango. ¿Petición de explicaciones, reproches éticos, debates parlamentarios? Fango, fango y más fango. Toneladas de barro vertidas sobre la intachable reputación de un matrimonio honrado. Pseudomedios calumniadores y jueces arbitrarios inmersos en una conjura de cavernosos agentes antidemocráticos empeñados en torcer mediante procedimientos espurios la voluntad de los ciudadanos.

Ésta es la verdad establecida por el laboratorio de Discurso y Mensaje. Única, rotunda, incuestionable, axiomática, categórica, terminante. Lo demás es ruido y furia, una colección infame de historias inventadas y de infundios contumaces divulgados por la máquina ultraderechista de falsedades. Un conciliábulo rebelde, una perversa intriga contra la legitimidad de las instituciones. Pero enfrente se levanta la determinación de un hombre resuelto a mantenerse incólume bajo la tormenta de lodo desatada por la insidia de los conspiradores. Aguante, resiliencia, estoicismo, firmeza de roca, piel de rinoceronte. Ni un paso atrás, ni un signo de debilidad ante los golpes.

'Eppur si muove'...

6 OPINIÓN JUEVES, 30 DE MAYO DE 2024 ABC

SIN PUNTO Y PELOTA

BERTA G. DE VEGA

# Conspiración judeomasónica

Nuestro presidente grita «fango, fango, fango» y arremete contra la fachosfera

OS más mayores, pelín hartos de que los jóvenes les cuenten lo que pasó hace 70 años, se acuerdan de cómo Franco sacaba el comodín de la españolidad del Peñón cuando se le torcían las cosas. «Gibraltar, español», muy 'brandy soberano'. La Pérfida Albión era el señuelo para distraerse, que hubo chavales exaltados que incluso apedrearon El Corte Inglés alguna vez, según cuenta mi padre, por inglés solo en el logo y no por ser de Areces. En el 69, con oposición un poco más visible por

la poquita libertad de prensa de pseudomedios, el dictador cerró la verja y el 'Evening Post' tituló: «Franco, podremos soportarlo». Se acabaron entonces las excursiones a por los 'twinsets', los zapatos ingleses de cordones y las galletas de mantequilla, atractivos de Gibraltar antes de que lo fuera por lavadero de billetes, importante señuelo décadas después para que llegaran mafiosos, más ostentosos y horteras que los parientes de Alfonso Hohenlohe.

El comodín de Pedro Sánchez ha sido el franquismo pero, con pocos muertos relevantes por exhumar, ha optado por volverse franquista él mismo y cambiar el señuelo Gibraltar por su política exterior en general. Se empieza a parecer al dictador hasta por las sospechas sobre el trato de favor que recibe su señora, aunque a Begoña no le regalan collares, según decían de Carmen Polo, pero sí patrocinios de cátedra, que son ahora un accesorio mucho más molón para según qué negocios. 'La Collares', 'la Patrocinios', así cambian los tiempos.

Lo de la distracción exterior tampoco lo inventó Franco ni murió con él en la cama, claro. Tenemos una memoria democrática tan frágil que con Felipe González de paseo por El Hormiguero, aplaudido por la derecha entusiasmada por su oposición al sanchismo, se nos olvida el declive del felipismo. 1991 empe-

zó con la dimisión de Alfonso Guerra por los negocios de su hermano en la delegación del Gobierno en la Plaza de España de Sevilla, siguió con las primeras noticias sobre el caso Filesa y acabó con una Cumbre de Paz de Oriente Medio en el Palacio Real, que sólo trajo paz a los vecinos de la Plaza de España de Madrid, libre de 'yonkis' de la noche a la mañana.

Claro que hay diferencias entre Felipe y Pedro Sánchez: por lo menos el primero se sacudió portadas de corrupción con una foto entre Bush y Gorbachov y nuestro presidente consorte lo que logra es que la ultraderechista peligrosa a ratos Georgia Meloni invite a España al G-7. Esa cumbre me da un poco de miedo porque me huele a 2009, cuando Zapatero también aterrizó en Italia para otra, cuando estábamos en el tobogán de nuestra torta sideral financiera, negada por Solbes en campaña electoral. Sí, como la amnistía.

Nuestro presidente grita «fango, fango, fango» y arremete contra la fachosfera que es como invocar a una especie de conspiración judeomasónica. Sacó a Franco del Valle de los Caídos en una épica lucha contra un cadáver y su caída se no está antojando cada vez más caudillista. Pedro, podremos soportarlo. Aunque te empeñes en que eres la garantía de la reserva progresista de Occidente.

# **CARTAS** AL DIRECTOR

## Obsesión con el valle

El Gobierno de Sánchez tiene un problema con el valle de Cuelgamuros, antes valle de los Caídos. Es un problema que arrastran el socialismo y la izquierda desde hace décadas y enconado ahora por Sánchez. Son los únicos que se sienten escocidos con la existencia de este lugar, mientras los ciudadanos no estamos obsesionados con esta cuestión. Miles de fieles acuden anualmente, día tras día, semana tras semana, a los oficios religiosos en la basílica muy bien atendida por la comunidad benedictina desde hace décadas. A pesar de los bulos de la izquierda este valle es un lugar de respeto a los difuntos de ambos bandos de la guerra fratricida, lugar de reconciliación a pesar de la Memoria histórica rencorosa, y un lugar de paz. Este valle es un conjunto monumental visitado por miles de personas por su historia, sus servicios religiosos, y también su valor artístico. Sánchez, con su socialismo actual, y sus compañeros a la gresca deberían salir de su obsesión, dejando que todos los que quieran acudan cuando les venga en gana. Parece que este Gobierno Sánchez en lugar de gobernar y sacar

adelante leyes solamente se ocupa de destruir.

LAURA BRIONES MADRID

# Carta de respuesta al presidente

Estimado señor presidente: el pasado 24 de abril nos escribió una carta a los ciudadanos expresando la necesidad de reflexionar sobre los grandes problemas que tiene la Nación. Como una humilde jubilada española me puse contenta pues por fin el presidente del Gobierno ¡se iba a preocupar de nosotros! Después de esos días de reflexión hemos constatado que se trataba de otra estrategia para seguir en el poder sin interesarse por su pueblo. Seguimos preocupados por otros sucesos, como la política internacional, la desunión de España, aunque oyéndole parece que se ha pasado a ser un predicador donde la importancia es el amor fraterno y

# RAMÓN



saber perdonar para lograr la conciliación con Cataluña. Nos gustaría tener un presidente que fuera una persona de Estado, con principios morales y valores

reales donde las opiniones sean firmes y estables. Para no alargarme más, esperamos que reflexione y sea leal a su palabra. Atentamente,

> LARA GIL MADRID



El Bernabéu, un día de concierto // EFE

## Una tortura

En mi condición de vecino del Santiago Bernabéu, por la presente me declaro como un ciudadano 'torturado' por el nuevo rol que se le ha otorgado al estadio tras su superferolítica reforma, su hipogeo 'escondecésped', su videomarcador 360, su cubierta retráctil, su fachada

acerada ultramegaplus y el resto de las dependencias de ese espacio urbano. Hoy por hoy, y siento mucho decirlo, lo de estadio de fútbol queda en un plano absolutamente secundario con la ampliación del edificio a otros menesteres multitudinarios que convierten, casi a diario, en un tormento vivir a su vera.

M. SÁNCHEZ ERDOZAIN MADRID

Pueden dirigir sus cartas y preguntas al Director por correo: C/ Josefa Valcárcel, 40B, 28027 Madrid o por correo electrónico: cartas@abc.es. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos de las cartas cuyas dimensiones sobrepasen el espacio destinado a ellas.

OPINIÓN 7

# 100 P

### VISTO DESDE FUERA

RAFAEL RUIZ

# La Feria, óleo sobre lienzo

Las casetas son una prolongación societaria de los garitos del Vial Norte

lar quedó segunda en las elecciones e IU y PSOE cerraron el acuerdo del clamor popular contra el que clamaban los fácticos poderes. Arroyo del Moro nos parecía un sitio inhóspito, a leguas de todo. Y a los primeros amigos que se mudaban al Tablero Bajo (que así se llamaba a María la Judía) le tomábamos el pelo preguntándo-le por su inminente marcha a las Moreras Altas.

Entonces, solamente tenían piscina los chalés del Brillante, las parcelas, las Hermandades del Trabajo y Asuán. Y no se había levantado aún ni uno solo de esos bloques blancos, todos iguales, que han salido como setas en Poniente. Donde aún se veían vaquerías compradas a precio de ganga por los reyes del ladrillo, hoy felizmente en la quiebra. Nunca se dieron ruinas tan provechosas.

Hace 25 primaveras, nos quejábamos de los pocos turistas que se quedaban a dormir. Queríamos que llegasen las pernoctaciones que, ay, han terminado produciéndose a un precio que no imaginábamos tan caro. Las despedidas de soltero acababan en el Goya, que era un puticlub, y las de soltera, ante un miembro, que rara vez era de las fuerzas del orden. El Gallo aún era El Gallo.

El debate de la Feria, que ya existía, giraba en torno a las discocasetas, al polvo del Arenal (ejem) y al
barro cuando caían cuatro gotas. A nadie se le ocurría cerrar una caseta para socios porque en Córdoba somos unos tiesos y, además, el terreno era regalado. Tampoco era cosa de abusar. Una cosa era quedar con la gente de la hermandad, de la peña o del
trabajo y otra crear una urbanización sin piscina
pero con tablado para ver a los mismos de todo el
año. Para no mezclarse.

Los del Círculo echaban de menos la fiesta de la Victoria tanto que quisieron cobrarle a Rafa Merino por los hierros de su caseta, que hoy es el Mercado. La gente se tomaba los mojitos del Partido Comunista donde Anguita, Julio, dejaba la pipa en la barra como si fuese el guardarropa. Aspa ya era Aspa y no recuerda uno que hubiese pulseras de acceso a las casetas, códigos de etiqueta, aplicaciones informáticas para reservar coches de caballos y autobuses lanzadera para ir a los toros.

En estos 25 años, nos hemos refinado hasta el punto de que la cerveza cuesta cuatro euros y el cubata ha alcanzado precio de prostíbulo fino. Las casetas son una prolongación societaria de los garitos del Vial Norte y, si no reservas, no comes. Los mozuelos van de gala y las mozuelas tienen pinta de no acercarse al río. Qué juventud ésta.

Está reservado el derecho de admisión convirtiendo el negocio en un gran negocio. Óleo sobre lienzo como el Romero de Torres de damas lánguidas y caballeros con canotier. El alcalde de ahora ha dicho que va a poner alcantarillado, electricidad hasta que roben los cables de cobre y suelo de hormigón.

¿Hormigón, alcalde? Como en el chiste, mejor. Mármol, a mi niño mármol.



### ARMA Y PADRINO

REBECA ARGUDO

# Intelectuales en dejación de funciones

Así que cuando llega el sátrapa de antes con su ley infame, ya no les atendemos de puro tedio

CABO de recibir un libro en el que varios pensadores analizan un acontecimiento político-social de rabiosa actualidad. No entraré Len detalles porque no es lo importante, pero me sirve para arrancar esta reflexión sobre un asunto al que llevo dando vueltas desde hace un tiempo: la utilidad para la sociedad de la existencia de una élite intelectual. En realidad, voy más allá, a la utilidad efectiva de nuestra actual élite intelectual y su responsabilidad social. Entenderán que en 500 palabras no vaya a enunciar una elaboradísima tesis, por múltiples razones. Entre ellas, además de la extensión, la de no pertenecer a esa élite intelectual y, por lo tanto, no contar con las herramientas ni la autoridad para hacerlo de manera epistemológicamente irreprochable. Pero sí voy a esbozarla, porque aquí hemos venido a jugar y porque, si lo piensan, no deja de tener cierta gracia que lo haga, precisamente por eso.

De manera intuitiva, me atrevería a decir que el trabajo del intelectual sería el de poner al servicio de la sociedad sus conocimientos, observando y evaluando lo que acontece, y generar ideas de utilidad para todos. Me lo invento: imaginen que un sátrapa cualquiera quisiera imponer, en un Estado de derecho, una ley injusta sin el consenso necesario y saltándose los cauces establecidos mediante argucias. Ahí deberían los intelectuales correspondientes, digo yo, enunciar la interpretación que desde el conocimiento profundo de la materia hacen del acto y transmitir esa información al resto de la sociedad para que esta pueda, con conocimiento de causa, reaccionar de un modo u otro.

Pero, ¿qué pasa cuando el intelectual se detiene en el paso previo a la acción? ¿Qué ocurre cuando se olvida de la utilidad social y encuentra suficiente satisfacción en el ejercicio público de la teoría y el consiguiente reconocimiento, independientemente de que las ideas se transmitan de manera efectiva o resulten de utilidad? ¿De qué nos sirve el mero proyecto de onanismo intelectual autojustificativo? Precisamente porque creo en su utilidad, más en tiempos inciertos como estos, me produce un bochorno considerable nuestra actual élite intelectual. Entiéndase 'élite intelectual' como se entiende 'mundo de la cultura': la cáfila de personajes autorreivindicados que han profesionalizado la sobreeexposición de la militancia a uno y otro lado del espectro ideológico (con honrosas, y escasas, excepciones), y han convertido la divulgación de valiosas ideas en un artefacto pirotécnico de consumo propio. Algo así como las adolescentes con lápices de colores que, a la menor desgracia, publican en redes el dibujito cuqui y solidario que les reportará el 'like' complaciente de otras adolescentes con lápices. A nuestras brillantes adolescentes con lápices (y lecturitas) les satisface, más que el hecho de que comprendamos, que no les cuestionemos. Si no les aplaudimos, ya se aplauden ellos, es lo de menos. Así que cuando llega el sátrapa de antes con su ley infame, ya no les atendemos de puro tedio. Y porque ya ni les creemos. ¿No nos están fallando? O tenemos una élite intelectual inservible o bien una en dejación de funciones. Y no sé qué es más inquietante.

### HAY QUE VIVIR

FERNÁNDEZ-MIRANDA

# Palestina y ultraderecha vs. amnistía y Begoña

PSOE y PP concentran sus mensajes en unas elecciones que son nacionales sobre Sánchez y Feijóo

ALESTINA y la ultraderecha contra amnistía y Begoña Gómez. Estos son los reclamos argumentales con los que los dos principales partidos españoles concurren a las elecciones, que tienen de europeas poco más que el nombre, y bien que lo siento.

En el actual mundo de abundancia de fuentes informativas y canales de desinformación, y ahora que vivimos en una sobrevaloración de la comunicación política, ambos partidos saben que el éxito está en colocar pocos mensajes, pero claros. Al PP se le está poniendo una buena campaña, porque hoy jueves se consuma el atropello de la amnistía y porque los asuntos de la mujer del presidente del Gobierno ya tienen dimensión de 'caso Begoña'. Lejos de la interpretación unívoca monclovita según la cual las elecciones catalanas fueron un aval a la política de apaciguamiento de Sánchez hacia Cataluña, lo cierto es que Illa mejoró porque pescó votos independentistas porque cedió. La prueba es que

Alejandro Fernández le pegó un mordisco a Illa que algunos demóscopos cifran en 75.000 votos. En Moncloa saben que el partido que más creció fue el PP y esto tiene una lectura nacional trascendental: con un partido fuerte en Cataluña, Feijóo podrá gobernar en Madrid, porque ese es su principal agujero electoral. Por eso, si el vínculo Illa-amnistía ha sido bueno para el PP en Cataluña, ¿cómo no le va a beneficiar en el resto de España, más aún si el día grande se produce hoy en plena campaña electoral? Bueno para el PP.

Con la mujer del presidente pasa algo parecido: gracias a la carta de Sánchez, Gómez entró en los titulares europeos junto a la palabra corrupción. El aval de la Audiencia Provincial a la investigación del juez Peinado supone que el escándalo supera ya lo estético y lo ético, y entra en el campo de la responsabilidad penal. Bueno para el PP siempre que el presidente del Gobierno siga bunkerizado y sus portavoces intentando considerar que todo es un bulo. Es probable que ya sea tarde hasta para dar explicaciones, una estrategia de transparencia que podría haber frenado el caso en términos de opinión pública.

Enfrente, Sánchez ha puesto la mitad de sus boletos al miedo a la ultraderecha, ya sea en forma de ataque a Milei o en forma de presión a las empresas. Esto es un clásico desde 2018 y el Gobierno no va a renunciar a esa bandera, a pesar de que Vox lleva gobernando un año y no se ha violado ningún derecho fundamental. La otra mitad de los boletos está en el reconocimiento del Estado palestino, donde el PSOE aspira a zamparse a Sumar y por eso Sánchez sigue dando pasos hacia el enfrentamiento con Israel. Ayer calificó los excesos de Netanyahu como genocidio. Todo esto es bueno para el PSOE, pero no a costa del PP, sino de Sumar. ¿O es que, como advirtió ayer en Cope el tron Expósito, quiere pescar el millón de votos árabes censados en España?

## Nicolás Maduro Autócrata venezolano

# Mejor sin testigos

Maduro ha retirado la invitación para que la UE envíe una delegación de observadores a las próximas elecciones presidenciales en Venezuela. El autócrata chavista sabe lo que se juega con unos comicios limpios y no quiere arriesgarse, por eso optó por inhabilitar a gran parte de la oposición. No le basta con eso y es de primero de pucherazo que las trampas se hacen mejor sin testigos.

### Mario Iceta Arzobispo de Burgos

# Se acabó la 'rebelión'

La Santa Sede ha
nombrado a Iceta comisario
pontificio de los monasterios
vinculados con la comunidad
cismática al expirar el mandato de sor Isabel.
Afirma que las monjas no tienen capacidad para
administrar los bienes, «más allá de la gestión
del día a día». Y ha conminado al falso obispo
De Rojas y a su compinche Ceacero a que
abandonen el cenobio de Belorado donde se han
atrincherado con las monjas.

## Yolanda Diaz

Vicepresidenta segunda del Gobierno

# De fango al estercolero

El «¡a la mierda!» que Díaz dedicó a la oposición en el Congreso nos señala que, más allá de una égloga a la mala educación y a la mínima cortesía parlamentaria en la sede de la soberanía popular, el sanchismo está dispuesto a desplazar a la oposición del fango al estercolero en un viaje de ida vuelta. No son formas y no todo vale, ni en época preelectoral ni fuera de ella. Al menos, pedir disculpas.



### ► BANDERA DEL CÓRDOBA CF

# Pasión infinita en el Ayuntamiento

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, colgaron ayer una bandera del club blanquiverde en el balcón del Consistorio, en la calle Capitulares, como símbolo del apoyo institucional a la lucha del equipo por el ascenso a Segunda. «Es una muestra del apoyo de todos los cordobeses a que el Córdoba CF pueda lograr el ascenso a Segunda en el play off de ascenso», señaló el regidor. Monterrubio, por su parte, mostró el «agradecimiento del club» al alcalde y «a todos los cordobesistas, cordobeses y medios de comunicación» por el respaldo que están dando al conjunto en este momento decisivo de la temporada.



Javier Padilla Secretario de Estado de Sanidad

# Hablar a humo de pajas

La mano derecha de Mónica García en Sanidad ha comparado a la industria del tabaco con la «camorra» napolitana, es decir, una organización criminal mafiosa lo que, en su caso, no le faculta para terminar con el problema del tabaquismo en España. Tirando de la disparatada y faltona analogía de Padilla quizá habría que colocar al frente del presunto aparato financiero de ese supuesto tinglado camorrista al Ministerio de Hacienda, pues el fisco recaudó el año pasado más de 8.500 millones de la venta legal del tabaco a través de los impuestos especiales y del IVA, pues el Estado se lleva el 80 por ciento del precio de cada cajetilla. Un lince Padilla... A veces merece la pena pensar un poco en nutrir de argumentos el discurso antes de hablar a humo de pajas.

# **Carles Puigdemont**

Prófugo de la Justicia

# Hacerse un Rufián

El huido dijo hace un par de meses que su permanencia en la política pasaba indefectiblemente por ser el próximo presidente de la Generalitat. Ahora se abre a la posibilidad de seguir al frente de Junts aunque Illa sea 'president'. Le ha pasado lo mismo que a Rufián, que en diciembre de 2015 dijo que en 18 meses se marcharía del Congreso («ni un día más») y está a un paso de llegar a la década.





# **▲SALA DE EXPOSICIONES DE CAJASUR**

# Antonio La Rosa y los semblantes taurinos

'Semblante' es el nombre de la muestra que se inauguró ayer en la Sala de Exposiciones de Cajasur Gran Capitán. De mano del artista jiennense Antonio La Rosa, la exposición se podrá visitar hasta el 17 de julio. Se trata de diez retratos de persona-

jes del mundo de la tauromaquia son los protagonistas indiscutibles de esta muestra. Las creaciones de La Rosa son reconocidas principalmente por el juego de luces y sombras monocromáticas, donde la fluidez de la pintura hace de ella interesantes

veladuras que construyen la figura de sus obras. Siempre acompañadas de algunos matices de color que se entrelazan con estas de forma armoniosa, dándole el equilibrio particular del pintor, la exposición se podrá visitar de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y de 18.30 a 21.30 horas. Sábado, domingos y festivos, cerrado.

10 CÓRDOBA

# El acuerdo para reabrir los cines de verano proyecta aún dudas

- ▶El arrastre de pérdidas torna el apoyo municipal, pedido por los herederos de Cañuelo, en determinante
- Los dueños han tenido sobre la mesa una segunda propuesta de un empresario del mundo del cine

BALTASAR LÓPEZ CÓRDOBA

estío se acerca y el culebrón de los cines de verano se ha puesto trepidante, con el anuncio de que un empresario cordobés tiene un acuerdo con los dueños para reabrirlos. Pero el desenlace final aún no se conoce: no hay fechas para que vuelvan a la actividad y no se sabe cuántos volverían a proyectar películas. Y los propietarios y el citado emprendedor aseguran que están a la espera del apoyo del Ayuntamiento y que éste es «vital» para la supervivencia de estos recintos culturales, tan íntimamente ligados a la ciudadanía de la capital. ABC recopila en esta información los episodios clave de su situación.

## Legado por ordenar

La repentina muerte de Martín Cañuelo en abril de 2023 provocó un fundido a negro en los cines que eran de su propiedad: Delicias, Olimpia y Fuenseca -el Coliseo de San Andrés es de otro propietario pero también lo gestionaba el empresario fallecido-.

Entre sus herederos, fue su sobrino Ángel el que asumió el liderazgo. Se convirtió en el administrador de Esplendor Cinemas SL, empresa de Martín Cañuelo. Mostró su deseo de que estos emblemáticos espacios culturales siguieran funcionando y se dedicó a la reordenación financiera del legado recibido. Esta última labor no se antojaba fácil. De hecho, el colectivo CineCercano -forma parte de la plataforma ciudadana que lucha para que los cines vuelvan a exhibir películas este verano- habló de que Esplendor Cinemas arrastraba deudas.

Un interlocutor del mundo de la cultura cordobesa, que prefirió el anonimato, señaló a ABC que el citado débito «no es millonario pero sí es importante para los herederos. Dificulta la puesta en marcha de los cines». Y recordó que la pandemia -en 2020, sólo estuvo operativo el Fuenseca y en

2021 hubo actividad con restricciones- «hizo que Martín contrajera deudas. Eran gastos y ningún ingreso». Otra persona del mismo ámbito, cuyo nombre también prefiere que no se haga público, indicaba que «la pandemia le pegó un 'palazo' a Martín». «Y él ya tenía los créditos que pidió para comprar los cines y para adquirir las máquinas de proyección», aseguró. «Poner al día las máquinas y los cines todos los años costaba mucho dinero», finalizó.

## Una primera opción

Estos cines no pudieron abrir el pasado verano. Se acercaba el periodo de exhibición de 2024 y la cuestión volvió al primer plano informativo. Entró en escena el empresario cordobés Javier Gómez, que fue responsable del cine de la Plaza de Toros.

Este emprendedor contactó con Ángel Cañuelo, según explicó en ABC a finales de abril, para ser «su hombre de confianza» en Córdoba -pues reside en Londres- para la puesta en marcha de estos recintos culturales o para que, si los iba a arrendar, «yo fuera el primero al que escucharan». Pero, explicó, no volvió a haber contactos desde marzo.

# Negociaciones con privados

ABC desveló el 8 de mayo que había conversaciones de los propietarios de los cines con operadores para que pudieran abrirlos este verano. Así lo señalaron a este medio fuentes del gobierno municipal, que, además, se mostraron «optimistas» con que pudieran estar operativos para este estío.

Estos interlocutores indicaron igualmente que el equipo rector de Capitulares estaba en contacto casi permanente con los actuales dueños de estos equipamientos culturales. Y reiteraron la total disposición del Ayuntamiento a «seguir apoyando la actividad» de los cines de verano.

## El plan b municipal

Sólo un día después, el 9 de mayo, el alcalde, el popular José María Bellido, confirmó en el Pleno las conversaciones entre privados para que estos espacios culturales volvieran a exhibir películas este estío -«Los herederos tienen conversaciones bastante avanzadas con empresarios»-.

# El apoyo al Centro Cultural Cañuelo, entre las peticiones al Ayuntamiento

El martes, se conoció que un empresario cordobés, dedicado a la hostelería y la importación, Antonio Amil, tiene un «preacuerdo» con los herederos de Martín Cañuelo, encabezados por su sobrino Angel, quien es ahora el administrador de Esplendor Cinemas SL, la empresa que fue de su tío. Angel Cañuelo emitió un comunicado en el que anunció que «tenemos un acuerdo [Amil habló de «preacuerdo»]» para recuperar estos emblemáticos espacios culturales. Dicho acuerdo, dijo, es con el citado empresario cordobés. El administrador de Esplendor Cinemas señaló que «nuestro objetivo compartido es reabrirlos con la normalidad que era característica cuando los dirigía mi tío Martín». Pero advirtió de que «seguimos a la espera de recibir el apoyo del Ayuntamiento en los proyectos que hemos propuesto; entre los que destacan la creación de un apartado publicitario (no bajó a más detalle, pero los cines exhiben spots antes del arranque de las películas] y la fundación del Centro Cultural Martín Cañuelo». El «apoyo» del Consistorio, continuó, es de «vital importancia para la supervivencia de estos espacios tan queridos y requeridos por la ciudad, y característicos de nuestra forma de vivir en el duro verano cordobés». «La colaboración del Ayuntamiento no solo garantizaría la continuidad de esta tradición, sino que también contribuiría al fortalecimiento de la identidad cultural de Córdoba», finalizó Cañuelo.



El regidor expuso, además, la existencia de un plan b municipal, por si el diálogo entre particulares no tuviera un 'happy end'. El Ayuntamiento había hecho llegar a la Filmoteca, perteneciente a la Junta, una propuesta de convenio para poder abrir alguno de estos cines este verano.

En ese mismo Pleno, Hacemos Córdoba planteó al regidor que se «considere la compra» de estos recintos por parte del Consistorio. No hubo contestación al respecto de Bellido. Aunque esa misma solicitud la hizo en el Pleno de abril el PSOE y el alcalde fue muy claro: esa adquisición no entra en los planes del Consistorio. El primer edil reiteró el apoyo de Capitulares para el mantenimiento de su actividad.

## El preacuerdo

Nuevos protagonistas se han sumado al guion en las últimas horas. En la noche de este jueves, se conocía que un empresario cordobés --dedicado a la hostelería y a la importación, pero ajeno al mundo del cine-, Antonio Amil, había movido ficha para recuperar esta oferta de ocio y cultural en la capital. Éste, en declaraciones a ABC, indicó que «existe un preacuerdo firmado» con los herederos de Martín Cañuelo.

Ahora bien, puntualizó que «aún hay que esperar». De hecho, indicó que



a la solicitud de apoyo de

los dueños que «siempre

cines de verano»

hemos colaborado con los

El Consistorio tiene en su plan de contratación de 2024 una partida de 45.000 euros para arrendamiento de estos espacios

ciembre de 2023, recordaron ayer desde Capitulares, «porque no se pudo renovar por la situación de cambio de titularidad» de la compañía propietaria de estos cines.

Eso sí, en el plan anual de contratación del Consistorio del presente ejercicio aparece con un valor estimado de 45.000 euros una partida para «arrendamiento» de cines de verano. La duración sería de 24 meses.

## Una difícil 'red' pública

Mientras tanto en la recámara se encuentra el plan b municipal. La propuesta de convenio tiene un cartel en el que aparecen como protagonistas el Ayuntamiento, la Filmoteca y Esplendor Cinemas SL.

La sinopsis de la propuesta municipal es que la empresa dueña de los cines tendría que aportar el Fuenseca, con sus sillas, veladores y equipo de proyección y sonido, para que abriera del 1 de julio al 15 de septiembre. El Consistorio se comprometería a aportar 20.000 euros para las necesidades «derivadas de los servicios de apertura, acomodadores, limpieza y mantenimiento en condiciones de uso» del citado cine. Por último, la Filmoteca tendría que definir el programa de películas a proyectar; «atender las necesidades técnicas y de personal que precise la proyección diaria de películas» y realizar el servicio de entradas y taquilla, correspondiendo la recaudación a este ente de la Junta.

Pero la red que intenta poner Capitulares para que, si el acuerdo entre privados no llegara a buen puerto, la ciudad no se precipite a un segundo verano sin proyecciones se antoja complicada de montar. Interlocutores consultados por ABC en la Junta señalaron que «estamos estudiando la propuesta de convenio». Indicaron que se remitió de Córdoba a Sevilla, porque un acuerdo de este tipo sería competencia del Instituto Andaluz del Cine, dependiente de Cultura.

«Es que lo que nos propone el Ayuntamiento es muy difícil de realizar. Por ejemplo, lo de cobrar una entrada lo podemos hacer en la Filmoteca; no en un espacio privado. Y el proyeccionista de la Filmoteca no puede ir todos los días a hacer eso fuera de nuestra institución pública», reflexionaron. Consultados de nuevo interlocutores del mundo de la cultura, expresaron a ABC que es «complicado» que la realidad pública de la Filmoteca pueda servir para gestionar un espacio privado.



de verano Delicias // ARCHIVO



Varias personas entran al cine Fuenseca cuando estaba funcionando // v. m.

«estamos aún con trámites» y aseguró que «no puedo detallar todavía cuántos cines se abrirían». Sí dejó claro que la operación no incluye al Coliseo de San Andrés, que no era de Martín Cañuelo, pero sí lo gestionaba. Según interlocutores del mundo de la cultura consultados por ABC, el diálogo entre este empresario y Ángel Cañuelo tiene como primer objetivo que vuelva a funcionar el Fuenseca.

Estas mismas fuentes indicaron que

El plan b municipal es un acuerdo con la Filmoteca para abrir el Fuenseca del 1 de julio al 15 de septiembre

La Junta estudia la propuesta del Consistorio pero avanza que es «muy difícil» de realizar los herederos tenían sobre la mesa dos propuestas: una es la del citado emprendedor del mundo la hostelería y la importación y otra de un empresario vinculado al mundo del cine. Pero los propietarios se decantaron por la primera. Ángel Cañuelo emitió un comunicado confirmando la operación [ver el despiece que acompaña la información] en el que advertía de que «seguimos a la espera de recibir el apoyo del Ayuntamiento» y lo calificaban de «vital» para la supervivencia de estos equipamientos culturales.

## El respaldo municipal

Fuentes del gobierno municipal indicaron ayer a ABC que «una vez esté firmado el acuerdo y se ponga en marcha, el Ayuntamiento está dispuesto a colaborar en los cines de verano como ha hecho siempre».

Si se repasa la documentación municipal, se observa que para 2022 hubo un contrato de alquiler, de un año de vigencia, de Capitulares con Esplendor Cinemas por importe de 62.013 euros para desarrollar actividades (exposiciones o espectáculos de música) en estos recintos fuera del periodo de estío. Para 2023, hubo una nueva vinculación de arrendamiento, válida por otros 365 días, por la cantidad de 49.610 euros. La citada vinculación se extinguió el 31 de di12 CÓRDOBA



DESDE MI RINCÓN JOSÉ LUQUE VELASCO

# El cupo

artículo 1.2 de la Constitución establece: «La soberanía nacional reside en el pueblo español». Cuando votamos delegamos la autoridad que tenemos. Los miembros de las diferentes Cámaras son portadores de nuestra soberanía y por ello deben responder de sus decisiones ante quienes seguimos teniendo la autoridad de la que ellos sólo son transitoriamente depositarios. El artículo 67.2 de la Constitución añade que «los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo». Nadie, ni los partidos políticos, pueden dar instrucciones concretas sobre qué votar. Nuestros representantes son libres para tomar las decisiones más acordes con los compromisos que hicieron al pueblo. Esto lo digo para que se comprenda lo que voy a exponer.

Tras las elecciones al Parlamento Europeo, el partido socialista iniciará contactos para conformar gobierno en Cataluña y afianzar el de España. No dudo que los partidos catalanistas exigirán el llamado Cupo Fiscal. Que Cataluña se quede con todos los impuestos que recauda y pague al Estado un cupo por los servicios que recibe. Cupo que se determina tras un acuerdo entre el Gobierno de España y la Comunidad. ¿Imaginamos quienes van a tener el mango de la sartén en esas negociaciones? Convencido del enorme daño que de aprobarse esa ley ocasionaría a España como nación, a Andalucía, a Córdoba y a todos los ciudadanos, antes de votar a partido político alguno en las elecciones al Parlamento Europeo, ¿no deberíamos tener presente el comportamiento de los representantes de Córdoba en las Cortes Generales cuando se ha votado la Ley de Amnistía? Estoy convencido que, alegando disciplina de voto, actuarán de igual manera ante una Ley dispuesta a establecer el inconstitucional, insolidario y ofensivo cupo fiscal en Cataluña. ¿Alguien lo duda? No debemos confiar en partidos que tienen en su seno a quienes han renunciado a su libertad para dejar de cumplir con sus electores. Ejerzamos los ciudadanos de Córdoba nuestra soberanía evitando que por desidia España deje de ser una democracia para convertirse en una vergonzosa partitocracia.



Parte inical de los suelos del Cordel de Écija en la margen izquierda del Guadalquivir a su paso por Córdoba // V. MERINO

# La subasta desierta del Cordel de Écija deja su futuro en el aire

La obligación de ejecutar un nuevo puente se añade a una compleja operación

J. PINO CÓRDOBA

La Dirección General de Patrimonio de la Junta adjudicó este martes siete inmuebles en la cuarta subasta de patrimonio público que se celebra desde 2019 por un 7 millones de euros, lo que supera en 1,5 millones el precio de salida en primera subasta. Entre esos inmuebles y suelos no estaban los 44.000 metros cuadrados del Cordel de Écija propiedad de la Junta de Andalucía en diferentes zonas de toda la franja de la margen izquierda del río.

Según explica la Dirección General de Patrimonio, ésta volverá a intentar poner en valor nuevamente estos bienes no adjudicados bien «incorporándolos a un nuevo procedimiento de subasta o bien mediante enajenación directa».

Aunque se venía apuntando el interés del empresario ubriqueño José Luis López, conocido como 'El Turronero', a través de LR21, en retomar el proyecto residencial y comercial dejado por LAR antes de la pandemia, éste finalmente no ha acudido a la subasta como también había manifestado con anterioridad.

Y es que cuando en febrero la Consejería de Economía y Hacienda ha activado la subasta de estos suelos dejó dos condiciones (especialmente la segunda) llamativas. La primera apuntaba a que no se había producido la inmatriculación del los terrenos (la primera inscripción registral) que es un trámite administrativo que solo precisa de tiempo y dinero. Constan en el expediente el deslinde de la vía pecuaria por lo que no debería ser un problema al estar plenamente identificadas.

La segunda era una restricción en el derecho de propiedad. Quien se quedara con los terrenos no podría venderlos inmediatamente. Se trata de un hecho relevante porque la Consejería de Economía pedía de una vez por los 44.000 metros cuadrados que posee unos 9,2 millones (en estos meses ha rebajado hasta los 7,4 millones el precio de salida sin éxito).

El nuevo propietario tendría que esperar a que estuvieran aprobados, al menos inicialmente, los nuevos instrumentos que se plantean en la zona. Ya no está vigente la ordenación y diseño que se llegó a plantear tras un concurso comunitario Europan para jóvenes arquitectos (la cordobesa Auxiliadora Gálvez fue la ganadora).

# El puente obligado

El paquete del Cordel de Écija se transmitía libre de cargas hipotecarias a expensas de su inscripción registral. Pero el Ayuntamiento ya ha dicho que quien quiera construir en la zona tendrá que correr con los gastos de crear un puente que vaya desde la avenida de Cádiz hasta el aparcamiento de Loyola. Una pesada carga que ya chocó en su momento con los intereses de LAR.

Esta falta de interés, por a hora, en

la puja de los suelos propiedad del Gobierno andaluz sitúa en un 'impasse' una operación urbanística sobre la que el propio Ayuntamiento de Córdoba desea que se reactive para mejorar la ordenación y usos de una franja de terreno en la margen del río y el acceso a la ciudad por el Distrito Sur que se revelan claves en el desarrollo de Córdoba, pero que, sin duda, tiene más complejidades de las previstas.

La zona se divide en una serie de unidades urbanísticas supuestamente autónomas, hasta cinco, en la que se entremezclan propietarios privados y públicos, como el Ayuntamiento, la Confederación Hidrográfica o la Junta, que tiene los derechos generados por las vías pecuarias. Todos los proyectos emprendidos en la zona, privados o públicos, se han encontrado siempre con un muro.

Con el PSOE e IU en la Alcaldía de Córdoba se optó por la creación de un 'ecobarrio' que contaba con el trabajo del exgerente de Urbanismo, el arquitecto Pedro García del Barrio. Los últimos trabajos desarrollados (también en un cogobierno PSOE-IU), que aún siguen vivos, tenían a Rafael de La-Hoz y García del Barrio como responsables técnicos de la idea.

Lar llegó a firmar documentos preliminares con propietarios de la zona de cara a consumar la adquisición de los suelos si el diseño salía adelante. Las consultas en marcha pretenden hacerse a la idea de qué se puede hacer en la zona con el objetivo de poder emprender negociaciones concretas con los propietarios. El grupo desechó el proyecto en la pandemia.

# Las primeras alertas de calor llegan hoy y mañana con hasta 40 grados de máximas

Un estudio señala que las temperaturas extremas en Córdoba provoncan un 8,3% más de hospitalizaciones

J. PINO CÓRDOBA

El primer pico de calor del año llegará hoy y mañana a parte de la provincia de Córdoba con una temperatura máxima de hasta 40 grados que prevé la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en un final de mes que eleva el termómetro y anticipa el verano. La Aemet ya ha activado para este jueves 30 y viernes 31 el aviso por nivel amarillo en la campiña cordobesa con máximas de 38 grados y 40 grados la segunda jornada desde las 13.00 horas a las 20.00 horas.

Esta subida de temperaturas tiene ya su efecto en las mínimas puesto que alcanzarán el viernes los 18 grados y 17 en la madrugada anterior. Unos parámetros además que no cambiarán al comienzo de la semana próxima, según el vaticinio del ente meteorológico: lunes 3 de junio con 37 grados y martes 4 de junio, con 38 grados.

El fin de semana bajarán muy ligeramente estos parámetros a la horquilla de 36-35 grados por 16 grados de mínimas. Y es que desde el domingo pasado no se han movido los termómetros de los 35 grados prácticamente, en contraposición, por ejemplo, a las buenas temperaturas con las que transcurrió la Feria de Córdoba (de haberse celebrado una semana después,

el calor se hubiera convertido en un argumento central de la fiesta).

Y es que las temperaturas extremas que vive la provincia de Córdoba durante cada verano se convierte en 'aliado' de las hospitalizaciones. Los planes públicos de salud y las múltiples recomendaciones para sobrellevar jornadas en las que el mercurio alcanza hasta 47 grados de máxima en algunos puntos de la geografía cordobesa se tornan casi incapaces de poder mitigar los estragos de estas temperatu-

Un equipo del Instituto de Salud Global de Barcelona (impulsado por la Fundación la Caixa) y el Instituto Nacional de la Salud y la Investigación Médica (Inserm) de Francia ha realizado un análisis de los ingresos hospitalarios relacionados con las altas temperaturas estivales en España durante más de una década y sobre la base de 48 provincias analizadas.

El estudio, según se ha difundido en algunos medios especializados, concluye que las causas de hospitalización en las que el calor tiene un impacto más notable son: trastornos metabólicos y relacionados con la obesidad, insuficiencia renal, infección urinaria, sepsis, urolitiasis, intoxicación por fármacos y otras sustancias no medicinales.

El grupo de enfermedades más afectadas por el calor fueron los trastornos metabólicos y la obesidad. El riesgo de ingreso hospitalario por este tipo de enfermedades en los días más calurosos casi se duplicó en comparación con los días de temperatura óptima o de confort. Los autores del estudio apuntan a que las respuestas a



Termómetro urbano en el Centro este pasado lunes // VALERIO MERINO

la pérdida de calor en personas con obesidad funcionan con menos eficacia, ya que la grasa corporal actúa como aislante.

## Grupos de riesgo

La investigación, publicada en 'Environmental Health Perspectives', incluyó datos de más de 11,2 millones de ingresos hospitalarios entre 2006 y 2019. Esos datos se restringieron a los ingresos a través de los servicios de urgencias de 48 provincias de la España peninsular y las Islas Baleares y fueron proporcionados por el INE.

El equipo también calculó los valores de las temperaturas medias diarias, la humedad relativa media diaria y las concentraciones de diferen-

Los trastornos metabólicos y la obesidad son los grupos de enfermedades más afectadas por las temperaturas extremas

tes contaminantes atmosférico. Con la ayuda de distintos modelos, estimaron las relaciones entre la temperatura y las distintas causas de hospitalización para la época estival (de junio a septiembre) y por provincias. Menores de 1 año y mayores de 85, o en el caso de géneros, el hombre frente a la mujer, eran los grupos más afectados.

De los datos de este estudio, al que ha tenido acceso ABC, se extrae la conclusión de que Córdoba es la provincia de Andalucía donde más aumentan las hospitalizaciones cuando se producen temperaturas extremas. En concreto, en hasta un 8,3%, seguida de Huelva (7,3%), Almería (7,2%), ambas costeras, y Sevilla (6,8%).

En el ránking total de España, sin embargo, Córdoba ocupa la trigésimo cuarta posición, muy lejos de Zaragoza -donde también se dan altas temperaturas por su ubicación geográfica en el valle del Ebro-, con un incremento del 16,6% (el doble que Córdoba) o los casos de Guipuzcoa (16%) y Zamora (14,6%).





Economías de escala. Retos y desafios de las **Diputaciones Provinciales** 

D. Salvador Fuentes Lopera

ILMO, SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA













14 CÓRDOBA

### **EDUCACIÓN**

# La luz y el agua vuelven al colegio La Aduana tras la instalación de un generador portátil

#### DAVINIA DELGADO CÓRDOBA

El Colegio Público La Aduana de Córdoba vuelve a tener luz y agua, después de que Endesa cortara el suministro el pasado sábado tras detectar incidencias en el centro de transformación que estaba afectando a la red. El Ayuntamiento, de quien depende dicha infraestructura, ha solucionado el problema de manera provisional con la instalación de un generador portátil, según fuentes del colegio. Al parecer, los cables subterráneos que alimentan los transformadores del centro educativo están deteriorados, por lo que el Consistorio deberá proceder a su reparación, una intervención que requiere una obra importante, según las mismas fuentes. No obstante, la intención del área de Infraestructuras del Consistorio es resolver la situación lo antes posible y este miércoles, los técnicos ya se encontraban en el colegio realizando los preceptivos trabajos de medición.



La Virgen de los Dolores, en junio de 2019 // VALERIO MERINO

# CONMEMORACIÓN

# Los Dolores consulta a los hermanos sobre una salida extraordinaria de la Virgen

### L, M. CÓRDOBA

La cofradía de Nuestra Señora de los Dolores consultará a los hermanos sobre la posibilidad de realizar una salida fuera de Semana Santa por una conmemoración especial. Se trata de los 50 años del nombramiento del pueblo de Córdoba como hermano de honor de la corporación. Fue en 1975 y la hermandad ha convocado a sus hermanos a un cabildo general en que se tiene que decidir sobre si Nuestra Señora de los Dolores saldrá a la calle. Será en la mañana del 16 de junio, como avanzó 'La Voz de Córdoba'. En la sesión, de carácter ordinario, se hablará además del estado del proyecto de levantar un monumento a la Virgen de los Dolores en la zona de Vallellano, cerca del lugar en que se le coronó canónicamente el 9 de mayo de 1965. En los últimos 34 años la Virgen de los Dolores ha salido a las calles de forma extraordinaria en ocho días distintos, la última vez en junio de 2019.

### TOROS

# El Trofeo Manolete queda desierto con críticas del jurado al ganado lidiado

## S. L. CÓRDOBA

El jurado del Trofeo Municipal Taurino Manolete acordó ayer por unanimidad declarar desierto el premio en
esta septuagésimo cuarta edición al
considerar que «la presentación, el trapío y el juego ofrecido por los toros no
ha estado en consonancia con lo que
la plaza y el prestigio del trofeo requiere», según consta en el acta. Los miembros del jurado han dejado patente,
según informó el Ayuntamiento en una
nota, que la actuación más relevante

se corresponde con la realizada por el maestro Andrés Roca Rey, «a tenor de la respuesta del público y la disposición puesta de manifiesto por el diestro en las dos faenas realizadas», si bien «en el debate de valorar la actuación aislada del matador o tener en cuenta la misma relacionada con el ganado lidiado, el jurado ha acordado por unanimidad que no se daban las circunstancias adecuadas para otorgar el trofeo y, en consecuencia, se optaba por declararlo desierto».



Pérez Navero, entre Narci Ruiz y Blanca Torrent // ABC

# Córdoba acogerá el congreso de la Sociedad de Pediatría con 2.000 especialistas

 La cita científica se desarrollará desde el 6 de junio en el Centro de Exposiciones

### R. AGUILAR CÓRDOBA

Más de dos mil sanitarios de todo el país se darán cita entre los días 6 y 8 de junio en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba (CEFC) durante el 70 Congreso de la Asociación Española de Pediatría, que a su vez celebrará en la ciudad el 75 aniversario de su fundación.

La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent, presentó ayer el evento en el Consistorio, acompañada por la edil de Infancia, Narci Ruiz, y por el presidente del Congreso, el doctor Juan Pérez Navero. «El Centro de Exposiciones acogerá esta reunión científica que bate récords de asistencia y que es un ejemplo de dedicación a la salud infantil y juvenil», señaló Torrent, que detalló que el programa científico «será del más alto nivel, con cuatro áreas especializadas, que son Traumatología, Cirugía, Pediatría social y Medicina del Adolescente», dijo Torrent. El Congreso incluye 108 horas de docencia presencial, 38 sesiones técnicas y 19 talleres prácticos.

Además, el día 5 el Consistorio ha previsto dos citas previas a la reunión en la que involucrará a cientos de escolares de la capital, de colegios como Colón, Santa Victoria y Caballeros de Santiago. Así, Narci Ruiz indicó que en la mañana de esa jornada, y a partir de las 10.00 horas, hay programadas una carrera de relevos culinaria, bajo el epígrafe 'Construye un plato saludable', en el Bulevar del Gran Capitán; y también un taller de instrucción en técnicas de reanimación por parada cardiorrespiratoria (RCP) en el entorno de La Calahorra.

De su lado, el doctor Pérez Navero agradeció la colaboración institucional para desarrollar el evento. «Va a ser uno de los gran congresos con más asistencia desde la fundación de la Asociación», señaló el doctor, que añadió que la entidad aglutina a más de 12.000 especialistas de todo el país.

«La Atención Primaria pediátrica será puesta en valor en el Congreso, que es muy buena en nuestros centros de salud», agregó el doctor.

La organización del Congreso ha previsto un dispositivo tecnológico para que los interesados que no puedan asistir de manera física lo hagan de modo virtual a través de las redes sociales y de internet.

# La Audiencia repite un juicio por fraude fiscal a tres joyeros tras anularlo el TS

La Fiscalía solicita para los acusados penas que suman 45 años de prisión

P. GARCÍA-BAQUERO CÓRDOBA

La Audiencia Provincial de Córdoba celebrará este mes de junio el juicio contra tres joyeros acusados de delitos de falsedad y contra la Hacienda Pública que se enfrentan a 54 años de prisión y multas por más de 44 millones de euros por presunto fraude durante los ejercicios 2010, 2011 y 2012, como recoge la Fiscalía Provincial en su escrito de calificación, al que ha tenido acceso ABC.

Esta causa es la segunda vez que se enjuicia ya que la defensa de estos joyeros recurrió la sentencia dictada por la Sección Tercera ante el Tribunal Supremo (TS) que anuló el juicio al entender que no se habían tenido en cuenta algunas pruebas practicadas y ordenó que se repitiera el mismo con otros miembros del tribunal, según han informado a ABC fuentes judiciales de toda solvencia.

Esta trama fue enjuiciada por la Audiencia Provincial de Córdoba que les condenó a cada uno de los tres acusados a cinco años y nueve meses de prisión por delitos fiscales cometidos desde el año 2010 al 2012 a través de la reconversión de oro de «diferentes procedencias como piezas a las que les extraían las piedras preciosas» y las reconvertían de nuevo.

En los registros realizados a estos joyeros se encontraron numerosas piezas y joyas de oro, láminas y lingotes así como relojes de alta gama. La Audiencia de Córdoba concluyó entonces en su sentencia, ahora declarada nula por el Alto Tribunal, que los tres acusados usaban ese oro de inversión a la fabricación eludiendo sus deberes fiscales ante la Hacienda Pública durante al menos esos tres ejercicios enjuiciados a través de empresas pantalla, sin actividad, algunas de ellas ubicadas en la provincia de Cádiz, con la que intentaban dar apariencia de legalidad a la compra y venta de oro.

## Rasgos de la Fénix

Este caso recuerda en parte a la macrocausa 'Fénix' abierta contra más de un centenar de joyeros y apenas seis meses después de que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba se viera abocada —ante la imposibilidad técnica de abrir la cinta DAT que contenía los datos de los registros a los joyeros encausados— a confirmar la absolución de los 97 joyeros sentados en el banquillo por el que se preveía el mayor fraude del denominado 'oro negro'.

Ahora los Servicios de Inspección de la Delegación de la Agencia Tributaria de Córdoba han solicitado al Juzgado de lo Penal 4 de Córdoba toda la documentación obrante en el caso al considerarla «necesaria para la correcta aplicación de la normativa tributaria». Esto es, seguir adelante con un procedimiento administrativo.

### SELECTIVIDAD

# Más de 4.700 estudiantes se matriculan en Córdoba para realizar la PEvAU

S. L. CÓRDOBA

Un total de 4.743 estudiantes cordobeses se han matriculado para realizar las Pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad (PEvAU) que se realizarán los próximos días 4, 5 y 6 de junio. De todos ellos un 60% son mujeres.

Las 4.287 matrículas pertenecen a estudiantes de Bachillerato LOE, Lomce y Lomloe (3.990 de ellas dentro de la fase de acceso y 297 de la fase de admisión). Por último, un total de 456 matrículas corresponden a alumnado procedente de ciclos formativos.

Para la realización de las pruebas se han habilitado un total de 22 sedes repartidas por la provincia de Córdoba. De ellas, siete corresponden a Córdoba capital y el resto se distribuyen por Baena, Belmez, Cabra, Fernán Núñez, La Carlota, La Rambla, Lucena, Montilla, Montoro, Palma del Río, Posadas, Pozoblanco, Priego, Puente Genil y Rute.



ABC

CONFERENCIA-COLOQUIO

«Digitalización para la sostenibilidad de la sociedad»

D. Joaquín Segovia, director territorial sur de Telefónica

Córdoba, martes 4 de junio a las 9.15 horas

Imprescindible invitación | protocolo@abc.es

PATROCINAN





















16 CÓRDOBA

## LUQUE

# Muere un hombre tras sufrir una salida de vía y volcar el vehículo que conducía

S. L. CÓRDOBA

Un hombre de 57 años perdió la vida ayer en un accidente de tráfico registrado en Luque, según informó el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecem 112), servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia e Interior de la Junta.

El suceso tuvo lugar en el Paseo de Las Delicias, a la altura de las Cruces, sobre las 11.45 horas. En ese momento, el 112 recibió un aviso que alertaba del vuelco de un vehículo tras haberse salido de la vía e indicaba que una persona estaba atrapada en su interior.

De inmediato, la sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a los Bomberos de Baena, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local.

Efectivos del servicio de extinción de incendios, rescate y salvamento estabilizaron el turismo, que tras salirse de la vía había impactado contra un árbol. A su llegada al lugar del accidente, los servicios sanitarios sólo pudieron confirmar la muerte del único ocupante del coche, un varón de 57 años.

### SUCESOS

# Cuatro detenidos en una operación antidroga en el barrio de Las Palmeras

L. MIRANDA CÓRDOBA

Agentes de la Policía Nacional en Córdoba llevaron a cabo ayer una operación contra el tráfico de drogas en el barrio de Las Palmeras, en Córdoba capital. Como resultado de la actuación se ha detenido hasta el momento a cuatro personas.

Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía confirmaron a ABC que en el transcurso de esta operación contra el tráfico de drogas se habían practicado varios registros en el interior de una serie de domicilios en Las Palmeras.

En ellos, entre otras cosas, se encontraron plantaciones de marihuana, con probable destino a su comercialización, según las mismas fuentes. Como consecuencia de las acciones se detuvo a cuatro personas. La Policía Nacional mantiene abierta la operación y no se descartan nuevos arrestos en las próximas horas.

# El PP apuesta por los corredores ferroviarios y las políticas hídricas

Crespo, número dos popular en las europeas, se reúne con empresarios agrícolas

ALFREDO MARTÍN-GÓRRIZ CÓRDOBA

La candidata número dos del PP al Parlamento Europeo y exconsejera de Agricultura de la Junta, Carmen Crespo, mantuvo ayer una reunión con empresarios agrícolas de la provincia en el hotel NH Califa, dentro de la campaña de las elecciones del 9-J. En este encuentro, Crespo apostó por el trabajo hecho en Andalucía en cuanto a mejora de acceso al agua en los cultivos como modelo para trasladarlo a Europa, así como por los corredores ferroviarios como modo de favorecer la conexión en las zonas rurales.

La número dos de la lista del PP a las europeas destacó su propio trabajo en el campo hídrico como consejera, unido al desarrollado por el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. Hay que recordar que Crespo dejó
su anterior cargo a principios de mayo
precisamente para presentarse a los
comicios del próximo domingo 9 de
junio. «Es fundamental que en Europa sepan, primero, que la ambición
verde hay que trabajarla, pero con el
sector, no en contra de él, como hacen
algunos, y sobre todo que hay que fijar políticas hídricas, que no existen».

En ese sentido, la candidata especificó que el resto de Europa ha de fijarse en aquellos «que están fabricando alimentos para el exterior, que necesitan agua y están alimentando a muchos europeos». Para Crespo, el sector agrícola debe ser además el que lleve el peso de «llenar las zonas rurales, ser sumidero de CO2, favorecer la sostenibilidad y crear empleo».

La candidata del PP también recordó uno de los temas de actualidad, los

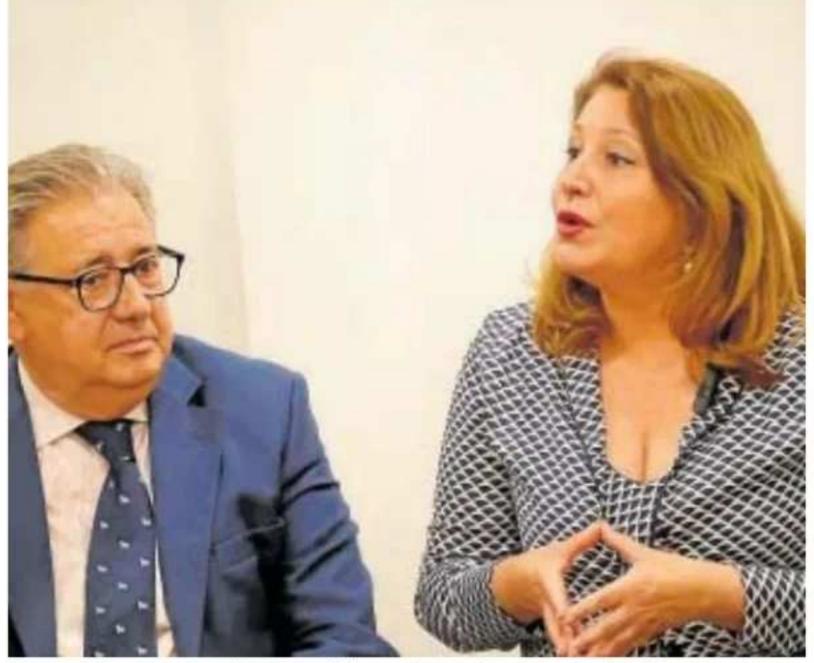

Carmen Crespo, en su intervención en el acto de campaña del PP // ABC

llamados corredores ferroviarios, en un momento en el que la Junta le ha solicitado al Gobierno español mayor agilidad en la construcción de los corredores Atlántico y Mediterráneo. «Hoy [por ayer], decía alguna formación política que nosotros habíamos votado en contra en Europa, claro, porque no han admitido las enmiendas que habíamos planteado». Para Crespo, los corredores son «signo de progreso para las sociedades».

# La importancia del 9-J

Otro de los asuntos tratados en la reunión entre la candidata del PP y los empresarios agrícolas cordobeses fue la energía; en concreto, la electricidad. «El tema eléctrico es para Córdoba muy importante, y, al necesitar más capacidad [es un gran problema en el Norte de la provincia], tendrá que ponerse en marcha por parte del Gobierno de España». Crespo tuvo también palabras directas para el Ejecutivo central, que, denunció, ha realizado políticas en contra de la agricultura de la nación junto a los eurodiputados del Partido Socialista, incluida su candidata número uno, Teresa Ribera. «También han tenido una mala gobernanza con los fondos europeos», sostuvo.

Por último, en el encuentro también ha surgido la cuestión de la igualdad, pero dentro del plano económico. «¿Qué significa esa igualdad? Que tengamos una inversión en nuestra tierra que haga posible tener una mayor capacidad económica para el futuro».

Recordó la importancia de votar el 9 de junio pues «son unas elecciones en las que nos va la vida en ello más de lo que creemos». Defendió que los comicios pueden influir mucho en la vida de los jóvenes: «Tenemos un 27% de paro en ese colectivo y los jóvenes se emancipan a los 41 años, seis después que en Europa».

# El PSOE defiende su «potente» programa para jóvenes de las europeas

S. L. CÓRDOBA

La candidata socialista a las Elecciones Europeas Pilar Algar defendió ayer en Córdoba el «potente, sólido y realista» programa para los jóvenes del PSOE para las elecciones europeas en formación, empleo, becas y vivienda. Por ello, según informaron los socialistas en un comunicado, pidieron el voto a este colectivo en un acto de campaña, en el que también participó el edil en la capital Ángel Ortiz.

Algar afirmó que «tenemos que elegir entre el modelo del alcalde de Córdoba [José María Bellido] y de Moreno Bonilla en Andalucía, que vota en contra de todas las medidas que mejoran la vida de la juventud, y el del PSOE, que ha aumentado el programa de becas nacionales y de las Erasmus, que ha sido el propulsor de programas como Garantía Juvenil que trata de dar respuesta al acceso al empleo, y gracias al cual podemos acceder a un primer empleo digno y de calidad».

La candidata puso de relieve la importancia de la reforma laboral auspiciada por el Gobierno de Pedro Sánchez y su incidencia en el empleo joven, ya que «ha puesto las bases para terminar con la precariedad laboral, y ello pese al voto en contra de PP y Vox». «Con Moreno Bonilla también vemos su apuesta por privatizar la educación pública al crear hasta 4 universidades privadas en Andalucía», dijo. CÓRDOBA 17

# Priego se desquita hoy del Corpus suspendido el año pasado

Los seises de la Soledad Coronada participan en la misa de esta mañana

MANUEL OSUNA / JESÚS PRIETO PRIEGO DE CÓRDOBA / AGUILAR

Priego de Córdoba se viste hoy de gala para celebrar el Corpus Christi, ya que la localidad de la Subbética mantiene la tradición de que la festividad sea el jueves, como en Sevilla, Toledo y Granada, y a diferencia del resto de los municipios, que lo traslada al próximo domingo. Tras la suspensión el pasado año del desfile procesional de la Sagrada Custodia por las calles de Priego de Córdoba, debido a la lluvia, este jueves es un día grande, ya que en esta edición y con el buen tiempo no se repetirá la situación de 2023, todo lo contrario: con unas altas temperaturas que superaran los 30 grados, la procesión tendrá lugar tras la Sagrada Eucaristía, que será a las 9.00 de la mañana y que estará concelebrada por los sacerdotes de la ciudad. Durante el acto religioso, bailarán el grupo de seises de la hermandad de María Santísima de la Soledad Coronada. La misa será presidida por el párroco de la Santísima Trinidad.

Una vez que concluya la misa, la custodia de plata que preside el barroco sagrario de la Asunción será portada a hombros de los costaleros del Buen Suceso, que recorrerán las principales calles de la ciudad hasta llegar al paseíllo, donde la custodia sacramental pisará la colorida alfombra que se confecciona cada año delante del Ayuntamiento a los pies de un monumental retablo.

Los actos de celebración del Corpus Christi en Priego comenzaron el pasado lunes 27, con el triduo y la exposición del Santísimo Sacramento, rezo de vísperas y oración personal y santo rosario, dando paso a continuación a la misa.

Anoche, se pudo ver por distintos escaparates de la ciudad, numerosos y artísticos retablos confeccionados por hermandades y aficionados al arte sacramental, para así poder participar en el concurso que organiza la Agrupación General de Hermandades y Cofradías de Priego. Al cierre de esta edición aún no se habían dado a conocer los distintos premios. A la misa asistieron las autoridades locales, encabezadas por el alcalde, Juan Ramón Valdivia; y el teniente jefe del puesto de Priego de la Guardia Civil, Francisco Javier Alcalá.

De otro lado, en Aguilar de la Frontera un total de 375 músicos abrirán el

Aguilar de la Frontera contará el domingo con 375 músicos para abrir el cortejo de Señor Sacramentado cortejo de la procesión del Corpus este próximo domingo. Y es que la banda de cornetas y tambores Maestro Valero de la localidad ha organizado una jornada de puertas abiertas a la que ha invitado a miembros de una veintena de corporaciones musicales de toda Andalucía.

### Localidades cercanas

Así habrá representación de localidades cercanas con componentes de Humildad y Soledad de La Rambla y Santaella, Expiración y Caridad o Calvario de Doña Mencía, Nuestra Señora de la Salud de Castro del Río, Jesús Preso de Nueva Carteya, Inmaculada Concepción de Puente Genil. Nazareno de Montemayor, Sayones de Pozoblanco o Santa Cecilia de Aguilar. De Córdoba capital estarán representadas cuatro bandas. Serán Redención, Salud, Cristo de Gracia y la Fuensanta. Pero también llegarán músicos de otras provincias como Málaga o Sevilla. De tierras malagueñas Cautivo de la capital, Caridad de Velez-Málaga o Encarnación de El Burgo. Y de tierras sevillanas componentes de Tres Caídas de Triana, Las Cigarreras o Nuestra Señora del Sol. De esta provincia también estará Dulce Nombre de Estepa.

Es la primera vez que en Aguilar de la Frontera se organiza una jornada de este tipo en la que se plantea 
como objetivo la colaboración y convivencia entre músicos de distintas 
agrupaciones que interpretan marchas de manera conjunta.

### SUCESOS

# La Guardia Civil investiga a tres personas por estafar 25.000 euros a una firma

S. P. CÓRDOBA

La Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba ha investigado a tres personas como presuntos autores de los delitos de falsedad documental, blanqueo de capitales y estafa a una empresa de la provincia. Las indagaciones se iniciaron el pasado mes de marzo, tras tener conocimiento de que una empresa había sido presuntamente estafada, utilizando para ello los ciberdelincuentes el conocido método B.E.C., que consiste en suplantar las cuentas de correo electrónico de organismos, instituciones y empresas, con el fin último de interceptar o redireccionar transacciones financieras. En este tipo de operaciones fraudulentas, la víctima cree que está contactando con su interlocutor original, pero realmente lo está haciendo con los ciberdelincuentes. La cantidad estafada a la firma en cuestión asciende a 25.000 euros.

# GENERAL ORDINARIA

El Consejo Rector de esta Caja Rural Nuestra Madre del Soi de Adamuz, convoca a Asambiea General Ordinaria de socios a celebrar en nuestro domicilio social sito en C/ Alto Guadalquivir 4, el dia 14 de Junio (Viernes), a las 19:30 horas en primera convocatoria y a las 20:00 horas en segunda, con arreglo al siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1º.- Elección de tres Interventores para la redacción y aprobación del Acta.

2º- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados, Distribución de los Excedentes del ejercicio de 2023 y Líneas Generales de actuación de la Entidad para el 2024; Delegación de facultades en el Consejo Rector.

3°.- Autorizar al Consejo Rector, para remunerar al Capital Social ejercicio 2023.

4º.- Autorizar al Consejo Rector, si procede, para fijar el interès de las aportaciones a Capital Social en el ejercicio 2024.

5°.- Aprobación, si procede, del Presupuesto del Fondo de Educación y Sostenibilidad para el 2024.

6".- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

7°.- Examen y aprobación, si procede, de la modificación para adaptar los Estatutos de la Caja Rural Ntra. Madre del Sol S.C.A.C. a lo dispuesto en el Real Decreto 5/2023, Artículo 182, apartados 1,2 y 3.

8º.- Acordar, si procede, importe gratificación a conceder al Sr. Presidente por su gestión al frente de la sociedad en el ejercicio de 2.023.

9°,- Preguntas y sugerencias sobre asuntos del orden del día (Art.29 apart.4 Ley de Cooperativas Andaluzas 14/11).

La Memoria del Ejercicio se encuentra a disposición de todos los socios en el domicilio social de la Entidad.



El municipio cordobés de Los Blázquez acogió ayer la clausura de la XII edición de la Escuela de Pastores de Andalucía, una formación singular en ganadería extensiva coordinada por el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa). // ABC

# Moreno eleva el tono contra Sánchez y Espadas le acusa de «usar bazofia»

- ▶El presidente critica que se «ocultara» que Begoña Gómez figuraba ya como investigada y denuncia las «mentiras»
- ▶Espadas responde que Moreno se «quita la careta de moderado» para seguir la estrategia electoral de Feijóo

J. ALONSO SEVILLA

ueda poco más de una semana para unas elecciones europeas en las que Andalucía juega un papel clave. El PP nunca ha conseguido ganar en la comunidad autónoma, y el PSOE nunca ha salido derrotado. El resultado y la distancia que separe ambos partidos no sólo macará el balance electoral a nivel nacional sino también los próximos meses de una legislatura autonómica de mayoría absoluta del PP que encara ya su ecuador. El debate político gira en torno a dos ejes, ambos muy presentes en el Parlamento andaluz: Por un lado, para el PSOE, el esquema que frenó la mayoría absoluta del PP en las últimas elecciones generales, el miedo a posibles pactos con Vox y en el caso europeo con otras formaciones de extrema derecha principalmente de Francia e Italia. Por otro lado, para el PP el desgaste del Gobierno de Pedro Sánchez que aprueba esta semana la ley de amnistía, que se enfrenta a la investigación abierta a Begoña Gómez por un juzgado por una denuncia de Manos Limpias y otros colectivos contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y en el caso de Andalucía, además, por el relato del agravio especialmente con Cataluña.

El primer gran eje del pulso político andaluz es Pedro Sánchez. Por la investigación abierta a Begoña Gómez, por la amnistía y por las denuncias de «agravio a Andalucía» en financiación, en inversiones en infraestructuras o en la gestión de los fondos europeos. : «Pedro Sánchez miente de forma permanente y constante. Lo hizo con Bildu, con los indultos, o con la amnistía. Pero ahora le hemos pillado. Pasará a la historia por decir una cosa y hacer la contraria en todos y cada uno de los principales asuntos. Es una máquina de faltar a la verdad», detalló Juanma Moreno, quien desde su llegada al Parlamento dejó claro su línea dura contra el presiLa Junta denuncia los agravios en los fondos europeos

En un Pleno del Parlamento marcado por las elecciones europeas, los fondos estructurales tenían que tener un papel protagonista. El Gobierno andaluz defendió el nivel de ejecución y los proyectos que se han llevado a cabo en estos años y al mismo tiempo denunció el «agravio» del que culpó al Gobierno de España: «Andalucía recibió el 10,7% de los fondos resueltos por el Estado pese a que tiene el 18% de la población, mientras que Cataluña recibe el 16% teniendo ese mismo porcentaje de habitantes», detalló Juanma Moreno. Desde la oposición, sin embargo, denunciaron «la falta de ejecución» de los fondos una vez que llegan a la Junta. «En 2023 han dejado sin ejecutar 1.639 millones de euros, además de haber desprogramado y devuelto cientos de millones en distintos programas. Ha sido una gestión deplorable», resumió el secretario general del PSOE Andaluz, Juan Espadas.

El presidente amplía su distancia con Vox: «Andalucía no depende de ellos. Le hacen el juego a Sánchez»

El PSOE refuerza su estrategia centrada en las relaciones del PP con la «la extrema derecha» en Europa

dente del Gobierno. De hecho, por primera vez en los últimos meses y en un tono que no es el habitual se refirió directamente al hecho de que la esposa del presidente tuviera la condición de investigada tras la denuncia de Manos Limpias desde justo antes de la decisión de amagar con la dimisión de Pedro Sánchez, algo que denunció que había «ocultado» durante semanas. «Mentiroso convulsivo», llegó a calificarle el portavoz del PP Toni Martín.

Para Juanma Moreno el desgaste del Gobierno de Pedro Sánchez y la posible movilización en Andalucía en las elecciones europeas como castigo a la gestión del Ejecutivo son fundamentales para incentivar su voto consolidado, arañar del centro y del centro izquierda en Andalucía y desmovilizar al electorado socialista. De ahí que uno de los esquemas de la intervención en el Parlamento fuera tratar de hurgar en las fisuras y diferencias internas del PSOE andaluz: «Se parece cada vez más en las formas y en el fondo a Pedro Sánchez. Me preocupa el estilo del PSOE andaluz. Hasta ahora (en alusión a Espadas) era prudente, pero ya sólo defiende al sanchismo, le copia el modelo y le abre expediente al secretario general del PSOE de Aragón y expulsa a unos concejales de Arahal por pactar con el PP pero le da la Alcaldía de Pamplona a Bildu. ¿Dónde está el PSOE de Andalucía? Debe dejar de ser una sucursal de Pedro Sánchez?», apuntó el presidente andaluz quien detalló los problemas del PSOE en distintas agrupaciones andaluzas.

El portavoz del PP Toni Martín completó la intervención del presidente: «El PSOE andaluz va a cambiar de candidato porque no se puede permitir venir al Pleno del Parlamento a calificar de bazofia una decisión judicial». Para eso también, en cualquier caso, las próximas elecciones europeas serán un capítulo decisivo en Andalucía.

Al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, no le pesan los intentos del PP o del Gobierno andaluz por vincular su estilo al de Pedro Sánchez o por acusarle de centrar su discurso en defender al Gobierno central y justificar todas sus decisiones. Todo lo contrario. Esa es la línea de trabajo. Al Pleno del Parlamento, de hecho, el PSOE trasladó una declaración institucional que no obtuvo respaldo alguno para apoyar a Pedro Sánchez ante los ataques del presidente argentino Milei y se opuso a la propuesta del PP de un acuerdo para cuestionar el acuerdo de Gibraltar.

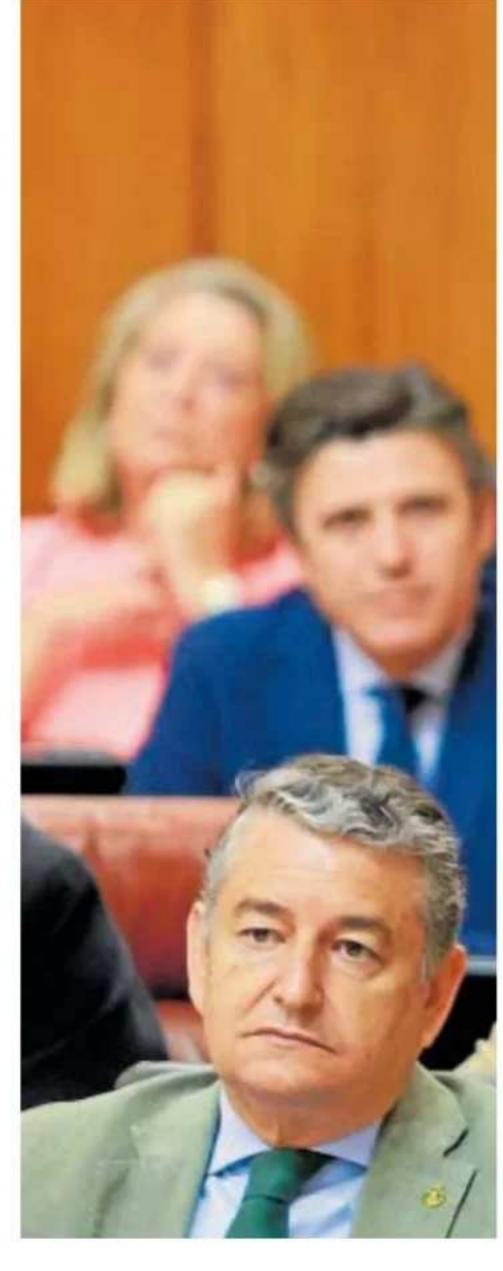

En su intervención en el Parlamento, Espadas volvió a abanderar la defensa de la gestión de Pedro Sánchez, y de su aportación a la Junta de Andalucía, y arremetió con dureza contra las referencias del presidente andaluz a la investigación abierta contra Begoña Gómez. «Es una bazofia impropia de un presidente de la Junta de Andalucía. Ha demostrado su cara de verdad, que es la misma de la derecha española, la misma del PP nacional».

## Meloni, Le Pen y Abascal

En segundo lugar, como ocurrió en las últimas generales, las relaciones entre el PP y la «extrema derecha» vuelven a asumir protagonismo en esta campaña acentuado por movimientos como la foto de Santiago Abascal con el presidente israelí, calificada por Juanma Moreno, como un «acto de por votos». El presidente andaluz y todo el gobierno trataron de subrayar las distancias con la formación que en el Parlamento encabeza Manuel Gavira: «Vox le hace el juego a Pedro Sánchez. Le hacen el trabajo más complicado y le hacen un flaco favor a España y a Andalucía», apuntó Juanma Moreno ANDALUCÍA 19



# La Junta sienta las bases para que Doñana vuelva en 2025 a la Lista Verde

La UICN realizará en los próximos meses la visita de evaluación del parque pendiente

J. A. SEVILLA

Doñana está más cerca de recuperar el sello internacional de calidad como espacio natural que perdió el pasado año debido a una evaluación negativa del organismo que concede esta distinción, la UICN. El equipo técnico de este organismo internacional y la dirección de Espacios Naturales de la Junta de Andalucía mantuvieron ayer el primer encuentro técnico desde que la retirada de este sello verde abriera una intensa

polémica política que generó además diferencias entre la administración autonómica y esta entidad que aglutina a expertos, instituciones y colectivos que trabajan en el Medio Ambiente.

Doñana entró en esta lista verde en 2014, junto con Sierra Nevada. Y, tras la pandemia, ambas fueron sometidas a un proceso de revisión. Sierra Nevada lo ha completado de forma favorable y recibió la resolución este mismo mes de mayo, pero en el caso del parque natural el proceso se detuvo sin llegar ni siquiera a realizarse la visita preceptiva de revisión debido al malestar existente en esta entidad con decisiones como la tramitación del proyecto de ley de ampliación de regadíos pactado por PP y Vox en el Parlamento andaluz.

Sobre la mesa de los dos equipos

### DEBATE TENSO EN EL PARLAMENTO ANDALUZ

El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, tuvo que llamar dos veces al orden durante el debate entre Juanma Moreno y Juan Espadas // EP

técnicos que se reunieron ayer estaban los avances logrados en los últimos meses como la retirada del proyecto de ampliación de regadíos, el gran acuerdo de Doñana con el Ministerio de Transición Ecológica o la adquisición de la finca de la Veta La Palma por parte del Gobierno autonómico para su adecuación como un gran espacio natural.

Esto ha permitido que la UICN, con quien la Junta de Andalucía ha retomado además otro tipo de acuerdos de colaboración de ámbito económico y de investigación, y la Consejería se comprometieran ayer a acelerar el proceso de evaluación y la visita técnica con el objetivo de que pueda estar concluido antes de fin de año. De esta forma, si es favorable, este mismo año se podría recuperar la distinción internacional que se perdió en 2023. En los próximos meses habrá además una visita técnica para comprobar la situación del parque y realizar in situ la evaluación.

«Ha sido una reunión positiva en la que se ha plasmado la buena sintonía entre ambas partes. El objetivo es que Doñana sea candidata a la lista verde. Para ello, se va a retomar ese proceso de evaluación del cumplimiento de los criterios y los objetivos necesarios para formar parte de dicha lista y, si se cumplen los plazos previstos y todo va bien, que en 2025 Doñana consiga esa renovación de certificado integrante de la lista verde», explicó el director general de Espacios Protegidos Naturales, José Enrique Borrallo.

Por su parte, desde la UICN reconocieron esta reunión como «hito importante» para la conservación y mostraron su optimismo. «Queremos que Doñana esté en la Green List y que sea un ejemplo para Andalucía, España y el mundo, y para ello vamos a ayudar a lo largo del proceso de evaluación de todas las formas apropiadas», apuntó el representante de la entidad, James Hardcastle.

quien acusó al PSOE de querer hablar de Vox para «tapar sus mentiras, tapar la corrupción y tapar la ineficacia». «Quieren agitar el fantasma de Vox, pero en Andalucía este gobierno no depende de Vox porque lo decidieron los andaluces. Ese discurso político no es válido aquí. Ni Sánchez ni Vox, la vía andaluza del PP es la de la moderación y el diálogo con todos». Desde Vox, el discurso también se endurece cada Pleno: «Si ya se le ha quedado pequeño San Telmo con todos los problemas que tenemos los andaluces o si se considera incapaz de resolverlos, haga gala de ese andalucismo que siempre tiene en la boca y deje paso», señaló Gavira a Juanma Moreno ante la airada reacción de la bancada popular.

Esta relación del PP con la extrema derecha es la pieza clave de nuevo de la campaña del PSOE-A. Y así quedó claro en la intervención de Espadas: «Las peleas son un teatrillo»: «Los que van a pactar con Vox en Europa son ustedes. Tienen que aclarar si van a llegar a un acuerdo en el Parlamento europeo con la ultraderecha». 20 ANDALUCÍA



El exsecretario general de UGT en Andalucía, en el banquillo de los acusados durante el juicio // EFE

# JUICIO A LA EXCÚPULA DE UGT

# La Fiscalía concluye que la UGT extendió su sistema corrupto de facturas a todas las subvenciones

Ratifica la petición de penas para la excúpula sindical y afea que la Junta de Andalucía mirara para otro lado

SORAYA FERNÁNDEZ SEVILLA

El sistema urdido para defraudar dinero público de los cursos de formación de la Junta de Andalucía se extendió como un cáncer en la UGT-A. Se hizo transversal y se introdujo de tal manera «que llegó a ser su forma de ser y actuar» con todas las subvenciones que recibía y con todas empresas proveedoras. Así lo aseguró ayer el fiscal Anticorrupción Fernando Soto durante sus conclusiones, en el juicio que se viene celebrando desde enero contra la antigua cúpula de este sindicato por un supuesto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil. El dinero defraudado a la Junta supera los 40 millones de euros.

El fiscal ratificó que la UGT urdió un sistema para defraudar a través del 'bote' y el 'rapel' mediante facturas falsas y que el sindicato empleó mucho dinero recibido para estos cursos de formación en «fiestas y actos sindicales». Aseguró que incluso llegaron a financiar un concierto con un curso de orientación para la mujer que facturó.

# Alquileres ficticios

El tercer instrumento recaudatorio urdido por el sindicato, según Fiscalía, fue ceder en usufructo sus locales a la sociedad Soralpe «para cobrar su alquiler», otro artificio para engañar a la Junta según indicó. «Todo el circuito económico está perfectamente analizado por la UCO. De hecho, el 87% de los ingresos de Soralpe provenían de la UGT, que también se benefició de esta sociedad para sueldos, viajes y sobresueldos». En definitiva, concluyó que el sindicato «sustrajo» una parte importante de las subvenciones de estos cursos de la Junta «para uso propio» y se financió con las mismas. Según abundó, el sindicato se quedaba con el 12,5% de todo lo que facturaba.

Afeó además la falta de diligencia de la Junta por no realizar «ni una sola gestión de comprobación» del uso que se estaba dando a estas ayudas y le reprochó su falta de colaboración durante la investigación.

El fiscal elevó por tanto a definitivas sus peticiones de pena para el ex vice-secretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla, el ex secretario general de Administración de UGT-A Federico Fresneda, la ex secretaria de Gestión Económica María Charpín, la ex responsable del departamento de Compras Dolores Sánchez y el consejero delegado de la entidad satélite del sindicato Soralpe, Enrique Goicoechea. Cada uno se enfrenta a una pena de siete años de cárcel y una multa de 50 millones de euros, así como que se les imponga el

Anticorrupción mantiene que los exdirigentes «sustrajeron» dinero de los cursos de formación para fiestas y actos sindicales

# Pedirán dilaciones indebidas y reparación del daño

El juicio continuará los próximos días 5 y 6 de junio con las conclusiones de las defensas, que coincidieron ayer en argumentar que pedirán la absolución de sus clientes pero que en el caso de que haya sentencia condenatoria solicitarán que se les apliquen las atenuantes de dilaciones indebidas por las paralizaciones del proceso judicial, así como por reparación del daño dados los pagos que está haciendo y seguirá haciendo el sindicato a la Junta del dinero defraudado.

En cuanto a la decena de empresarios procesados, Anticorrupción ratificó su petición de tres años de prisión, multas y el pago de indemnizaciones de hasta un millón de euros, salvo en el caso del empresario Moisés Morillo, para el que retiró su acusación. Los acusa de «situarse en una posición de ignorancia deliberada».

pago de una indemnización, conjunta y solidaria, de 40,7 millones de euros cantidad que se corresponde con lo defraudado por estos cursos de formación— a la Junta, y a la responsable del departamento de Compras, al pago adicional de 4,2 millones de euros.

Por último y en un alarde de ironía, felicitó a los letrados de las defensas «por su inútil trabajo» dada la contundencia de las pruebas contra sus clientes, por lo que concluyó que la Sala tendrá que optar por una sentencia condenatoria.

Las acusaciones que ejercen de la Junta de Andalucía y el Partido Popular se adhirieron a los argumentos del Ministerio Fiscal. En el caso de la Junta, se acusó a la UGT de ocultar datos a la Administración con el fin de utilizar parte de las subvenciones para «fines impropios». Según añadió esta acusación, la UGT creó el 'bote' sin que la Junta pudiera tener conocimiento de ello y dijo que aunque el 'rapel' era frecuente en el sector mercantil, no se debió emplear con una administración pública. También señaló que estos descuentos se ocultaron a la Junta y que el sistema ideado de alquileres «fue un indudable artificio» dentro del mecanismo fraudulento establecido por el sindicato que le permitió subir los costes «y engañar a la Junta. El sindicato se enriqueció de manera fraudulenta».

La acusación que ejerce el PP concluyó que la conducta de la UGT se basó siempre en el «ocultismo» y que el 'rapel' se pagó con frecuencia en efectivo y con cheques al portador «en lugar de con facturas de abono. Hay indicios más que acreditados para una sentencia condenatoria».

# Salud contrata a los MIR que acaban en mayo en zonas de difícil cobertura

El acicate del plan de refuerzo es trabajar en los hospitales públicos punteros de la región

F. PIÑERO SEVILLA

Un refuerzo para aquellas zonas donde es más complejo completar las plantillas sanitarias pero con el aliciente de poder trabajar también en uno de los hospitales de referencia de Andalucía. Ese fue, grosso modo, el nuevo plan anunciado ayer durante el Pleno del Parlamento andaluz por la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, y que va destinado a los médicos MIR que están terminando su formación especializada en estas semanas. El contrato se cubrirá mediante una Oferta de Empleo Público en cuya preparación se encuentra inmerso el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y, tal y como detalló la consejera, será «de larga duración».

La clave de esta fórmula es la «colaboración» entre los distintos centros sanitarios, pues los profesionales podrán desarrollar su labor durante «una o dos jornadas semanales» en los hospitales públicos punteros de las ocho provincias. Precisamente ayer tuvo lugar una reunión entre la Dirección General de Personal del SAS y los directores de personal de estos hospitales para trasladarles la medida.

Respecto a los residentes que finalizan la formación en septiembre, Catalina García aseguró que se está trazando un plan de ofertas y actuaciones, «una medida más que redunda en una mejora significativa de la accesibilidad y la equidad en la atención sanitaria, más si cabe, ante el grave déficit de profesionales médicos a nivel nacional».



Profesionales sanitarios durante una intervención // R. CARMONA

Con esta 'ofensiva' de empleo contestó a las críticas de la portavoz del grupo parlamentario socialista, Ángeles Férriz, que acusaba a la Junta de «echar a la calle» a 5.000 sanitarios de refuerzo del Covid. La portavoz del PSOE calificó directamente a García de «mentirosa compulsiva» por haber resaltado los contratos de los 2.177 profesionales sanitarios, «que ya estaban, por lo que no hay realmente ninguna ampliación de plantilla» y en cambio haber obviado aquellos cuya continuidad queda sujeta a necesidades temporales. García en

La Junta asegura estar preparando otro plan de ofertas y actuaciones para los profesionales MIR que concluyen en septiembre cambio invitó a Férriz a reclamar conjuntamente al Gobierno «los 1.500 millones» con los que poder hacer frente a la estabilización de todos los contratos de la pandemia, financiados inicialmente por un fondo estatal específico.

## El Hospital de Cádiz

La sesión plenaria puso también sobre la mesa la situación del nuevo hospital de Cádiz, tomando la pregunta de la socialista Irene García sobre los plazos que debe afrontar hasta ser una realidad.

La consejera reprochó al PSOE que no «hayan creído en la sanidad de Cádiz nunca» y les pidió que se «dejaran de bulos», pues «nosotros sí vamos a construir el hospital de Cádiz y lo vamos a construir en Cádiz», donde ya han invertido «157 millones» frente a los 80 de la última etapa socialista.

## VÍAS DE FINANCIACIÓN

# La Junta vuelve a renegar de la tasa turística pero justifica el cobro en museos andaluces

J. A. / F. P. SEVILLA

Sí a implantar el cobro por entrar en los museos y espacios culturales de Andalucía hasta ahora gratuitos, pero no a implantar una tasa turística que abonen todas las personas que pernocten en un hotel o vivienda turística. El presidente andaluz, Juanma Moreno, respaldó por primera vez este doble planteamiento ante unas críticas de la oposición que fueron trasladadas al Pleno del Parlamento por Adelante Andalucía.

Moreno argumentó en primer lugar que la aplicación de un precio público sobre museos y espacios culturales se basa en que «la cultura hay que pagarla». «Se le hizo mucho daño al sector al fijar el todo gratis. Es una vieja reivindicación de los operadores culturales andaluces, de muchos artistas y parte de la cultura que viven con operadores privados y que son trabajadores autónomos que viven de la entrada». El segundo argumento fue el «carácter simbólico» del precio público para los museos y espacios culturales que de acuerdo con las previsiones de la Consejería contará con tarifas de 2,4 o 6 euros.

Antes de la intervención del presidente, el propio consejero de Turismo, Cultura y Deporte afrontó las interpelaciones de M. Isabel Mora respecto a la cara menos amable del turismo de masas en la región.

Bernal salió al paso aludiendo a la bonanza económica que genera, «un 15% del impacto directo», y aseguró que «ninguna ciudad en el mundo ha resuelto los problemas de concentración, de masificación, de vivienda.. por poner la tasa turística». «Se empeñan en atacar al turismo como si tuviéramos una actividad económica alternativa en Andalucía», concluyó tajante.



22 ANDALUCÍA

# Margallo ante la ley de amnistía: «Vivimos un cambio de régimen»

El exministro descarta que haya otro reférendum y prevé un nuevo Estatuto catalán

J. A. SEVILLA

En el ecuador de la campaña para las elecciones europeas y justo en la previa de la aprobación por parte del Congreso de los Diputados de la ley de amnistía, el exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo presentó en Sevilla su libro 'España, terra incognita' en un acto en el que estuvo arropado por el candidato al Parlamento europeo, Juan Ignacio Zoido y por el presidente andaluz, Juanma Moreno. En sus reflexiones, un mensaje de alerta: «Estamos ante un cambio de régimen como ocurrió con las últimas dos amnistías, la de 1939 y la de 1977. Ahora vamos hacia una república-monarquía plurinacional que reconoce el derecho a decidir y cuya legitimidad no arranca de la Constitución Española».

La presentación del libro, en la Cámara de Comercio de Sevilla acompañado del coautor Fernando Eguidazu, se convirtió así en una argumentación de los efectos de la polarización, el independentismo, los «populismos de izquierda» y «la deriva del PSOE»: «Vamos hacia una balcanización que acabará con la disolución de la nación más antigua que es España», apuntó.

No obstante, con la mirada puesta en el futuro más inmediato, García-Margallo y Eguidazu coincidieron al señalar que tras la ley de amnistía el paso posterior no será otro referéndum de autodeterminación como el de 2017 que derivó en la efímera declaración unilateral de independencia y en la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El ex ministro de Exteriores apostó más bien por otra reforma del Estatuto de Cataluña como la aprobada durante la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.

«Será un Estatuto que incorporará el derecho a decidir, una legislación autonómica exhaustiva que no deje margen al marco legal estatal y una administración con todas las competencias que se puedan delegar. Y con la bilateralidad como vía para la solución de los conflictos», advirtió García-Margallo quien incluyó dentro de estas cesiones que a su juicio se realizarán en los próximos meses un régimen fiscal propio como el vasco, que derivaría en una ruptura del principio de igualdad y solidaridad entre territorios autonómicos.

En este sentido, García-Margallo abogó por adoptar medidas que permitan «cerrar el modelo autonómico actual que es un modelo abierto». Se trata, según su argumentación, en evitar la concesión de más competencias a comunidades autónomas, una medida que «no acabará con el nacionalismo pero sí lo hará más difícil porque habrá cuestiones que no se podrán dar por más que lo quiera el presidente de turno».

Tanto García-Margallo como Eguidazu incidieron en los efectos de la polarización y de la división política que existe en estos momentos. «La única estrategia es la polarización, levantar un muro, que es defensivo porque lo que pretende es crear un enemigo absoluto, porque se entiende que nada es peor que gobierne la derecha», apuntó el ex secretario de Estado quien incidió en la importancia de que en los próximos años se pueda «poner fin a la crispación y al cainismo y lograr una vuelta a la concordia, a partidos que no sean enemigos sino rivales». De este escenario los dos autores del libro responsabilizaron al PSOE actual, «un partido a la deriva y echado al monte», en

Juanma Moreno avisa que la división ha traído «los capítulos más tristes» de la historia y aboga por «buscar puntos de encuentro» palabras de los autores. En este sentido, García-Margallo advirtió de las lecciones que la historia deja ante situaciones de excesiva polarización y división política y social: «Cuando los españoles nos entendemos las cosas salen bien, pero cuando no nos entendemos suelen salir mal».

El presidente andaluz, Juanma Moreno, fue el encargado de cerrar la presentación: «Estamos atravesando una de las situaciones más complejas de las últimas décadas en nuestro país y unas circunstancias que tienen difícil solución a corto plazo». Así, ha manifestado que todos los momentos en los que este país ha estado dividido no sólo «no han traído progreso», sino que, además, han rellenado los capítulos «más tristes, duros y cruentos de la historia». Finalmente, ha abogado por buscar siempre «consensos y puntos de encuentro», al mismo tiempo que ha puesto como ejemplo el diálogo de la «vía andaluza».



José Manuel García-Margallo y Fernando Eguidazu junto al presidente Juanma Moreno, ayer en Sevilla // MANUEL GÓMEZ

CÁDIZ

# Kichi' afronta «tranquilo» su cita ante el juez por prevaricación

B. E. CÁDIZ

El exalcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', ha realizado este martes declaraciones sobre su citación ante el juez por un presunto delito de prevaricación el próximo día 24 de junio en el Juzgado de Instrucción número dos de la capital gaditana. Junto al exregidor, también están citados a declarar tres exconcejales: David Navarro, José Ramón Páez y Laura Jiménez, así como su jefe de Gabinete de Alcaldía, José Vicente Barcia.

Los hechos, puestos en conocimiento de la Fiscalía —que ha formulado una denuncia criminal— por la sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Cádiz y que ocurrieron desde noviembre de 2018 hasta abril de 2019, se centran en la situación laboral de Fernando García Acuña, un asesor que el partido del alcalde contrató en abril de 2018 y que, pese a no formar parte de la plantilla municipal ni tampoco ser nombrado asesor del regidor ni de su equipo de Gobierno, estuvo durante esos meses trabajando en la Casa Consistorial.

Kichi ha asegurado que acudirá a esta nueva cita en los juzgados «bastante tranquilo», y se ha mostrado convencido de que al igual que las 17 anteriores denuncias que ha recibido en estos últimos nueve años, «volverá a pasar lo mismo con ésta, será archivada» porque «esto no es más que ese 'lawfare' a la gaditana, ese acoso político del Partido Popular y de ciertos poderes de la ciudad por intentar desmontar algo que creen que no es legítimo» en referencia a su gobierno.

ANDALUCÍA 23



Dispositivo de la Guardia Civil para entrar a detenerlo // ABC

# Buscan al 'Chumbo' tras atrincherarse y huir de la Guardia Civil

 Cuando los agentes entraron para detenerlo se había marchado acordonado

J. J. MADUEÑO MÁLAGA

Huyó sin ser visto, pese al cordón policial que rodeaba la casa y tenía tomado el barrio. La Guardia Civil lo busca ahora tras el último episodio violento que protagonizó en Campillos. Buscando al 'Chumbo', el vecino que se atrincheró armado en su casa del barrio de Don Benito y que luego se fugó de forma inexplicable. Una de las hipótesis es que se escapó por una vivienda sin habitar contigua a aquella en la que se parapetó con una escopeta recortada. En ese domicilio se halló munición.

En la casa donde estuvo y, en alguna más, se han usado cámaras de visión térmica para ver fuentes de calor. Una de las primeras explicaciones sobre su huida era que pudiera estar en algún habitáculo oculto, tras alguna falsa pared. Se están llevando a cabo registros en varias viviendas de conocidos, que han podido darle cobertura en su fuga o incluso ocultarlo. Ade-

El último contacto que tuvo el negociador con el atrincherado fue cuando dejó salir a su madre de la casa durante la madrugada

más, se han establecido controles para poder interceptar posibles fugas. La Guardia Civil pide no desvelar las ubicaciones de las mismas. Aún se sigue sin dar con el sujeto que atemorizó a este barrio desde este pasado lunes por la noche.

Sobre las 23.00 horas es cuando los vecinos comenzaron a escuchar las peleas. Una de las vecinas explica que escuchó una bronca por la noche y oyó gritos: «Baja el arma, baja el arma... No sé quien lo decía. Y se oyó un disparo. Luego ya todo se quedó en silencio. La madre ha dicho que venía a por la mujer para matarla». Otro vecino explica que era como un «petardazo». Los vecinos llamaron a la Policía Local. El sujeto los recibió encerrándose en su casa con su madre, armado con una escopeta recortada. «No se venía a razones», afirman.

Está casado con tres hijos y tiene una orden de alejamiento de su pareja por violencia de género. Las fuentes explican que en el momento del incidente estaría en busca y captura por 
robo con violencia. Ya estuvo en prisión 10 meses por conducción temeraria y quemarle la bici a un vecino.

Durante la noche, un negociador Instituto Armado trató de que entregara el arma y se rindiera, pero no lo consiguió. El último contacto fue de madrugada, sobre las 3.00 horas, atendió a los agentes que le decían que su madre necesitaba medicamentos. Entonces la dejó salir. Luego se quedó solo. Pasaron las horas sin que tuviera contacto con los negociadores. Así, la Unidad Especial de Intervención entró a detenerlo, pero ya no estaba.



# Sánchez confía en que el 9-J le 'absuelva' de los escándalos de su mujer

- Lejos del semblante abatido de hace un mes, obvia en el Congreso la condición de investigada de Begoña Gómez
- Insiste en culpar a Feijóo de agitar el «fango» en un clima de optimismo en Ferraz para las elecciones europeas

M. ALONSO / J. CASILLAS / E. ESCUDERO MADRID

n abismo. Es lo que media entre el semblante abatido de Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno del pasado 24 de abril -la que precipitó ese mismo día su carta a la ciudadanía en la que amagó con dimitir, para luego seguir en el cargo- con el que ayer pudo verse en el mismo escenario. De un rostro casi desencajado, con el que abandonó precipitadamente en aquella ocasión el Palacio de las Cortes, a una cara sonriente, satisfecha y por momentos displicente con la oposición y con su líder, Alberto Núñez Feijóo, al que no dudó en atacar como pocas veces antes, sin perder su rictus orgulloso. «Para lo que ha quedado, señor Feijóo», le espetó en su primera réplica, en la que volvió a acusar al líder del Partido Popular de agitar una estrategia corrosiva en línea con la «ultraderecha» de Vox. «Fango, fango y fango», concluyó desde su escaño azul, donde fue jaleado por la bancada socialista.

Ni en el hemiciclo, ni a la entrada al mismo ni a la salida pronunció palabra alguna sobre el asunto que a esa hora copaba portadas y comentarios, y que no era otro que la confirmación de que su mujer, Begoña Gómez, figura como investigada por el titular del juzgado número 42 de Madrid, y desde que Sánchez iniciase sus cinco días de reflexión, algo que el líder socialista no ha reconocido en esta semanas ni a preguntas de Feijóo ni en las varias entrevistas que ha concedido. Un «buenos días» fue todo lo que los periodistas pudieron llevarse a la boca. Nada más.

La actitud del jefe del Ejecutivo no es impostada. Responde a un optimismo creciente en Ferraz sobre las elecciones europeas del próximo 9 de junio, la primera cita con las urnas a nivel nacional desde las elecciones generales del pasado 23 de julio, en las que Sánchez logró revalidar su mandato, contra pronóstico, y no sin el precio de la amnistía para Carles Puigdemont y el resto de encausados en el 'procés', que hoy se aprueba definitivamente en el Congreso, a cambio de los siete votos de Junts per Catalunya para la investidura.

Con sus propios datos en la mano, los socialistas creen desde hace días, en realidad desde que arrancó la campaña electoral la medianoche del pasado jueves, que su candidata, la vice-presidenta tercera, Teresa Ribera, tiene serias opciones de superar en votos y escaños a la del PP, Dolors Montserrat. Ya el martes por la tarde en el Senado, durante la sesión de control al Ejecutivo en la Cámara Alta, uno de los ministros más próximos a Sánchez, el titular de Transportes, Óscar Puente, retó a un senador del PP a pregun-

# El presidente evita acusar a Netanyahu de genocidio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evitó ayer acusar a Israel de cometer un genocidio en la franja de Gaza, como ya han hecho la vicepresidenta Teresa Ribera, la ministra Margarita Robles, Sumar y el resto de sus aliados parlamentarios. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, le reclamó en la sesión de control del Congreso ir más allá del reconocimiento de Palestina y romper las relaciones con el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu. La exministra le preguntó directamente si creía que Israel estaba cometiendo un genocidio, pero Sánchez lo esquivó. El presidente sí le preguntó al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, qué opina de la reunión de Santiago Abascal con el primer ministro Netanyahu.

tar «en Génova por el 'tracking' de hoy [por el martes]», insinuando con claridad que las encuestas internas no están sonriendo a los populares. Más crecido aún, el propio Sánchez le vaticinó ayer a Feijóo que «el 9 de junio les vamos a ganar las elecciones». No es un pronóstico que se hubiera atrevido a arriesgar hace apenas unas semanas, sobre todo antes de la victoria de Salvador Illa del 12 de mayo en Cataluña, que a la espera de saber si le permite presidir la Generalitat ha supuesto una inyección de energía para el PSOE. Un partido que venía de cosechar un muy mal resultado en las elecciones celebradas en febrero en Galicia, donde el PP renovó con Alfonso Rueda su mayoría absoluta en la Xunta, y de un resultado discreto el 21 de abril en el País Vasco, donde el PSE pasó de 10 a 12 escaños en la cámara de Vitoria.

## Campanas al vuelo

Ahora los pronósticos hacen lanzar las campanas al vuelo. Las cábalas socialistas pasan por una victoria el 9-J que pondría en entredicho el liderazgo de Feijóo, más que nunca desde su llegada en la primavera de 2022 a la política nacional. Y que 'absolvería' al jefe del Ejecutivo de los escándalos relacionados con su mujer, sobre cuya actividad profesional siguen saliendo nuevas informaciones. Nada que crean que pueda afectar a la carrera de las elecciones europeas. Una cita para la que los socialistas ven muchos nervios tanto en el PP como en su socio de coalición, Sumar, donde ahora mismo «todo es campaña», opina un muy alto dirigente del Gobierno, que incluso suspira «ay, Sumar...» al ser preguntado por los de Yolanda Díaz. Y eso vale para los reproches de la vicepresidenta segunda a la opacidad en los mil millones de euros de ayuda a Ucrania concedidos por el Gobierno, y anunciados por Sánchez el lunes, durante la visita a España del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Pero también por la exigencia de mayores pasos en relación a Palestina, después de su reconocimiento como Estado realizado esta misma semana por España, de manera simultánea al reconocimiento que han hecho Irlanda y Noruega.

Precisamente el contexto de Oriente Próximo sirvió a Sánchez y a su Gobierno para arremeter contra el PP por el encuentro que el martes por la noche mantuvo en Tel Aviv una delegación de Vox, encabezada por Santiago



Pedro Sánchez, ayer en su escaño
// JAIME GARCÍA

Abascal, con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. «¿Qué opina de la fotografía que se hizo Abascal con Netanyahu animándole a seguir con los bombardeos a Rafah?», preguntó capciosamente Sánchez durante su rifirrafe con Feijóo. Era la sesión de control a su Gabinete, pero el presidente no dudó en lanzar una interrogante al jefe de filas de los populares. Y lo hizo, además, sobre una cuestión relativa al tercer partido de la Cámara Baja.

### Tranquilidad en Génova

En el PP no están preocupados por esa estrategia que trata de vincularlos a Vox, sobre todo cuando el escenario es el de unas elecciones europeas, donde entienden que el electorado no sien-



## El PP seguirá pidiendo explicaciones sobre la investigación a la esposa del líder socialista si él se niega a ofrecerlas

te como una amenaza al partido de Santiago Abascal. «Se nota que Sánchez está incómodo porque en vez de responder a las preguntas se ha dedicado a intentar controlar él a la oposición. A nosotros nos da igual que Vox decida hacer campaña aquí o fuera de España. No es nuestro problema», señala una persona cercana a la dirección nacional.

En Génova, a pesar de ese optimismo que destila el Gobierno, reina la tranquilidad con el 9-J. Es cierto que los sondeos son más ajustados que hace algunas semanas, pero no creen que la victoria esté en peligro. «Ni los 12 puntos que daban algunas encuestas meses atrás ni el empate que dan algunas a día de hoy. Hay mucho camino por delante y hay que pelear esas encuestas», explica a ABC un diputado de alto rango, dejando claro que hay que elevar la tensión del electorado a partir de este fin de semana.

Para conseguirlo, en el PP tienen clara la baza que hay que utilizar. Además de la amnistía que hoy se aprobará en el Congreso, Feijóo va a introducir en sus intervenciones la condición de investigada de Begoña Gómez. «No era algo que estuviera en el ideario de campaña, pero está claro que ahora tenemos que utilizarlo. Si él se empeña en no dar explicaciones, nosotros seguiremos pidiéndolas», apunta otro diputado.

### ACOTACIONES DE UN OYENTE

# Del gobierno Frankenstein al gobierno Gólem

Hace tiempo

que Feijóo

ha asumido

el cuerpo a cuerpo

con Sánchez sin

intermediarios

JOSÉ F. PELÁEZ



emos pasado del gobierno Frankenstein al gobierno Gólem, de una criatura creada a partir de restos de cadáveres a un autómata que emerge directamente desde el fango. Ambos seres tienen algo en común: son creaciones aberrantes y artificiales. Pero también se diferencian en algo: mientras que el primero fue creado casi por casualidad, el segundo nació con una finalidad clara, que es defender a los judíos del gueto de Praga de los ataques antisemitas. La metáfora parece clara: Sánchez pasa de Doctor Frankenstein a Rabino Loew, aquel cabalista que manipulaba su máquina de fango para insuflar vida a un muerto. Esto coloca a Sánchez en el papel de un Prometeo postmoderno, en Hefesto moldeando a Pandora desde el fango como Yahvé moldeaba a Adán desde la arcilla. Toda la mitología

universal, sí. Pero en cutre.

Así vivimos ayer la enésima sesión de control del Gobierno a la oposición, un examen del Ejecutivo al Legislativo, o,

mejor dicho, una sesión de fiscalización del Gobierno central a los gobiernos autonómicos, pero sin los gobiernos autonómicos. Porque Sánchez juega, en realidad, esa partida. Admite que, en un Estado autonómico, la mayor parte de las competencias están en manos de las comunidades y estas son dirigidas por lo que él denomina 'gobiernos de la vergüenza', es decir, PP en solitario o con Vox. Su papel, así, no es gobernar sino hacer oposición a quien gobierna, defender a los españoles de los partidos a los que los españoles han votado para librarse de él. Consigue así aunar la retórica de pancarta ínfima con la del presupuesto ingente. Y el palestino de fleco ancho con el traje de solapa estrecha.

No respondió el Gobierno a ni una sola de las preguntas que le hizo la oposición, lo que comienza a merecer un toque de atención por parte de alguien, que no sé quién es, pero que no será Armengol. En todos los casos respondió el Ejecutivo con nuevas preguntas, acusaciones veladas y activando la máquina del fango, un invento del Doctor Bacterio que deberían comenzar a dar por amortizado porque no solo no cala, sino que se vuelve en su contra. «Están ustedes enfangados hasta el cuello y ese fango es solo suyo», dijo Tellado.

Reseñable el nerviosismo de Sánchez, evidente pese a su hermetismo y a esa frialdad que solo pueden fingir los temperamentos más viscerales. Estaba desatado, muy nervioso, con las manos temblorosas y el rostro encendido. Libaba compulsivamente caramelos que le daba Montero, supongo que para que no se le notaran los músculos de la mandíbula, tensos como cuerdas de funambulista. Media sonrisa, media mirada, media verdad y todo a media luz, que es un brujo el amor. A media luz los besos. A media luz los dos.

Hace tiempo que Feijóo ha asumido el cuerpo a cuerpo con Sánchez sin intermediarios. Y apunta a su punto débil, la posible corrupción de su esposa. Sus intervenciones son duras y, enterrado el espejismo de la esgrima, la escena se consolida como 'España a garrotazos'. Pese a su petición de

> explicaciones sobre la condición de investigada de la «presidenta del Gobierno» en los mundos de Patxi, Sánchez actuaba como si no fuera con él, en lo que parece

una táctica dirigida por el abogado de la familia, que según Cuca Gamarra no es otro que el fiscal general del Estado.

Buen revolcón también se llevó Bolaños tras ir tres veces al caballo y llevarse tres puyazos de Tellado, de Sémper y, sobre todo, de una Cayetana Álvarez de Toledo que alternaba bofetadas a Sánchez y a Vox. en una intervención de altos vuelos que logró crear un silencio poco frecuente en el tendido. Frente a esto, las ministras Morant, Redondo y Saiz, que parecen Las Virtudes con las manos en las rodillas, como sosteniendo un rosario de cuentas sin cuadrar y sobreactuando indignación por los comentarios de 'los fascistas', ante la mirada de la madre superiora. Que podría ser Montero o Yolanda, pero que, en realidad, es también Pedro, que observaba cómo su criatura Frankenstein mutaba a Gólem delante de sus narices sin sospechar que, en ambas historias, las criaturas acaban perdiendo el control, generando catástrofes y volviéndose contra su creador. Lo que podríamos titular 'La rebelión de las máquinas de fango', vaya. O 'Gólem cogió su fusil'. El tiempo dirá.

# Begoña Gómez exigió a su consultora figurar como licenciada sin serlo

- Los responsables de Inmark se negaron a publicar en la web de la empresa que ella tuviera esa titulación en Marketing
- Aunque no lo dice, Sánchez también trabajó en 2012 para el mismo grupo tras quedarse sin escaño en el Congreso

JAVIER CHICOTE MADRID

El primer trabajo de Begoña Gómez al margen de las empresas familiares fue en el Grupo Inmark, una consultora con varias líneas de negocio en la que comenzó su andadura en el año 1999. La esposa del presidente del Gobierno siempre se ha presentado como «licenciada en Marketing». De hecho, sigue haciéndolo en su perfil de la red social laboral Linkedin, pero todas las fuentes consultadas coinciden en que no posee licenciatura alguna, sino un curso para el que no se necesitaba tener aprobada la Selectividad.

En el Grupo Inmark fue directora de un área, denominada Task Force, que se dedicaba a lograr fondos para ONG; es decir, hacer campañas que consiguieran asociados mediante jóvenes con petos de la organización de turno que buscan captar donantes entre los viandantes en lugares concurridos de las ciudades. Trabajó para entidades como Greenpeace, Oxfam y Amnistía Internacional. Según su perfil de Linkedin, realizó «estrategias comerciales para banca, seguros, alimentación, bebidas, automóvil y ONG».

En torno a mediados de los años 2000 ascendió a la dirección de esa área y pidió que en la página web y documentos de la empresa figurara como licenciada en Marketing, pero la empresa no accedió. Según relatan a ABC fuentes de la propia consultora, «no pudo acreditar ante su responsable que tuviera licenciatura alguna y por eso se negaron a que figurara como licenciada». Las mismas fuentes sostienen que, al dedicarse a temas de consultoría, se podían buscar «un problema» si un cliente cree que quien le hace un informe o un trabajo «tiene un título de licenciado sin ser cierto».

Ella fue accionista de Inmark hasta 2022 y la empresa recibió contratos públicos, pero niega «relación alguna» Desde que Begoña Gómez se convirtió en personaje público, cuando Pedro Sánchez se hizo por primera vez con la Secretaría General del PSOE en 2014, ha habido cierto secretismo respecto a su currículum académico y tanto fuentes del partido primero como de La Moncloa después han declinado aclararlo. ABC insistió ayer para confirmar si sigue sosteniendo que posee una licenciatura, pero tampoco hubo respuesta.

En el Grupo Inmark así como en la Universidad Complutense -donde actualmente dirige una cátedra extraordinaria y codirige dos másteres- aseguran a este diario que no acreditó poseer un título oficial. De hecho, la «licenciatura en Marketing» ha resultado ser un curso no oficial de un centro privado que ya no existe como tal, M&B Escuela Superior de Marketing y Negocios. El título que expedía esta escuela, y que publicó recientemente 'Okdiario', dice literalmente 'Título Superior en Marketing y Administración de Empresas'. Es decir, no se trata de una licenciatura, el título oficial que actualmente se cursa como grado.

Las escuelas pueden expedir títulos, pero para que sean licenciaturas -hoy grados- deben contar con la homologación oficial y aquel centro carecía de ella. Después Begoña Gómez cursó un máster en Dirección de Empresas y Marketing en la escuela de negocios ESIC, también en Madrid. Se trataba de un título propio, ya que los oficiales requieren estar en posesión de una licenciatura previamente. Sirven para usar la fórmula de tener 'estudios en', pero no para atribuirse una licenciatura o máster oficial.

Begoña Gómez trabajó para el Grupo Inmark hasta el año 2018, cuando
su marido se convirtió, gracias a la moción de censura, en presidente del Gobierno. Pero antes fueron compañeros
de trabajo en el mismo grupo, pese a
que el jefe del Ejecutivo nunca lo refleja en sus biografías oficiales por motivos que ABC desconoce. Sánchez se
quedó sin trabajo a finales de 2011. Había sido diputado en el Congreso los
dos años anteriores, al sustituir a Pedro Solbes, pero no renovó el acta en

las elecciones que adelantó José Luis Rodríguez Zapatero, abrumado por la crisis económica, y en las que Mariano Rajoy obtuvo mayoría absoluta. El PSOE obtuvo diez escaños por Madrid y Sánchez era el undécimo de la lista.

Poco después Inmark logró un gran contrato de la Comisión Europea de 34 millones de euros junto a tres consultoras francesa, alemana y noruega. Era una adjudicación para formar a trabajadores de la UE y necesitaban a alguien que hablara francés y con experiencia en las instituciones comunitarias. Sánchez había sido asesor en el Parlamento Europeo.

### Ella lo 'colocó'

Fue Begoña Gómez directamente quien ofreció a su marido, que firmó con Inmark a principios de 2012. Pero apenas estuvo un año, porque otra carambola lo llevó de nuevo al Congreso de los Diputados. Cristina Narbona dejó su escaño por un puesto de consejera en el Consejo de Seguridad Nuclear. Hay quienes interpretan este movimiento como una oportunidad para que Sánchez se 'fabricara' como futurible presidente del Gobierno y que el hecho de aupar a Narbona como presidenta del PSOE en 2017 fue en agradecimiento.

Aunque Begoña Gómez dejó la empresa, mantuvo una pequeña participación como accionista, que puede rondar el 1%, ya que los directivos de Inmark se convertían en accionistas. Distintos organismos del Gobierno de Pedro Sánchez han adjudicado a Inmark contratos por valor de 138.000 euros, según 'El Debate', cuando Begoña Gómez aún mantenía la citada participación accionarial. Fuentes oficiales de la empresa aseguran a ABC que el hecho de que mantuviera las acciones, un dato que no aparece en la licitación, «no tuvo influencia alguna» en las adjudicaciones, que supusieron un «pequeño porcentaje» de la cifra de negocio del grupo.

En agosto de 2018, sólo dos meses después de que Sánchez se hiciera con la Presidencia del Gobierno, el Instituto de Empresa (IE) fichó a Begoña Gómez como directora del Africa Center. Su ausencia de carrera académica no fue óbice, como tampoco lo fue, ya en 2020, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Begoña Gómez había impartido una clase en un título no oficial, el Máster en Dirección

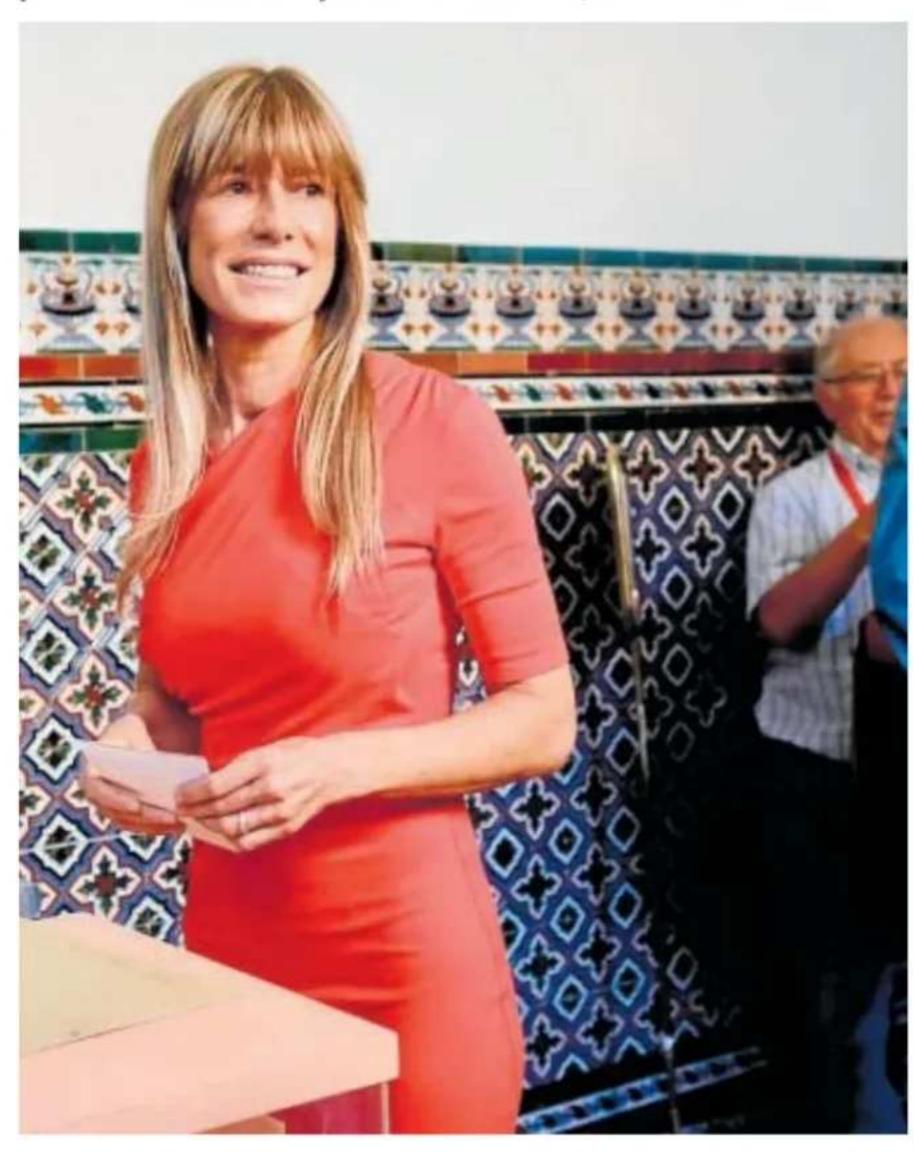

de Captación de Fondos (Fundraising) para ONL (Organizaciones No Lucrativas), pero tras su mudanza a La Moncloa, el rector, Joaquín Goyache, la hizo directora de la cátedra extraordinaria para la Transformación Social Competitiva y codirectora del citado máster y de otro de nueva creación en Transformación Social Competitiva, algo que consiguió. Gómez financió la cátedra pidiendo 120.000 euros a La Caixa y Reale Seguros, como publicó este periódico ya en 2020.

Como desveló ABC, esto provocó un hondo malestar entre muchos docentes, quienes incluso denunciaron a este diario que «hubo que retorcer mucho el reglamento para que pudiera dirigir la cátedra». De hecho, tuvieron que poner un codirector que sí cumplía con los requisitos. En cuanto a los másteres, ahí no les quedó más remedio que ponerla como codirectora, porque sin las titulaciones oficiales pertinentes «era imposible hacerla directora», relata a ABC un alto cargo de la UCM. En el Máster de Transformación Social Competitiva, Begoña Gómez contó con el soporte del empresario Carlos Barrabés, para el que firmó cartas de recomendación que éste presentó en concursos públicos del Gobierno que preside su marido y que investiga un juez de Madrid como presunto tráfico de influencias.

> Begoña Gómez y, de espaldas, Pedro Sánchez // GUILLERMO NAVARRO

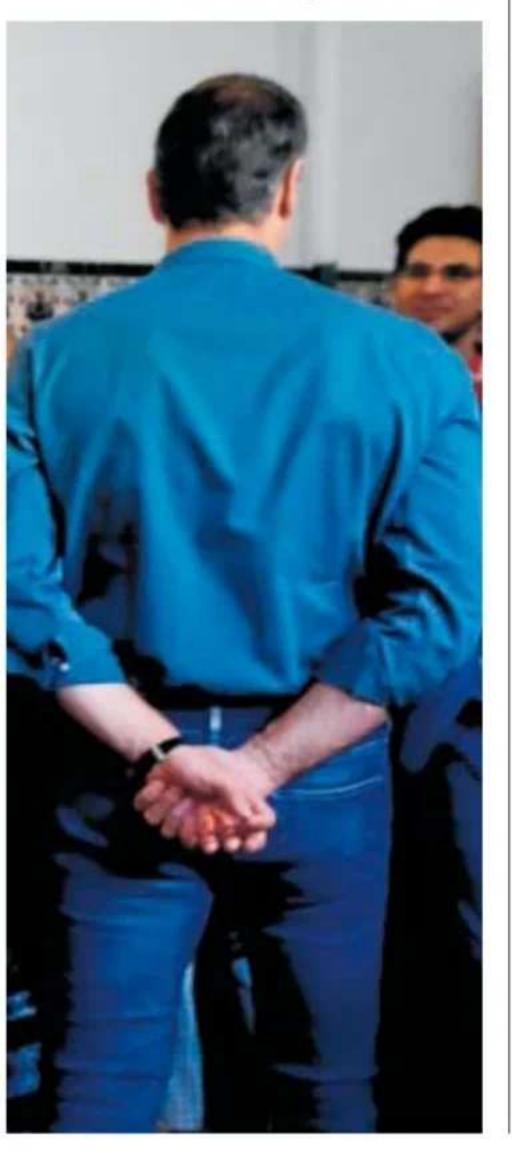

# La Audiencia de Madrid avala la causa para evitar «lagunas de impunidad»

Tampoco ve procedente que el recurso se centre en el acomodo o no a los tipos penales de tráfico de influencias

ISABEL VEGA MADRID

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid avaló ayer la decisión del juez instructor Juan Carlos Peinado de investigar a Begoña Gómez, mujer del presidente, por las cartas de recomendación a una empresa en dos concursos públicos que denunció Manos Limpias: «Ni los hechos contemplados son manifiestamente falsos ni cabe negar de plano la apariencia delictiva, sin contar con la investigación que aporte el conocimiento de todas las circunstancias concurrentes».

En su resolución, los magistrados señalan que «la pretensión del Ministerio Fiscal de impedir toda investigación amparándose en una taxativa interpretación típica, 'ab initio', en este delicado campo es inusual y podría llevar a crear lagunas de impunidad». Tampoco ve procedente que el recurso del fiscal se centre en el acomodo o no a los tipos penales de tráfico de influencias y corrupción en los negocios que había apreciado el juez porque «no es el momento» de calificar los hechos, sino de «analizar si existen indicios para comenzar a investigar». Y los hay.

Según expone, «al inicio debe bastar una sospecha fundada en datos objetivos y verificables, que tendrá que ir decantándose y superando los filtros establecidos para, en su caso, llamar a alguien a declarar como investigada, posteriormente acordar la continuación del procedimiento, y finalmente, poder condenar».

En este caso analiza los hechos que recoge la denuncia y concluye que, contra lo que alegaba la Fiscalía, al menos una parte arroja «datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación» y que cumplen con las exigencias al respecto del Tribunal Constitucional: deben ser «algo más que simples sospechas, pero también algo menos que los indicios racionales que se exigen para el procesamiento».

### «Posición contradictoria»

Se refiere en particular a los contratos públicos que recibió la unión temporal de empresas (UTE) que conformó la mercantil del grupo Barrabés Innova Next con la Escuela de Negocios The Valley, tras acudir a dos concursos con cartas de reco-



Sede de la Audiencia Nacional en Madrid // ABC

mendación firmadas por Gómez. Para la Sala, concurren «indicios objetivos que apuntan a la intermediación en la concesión de subvenciones en las que podría haber mediado algún tipo de contraprestación» en este asunto, «actividad que legitima una investigación sin que sea necesario por el momento anticipar una exacta calificación jurídica».

Llaman la atención sobre el hecho de que la Fiscalía Europea se ha interesado por estos mismos contratos al entender que, de estar financiados con fondos comunitarios, «podría llegar a ejercer la competencia» sobre el caso. Para la Audiencia Provincial, este hecho «resulta contradictorio» con la postura que ha adoptado la Fiscalía de Madrid, contra-

Los magistrados ven «indicios objetivos de la intermediación» en las adjudicaciones y respaldan así al juez que las investiga

Para la Audiencia Provincial, este hecho «resulta contradictorio» con la postura que ha adoptado la Fiscalía de Madrid ria a investigar.

Esto, en la primera parte de la denuncia, porque del segundo bloque de hechos que señalaba Manos Limpias -y sobre el que no se ha acordado ninguna diligencia en el juzgado de instrucción-, la opinión es distinta. El sindicato vinculaba a la mujer del presidente con el rescate del Estado a Air Europa por sus conexiones con el que fue CEO de Globalia y con una de las filiales de la empresa. Para los magistrados, es «una simple conjetura más allá de llamativas coincidencias temporales y personales que, en su momento, puedan deparar nuevos datos y que quizá hubieran merecido activar controles administrativos previos garantes de los principios de transparencia y buen gobierno».

Sí dan la razón a la Fiscalía en una cosa, y es que para los magistrados no era necesario decretar el secreto de la causa, «ya que no se indica en el auto recurrido la finalidad de dicha restricción de derechos y, no obstante, se permite a la denunciada tomar conocimiento del resultado de las diligencias, no cumpliéndose con la finalidad que justificaría el secreto». Ordena alzarlo, aunque ya está hecho, «con la finalidad de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de defensa».

# Malversación y terrorismo, azotes de la amnistía ante Europa

- El encaje de la ley que hoy aprueba el Congreso con la doctrina comunitaria derivará en cuestiones prejudiciales
- ▶Supremo, Audiencia Nacional y jueces catalanes pueden paralizar causas concretas a la espera del TJUE

### NATI VILLANUEVA MADRID

Después de siete meses de tramitación parlamentaria, está previsto que el Congreso apruebe hoy de forma definitiva la ley de amnistía, lo que supondrá dejar su aplicación en manos de los jueces y que las dudas sobre su constitucionalidad y adecuación al derecho europeo se puedan resolver ya en otras instancias. Aunque son varias las vías para recurrirla, en concreto ante el Tribunal Constitucional (TC) y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), es esta última opción la que 'a priori' parece tener más visos de prosperar.

Primero, porque sus promotores serán jueces españoles que están al margen de la contienda política; y segundo, porque fuentes jurídicas están convencidas de que hay motivos suficientes para defender que al menos el borrado de los delitos de terrorismo y malversación contrarían abiertamente el derecho de la Unión. Todo esto al margen de las tachas de inconstitucionalidad que en cuestiones como la afectación de principios como el de igualdad, el de legalidad penal o el de separación de poderes pueden ponerse de manifiesto en otros recursos.

## Antes de dos meses

Dado que no cualquier juez puede cuestionar aspectos de la ley, sino solo aquellos que van a tener que aplicarla en un plazo máximo de dos meses, todas las miradas están puestas fundamentalmente en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional y en jueces de Cataluña que tienen en sus manos el futuro de líderes y partícipes del 'procés' que se beneficiarán de la amnistía. Es el caso de los condenados por sentencia firme por la Sala Segunda del Supremo (Junqueras y los exconsejeros de la Generalitat que, pese a ser indultados, siguen inhabilitados por el delito de malversación); el de procesados que, como Puigdemont o Comín, todavía no han sido juzgados por este delito, o los que están

siendo investigados por terrorismo en las causas de los CDR y las de Tsunami abiertas en la Audiencia Nacional y en el Supremo. Nada más ser admitida la cuestión prejudicial, el procedimiento (que no la ley) se mantendría paralizado a la espera de la respuesta del TJUE.

Fuentes jurídicas señalan que respecto al delito de terrorismo, la Directiva (UE) 2017/541, traspuesta al Código Penal español, establece la obligación de que los Estados tipifiquen como delito las conductas de carácter terrorista y pide sanciones «eficaces, proporcionadas y disuasorias». El artículo 2 de la ley de amnistía excluye del perdón los actos que, por su finalidad, puedan ser calificados como terrorismo conforme a esta directiva y que, a su vez, hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos, en particular las reguladas en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario.

Sin embargo, y pese al intento de dejar fuera a Tsunami, las citadas fuentes recuerdan que los delitos de terrorismo que no supongan causar de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos también tienen que ser castigados por el Estado conforme al artículo 3 de esa directiva europea, pues son actos de terrorismo las destrucciones masivas de instalaciones públicas, sistemas de transporte, infraestructuras, lugares públicos o propiedades privadas, siendo suficiente con que puedan producir un gran perjuicio econó-

«Si la Directiva exige adoptar sanciones penales eficaces, proporcionadas y disuasorias, perdonar mediante amnistía la aplicación de tales sanciones implica la despenalización de las conductas, aunque sea de forma selectiva y con

mico; y también la simple tenencia o

utilización de explosivos o armas de fue-

rayan las fuentes citadas.



Otra de las cuestiones prejudiciales en las que fuentes jurídicas confían es la relativa al borrado del delito de malversación. El artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que los Estados miembros combatirán el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión mediante medidas que deberán tener un efecto disuasorio y ser capaces de ofrecer una protección eficaz. Además, la UE ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (Nueva York, 31 de octubre de 2003) mediante Decisión del Consejo de 25 de septiembre de 2008.

Entre los compromisos adquiridos, el combate «más eficaz» contra la corrupción, la rendición de cuentas y la debida gestión de los asuntos públicos, así como la «sanción efectiva» de la malversación, la apropiación indebida y desviación de bienes con independencia de que se haya producido daño o perjuicio patrimonial al Estado.

Por último, la Directiva 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude establece que «los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la malversación, cuando se cometa intencionadamente, constituya una infracción penal». La proposición de ley de amnistía, en su artículo 1, borra la malversación cuando ésta haya estado dirigida a financiar o sufragar el referéndum del 1-O y sus preparativos y «siempre que no



# Más de 400 posibles beneficiados entre manifestantes y activistas

Son 419 los manifestantes o activistas que se beneficiarán de la amnistía, según detalló ayer Alerta Solidaria. El recuento de la entidad, que ejerce la defensa de decenas de independentistas encausados por las protestas tras la sentencia del 'procés', excluye a políticos e integrantes de la Administración o aquellos que trabajaron bajo las directrices de gobiernos municipales o autonómicos, con la excepción de diez de los doce investigados por la Audiencia Nacional en el caso Tsunami. Es decir, deja fuera de

su cómputo al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira. No al resto, porque dicha causa afecta a «activistas» que «nada tienen que ver con la acción de la Administración», precisan.

La entidad eleva a 1.168 las personas que han sido objeto de diligencias en juzgados penales. Contra 597 ya se han archivado y, de las 571 restantes, 137 ya han sido absueltas. Quedan 143 en fase de instrucción, 127 a la espera de juicio y otros doce pendientes de sentencia.

JUEVES, 30 DE MAYO DE 2024

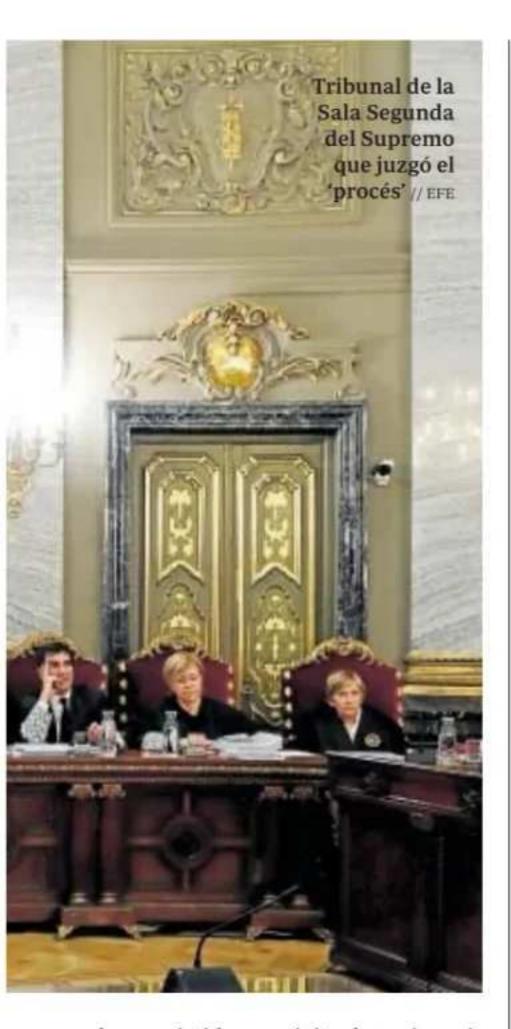

haya existido propósito de enriquecimiento» (un beneficio personal de carácter patrimonial), ni afectación a intereses financieros de la UE. La cuestión, señalan las fuentes, es que según esa directiva hay malversación desde el momento en que se dedica un fondo a un fin contrario al previsto: «Es indiferente si después el dinero permanece en el patrimonio del malversador o se destina a cualquier otro fin privado».

# El fiscal general fracasa en su intento de apartar a cuatro jueces del Supremo

El instructor ni admite el recurso de García Ortiz por «endeble y falto de consistencia»

N. VILLANUEVA MADRID

El juez que instruye la recusación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra cuatro de los cinco magistrados del Tribunal Supremo que tienen que revisar su nombramiento la ha inadmitido a trámite «por extemporánea». En un auto notificado ayer, el instructor de este incidente, Eduardo Calvo, subraya que «sin necesidad de examinar la endeblez y escasa consistencia de la causa de recusación que se propone, baste señalar que, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 223.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, (...), la formulación de la recusación es extemporánea». Según ese artículo, la recusación debe plantearse tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se funde, ya que, de lo contrario, no se admitirá a trámite.

Estado cuestionaba la imparcialidad de los cuatro recusados, Pablo Lucas, Luis María Díez-Picazo, Antonio Jesús Fonseca-Herrero y José Luis Requero,

por haber firmado la sentencia que el pasado noviembre anuló el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo por «desviación de poder».

A juicio de García Ortiz, los magistrados estaban ya contaminados para estudiar el recurso presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra su propio nombramiento, que se produjo apenas unos días después del varapalo de la Sala Tercera. En el caso de José Luis Requero, García Ortiz alu-ÁLVARO GARCÍA ORTIZ día a que el mismo día que

cia, el magistrado publicó un artículo en un periódico en el que tildaba al Tribunal Constitucional y a la Fiscalía Ge-

Para el juez a cargo del incidente de recusación, aquella sentencia a la que el fiscal general alude -la que anuló el primer nombramiento de Dolores Delgado- era ya conocida por García Ortiz. Y continúa: «Resulta de todo punto inimaginable que el fiscal general del Estado no conociera la resolución judicial que había anulado el nombramiento que él mismo había propuesto. De hecho, el recusante en ningún momento ha alegado que antes de la demanda presentada en este proceso

desconociese la sentencia de 21 de noviembre de 2023». A ello se suma, añade Calvo, que la composición de las distintas secciones que integran la Sala Tercera del Tribunal Supremo se publica cada año en el Boletín Oficial del Estado y, en concreto, la del ejercicio judicial en curso fue publicada en el número del 22 de diciembre de 2023. Por ello, resulta «enteramente inconsistente el alegato de que fue después de su personación en el proceso cuando el codemandado tuvo ocasión de conocer la identidad de los magistrados que actualmente forman parte de la sección cuarta y que cuatro de ellos habían firmado aquella sentencia de noviembre de 2023 a la que tantas referencias llevamos hechas». Lo mismo puede decirse de la identidad del magistrado ponente, José Luis Requero,

> que García Ortiz tenía que conocer desde que se produjo su personación en el proceso el pasado marzo.

> > Sobre el artículo de Requero en prensa, «nada explica ni argumenta» García Ortiz «sobre la relevancia o virtualidad de ese artículo periodístico como susten-

to de la recusación», y aún así, «su escueta mención» a efectos de intentar apartarle también resulta «claramente extemporánea».

El magistrado acusa a García Ortiz de hacer montado un «artificio procesal» cuando el pasado 19 de abril presentó un escrito en el Supremo solicitando que se le comunicase si se había designado ponente en este procedimiento y la composición de la Sala: «Intentaba reabrir un plazo para recusar que ya había expirado», dice en el auto en el que le impone, además, las costas procesales «al no concurrir ninguna circunstancia excepcional» para no hacerlo.

se conoció dicha sentenneral del Estado de «apesebrados». En su escrito, el fiscal general del



INSPECCIÓN **TÉCNICA GRATUITA** 

Atención al Cliente -900800745 www.geosec.es



# Camps se ofrece al PP tras el fin de su periplo judicial con la décima exoneración

La última sentencia que tenía pendiente descarta «prueba o indicio alguno» de su implicación en Gürtel

I. VEGA / A. CAPARRÓS MADRID / VALENCIA

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto al expresidente valenciano por el PP Francisco Camps en la única causa que le quedaba pendiente después de ser exonerado en otras nueve a lo largo de más de una década. Se trata de la pieza número 5 de Gürtel, reabierta en 2018 para señalarle específicamente a él, bajo presunción de que ordenó que fuese una empresa del Grupo Correa, Orange Market, la que diseñase el estand de la región en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de 2009. Al cabo del juicio, Anticorrupción había rebajado a un año su petición de cárcel para él, pero no habrá ninguno: «No existe prueba o indicio alguno de orden, sugerencia o intromisión» por su parte en esa contratación, dice la sentencia.

La resolución, de 232 folios, condena por contra al núcleo de la Gürtel, entre ellos a Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, que se conformaron a cambio de delaciones en el plenario. Las penas son de máximo dos años y tres meses de cárcel por delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos. Mientras, los altos cargos de Camps que compartían banquillo con él por hasta 16 contratos menores, como los del Open de Tenis o la Volvo Ocean Race, han sido absueltos.

Destaca en este capítulo Dora Ibars, que era directora general de Promoción Institucional. De ella dependía la acusación de Camps, pues se presumía que era quien había recibido la orden de inclinar la balanza en favor de Orange Market con la amistad entre Camps y Pérez, alias 'El Bigotes', como telón de fondo. Tras acreditar «palmariamente» que Ibars no dependía directamente de Camps y que sus superiores jerárquicos tampoco recibieron «orden alguna» del entonces presidente, la Sala subraya que ni siquiera tenía «competencias en contratación ni hay prueba de que interviniera» en tales funciones. Tampoco se ha probado que la gente de Correa contactase con ella. Concluyen así que la actuaQUINCE AÑOS DE CAUSAS GANADAS

#### CASO TRAJES

Fue juzgado y absuelto en esta pieza de Gürtel sobre dádivas.

FINANCIACIÓN DEL PP VALENCIANO Le señalaron todos los acusados pero sólo fue testigo.

AVALES DE VALMOR Investigado y exonerado en fase de instrucción.

CONVENCIONES CASTELLÓN
Se le apuntó pero el asunto acabó
sobreseído.

CASO NÓOS Se pidió su impu

Se pidió su imputación pero el TSJCV la descartó.

VISITA DEL PAPA Imputado y exonerado durante la instrucción.

FALSO TESTIMONIO EN JUICIO Acabó exonerado después de abrirse causa.

FÓRMULA 1- CONSTRUCCIÓN Procesado y archivado tras recurso por la Audiencia Provincial.

FÓRMULA 1- FINANCIACIÓN Archivado en fase de instrucción, sin llegar a juicio.

GÜRTEL-FITUR

Juzgado y absuelto ante la ausencia
de pruebas en su contra.

ción de Ibars «no determinó que la contratación se realizara» con la empresa de Correa «ni que participara en ello» Camps.

En este sentido, subrayan los magistrados que «no se ha probado concierto alguno de Camps para que éste, como máxima autoridad autonómica, dispusiera lo necesario» para dirigir ese contrato y no consta que «se inmiscuyera o diera orden verbal o escrita en la tramitación». Desvinculan en este punto su supuesta amistad con El Bigotes y ponen en cuarentena las delaciones que incidieron en ese asunto, «pues una cosa es fundamentar en una relación de amistad profesional una expectativa de negocio y otra muy diferente, que el Sr. Camps fuera consciente de ello y que él mismo lo alentara», cosa que «no se acredita».



Francisco Camps, ayer, tras ser absuelto por décima vez // ROBER SOLSONA

En todo caso, consideran que «más allá de la opinión de terceras personas y de las escasas escuchas telefónicas entre ambos, durante navidades, y que el propio Camps fuera a actos de celebración personales del Sr. Pérez, de ello no puede deducirse en absoluto que el señor Camps fuera responsable de todos los actos del señor Pérez o que favoreciera las actividades del mismo». Y «no se puede fundamentar una condena en la única declaración de Pérez» diciendo lo contrario. También se estudian en la sentencia otros hechos de la época de Camps, como el Open de Tenis o la Volvo Ocean Race, de la que no se desprende perjuicio alguno para la Generalitat Valenciana, según la sentencia. Exonera de responsabilidad a una docena de exconsejeros y cargos de Camps acusados porque, dice el tribunal, no tenían «el dominio del hecho» en las contrataciones.

## Rehabilitación plena

Y con 232 folios de exoneración tras 15 años de sucesivas imputaciones, Camps ayer hizo público lo que venía advirtiendo desde el inicio del último juicio, su voluntad de volver a la «primera línea de la política» y «volver a someterme al escrutinio de las urnas». Sin embargo, sus deseos deberán esperar. Fuentes del PP consultadas por ABC explican que antes de cualquier decisión, la absolución tiene que ser firme. Un recurso de la Fiscalía ante el Tribunal Supremo, señalan, demoraría su rehabilitación política plena. Con todo, confían en que en el medio plazo se consume su restitución. Las mismas fuentes Francisco Camps
Expresidente valenciano

«Quiero volver a la primera línea política y volver a someterme al escrutinio de las urnas»

apuntan también otra clave: Camps «lo fue todo» en la Comunidad Valenciana como presidente de la Generalitat, por lo que su futuro tendría difícil encaje en el ámbito autonómico. El Congreso, donde ya formó parte como diputado y vicepresidente primero, o el Senado se antojan como posibles opciones ante sus aspiración de volver a concurrir a unas elecciones. Ayer mantuvo una conversación telefónica con el líder nacional del PP, en la que «Alberto Núñez Feijóo le transmitió su enhorabuena». Para Camps, la reparación real de su persona «es la que han dictaminado los jueces» y ahora espera la política.

El PP establece la incoación de un expediente disciplinario en caso de apertura de juicio oral. La formación espera que la absolución «adquiera firmeza lo antes posible» y que así se puedan «cumplir los estatutos» que, según expuso ayer el actual presidente valenciano, el también popular Carlos Mazón, está «deseando cumplir» para que Camps «recobre su condición de afiliado de plena condición». Mazón reclama una reflexión sobre el 'lawfare' a quienes «hace muchos años tenían que haberla hecho y decidieron poner el ventilador del fango y del acoso personal, familiar e indecente a Camps».

# El juez del caso Koldo requisa el correo de dos altos cargos de Puente y Montero

 La UCO lo solicitó tras descubrir que la adjudicataria se decidió al más alto nivel

I. VEGA MADRID

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha librado un mandamiento judicial al Ministerio de Transportes para que entregue a la Guardia Civil copia del contenido de todos los buzones y carpetas del correo electrónico corporativo del subsecretario Jesús Manuel Gómez García, que sigue en su puesto bajo batuta de Óscar Puente y que jugó un «rol clave» en los contratos con la empresa Soluciones de Gestión que se investigan en el caso Koldo.

En un auto al que tuvo acceso ABC, el juez incluye también la orden de que se proporcione todo el correo electrónico de Javier Sánchez Fuentefría, que en 2020, cuando se firmó la compra de mascarillas, era director general de Organización e Inspección de Transportes, «directamente dependiente de Gómez García» y en la actualidad es director general de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.

La decisión es fruto del último informe de la Guardia Civil que afina los indicios acerca de la «connivencia con la Administración Pública» de la empresa Soluciones de Gestión por la que acabó llevándose 53 millones de euros en cubrebocas. Se investiga en concreto de quién salió la decisión de adjudicar a esta empresa instrumental y el avance de las pesquisas ha puesto el foco al «más alto nivel» dentro del Ministerio de Transportes, donde el asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, tenía influencia y «poder decisorio» y su jefe era «conocedor» de la empresa y los contratos.

En esa búsqueda, al revisar el correo corporativo del propio Koldo y de otros cargos de los organismos adjudicatarios, los agentes se toparon con que la primera oferta de Soluciones de Gestión que consta recibida fue reen-

viada desde el correo de la secretaria de Gómez García. quien dependía directamente de Ábalos y tenía relación con su asesor. De hecho, en noviembre del año pasado les fotografió juntos en la marisquería La Chalana.

«Se han recabado los sumitida a los entes que ejecutaron la contratación de la mercantil. Se han encontra-

do correos electrónicos en los que parece ejercer como correa de transmisión entre la esfera próxima del ministro y los entes adjudicadores», dice el juez al razonar que la descarga de sus correos es proporcional y necesaria. De esos emails se desprenden otras conclusiones, como que en Puertos del Estado eran conscientes de que Soluciones de Gestión no era fiable. Lo refleian las comunicaciones del que fue secretario general del organismo, Álvaro Sánchez Manzanares. «Es el intermediario. la empresa que nos ofrece menos fiabilidad en toda la operación», dijo a un cargo de AENA.

Esa posición resume el nerviosismo de su propio equipo de trabajo, los funcionarios de Puertos del Estado

> que gestionaron con él la compra del material sanitario y que, poco antes de pasar a firma del ministro la deci-

> sión, decidieron recabar «una mínima información» a Soluciones para saber si, al menos, estaban al día en impuestos. «La documentación remitida (certificados y escritura de constitución) está OK. Es una empresa enana», decía la funcionaria que hizo esa gestión. Sánchez Manzanares, al que Koldo llamaba Alvarito, le contesta: «Es una empresa de intermediación claramente». La conversa-

ción sigue con ella comentando que sólo espera «no acabar en el fondo del Manzanares con una losa de hormigón en los pies». «Después de esto, nos vamos a gestionar el Cartel de Cali», contesta él. Para la Guardia Civil, está claro que la contratación de Soluciones de Gestión les había venido de más arriba en Transportes. Gómez García dependía de Ábalos y tenía relación con Koldo.



M. J. MONTERO











PROYECTO GRATIS Llámenos y le realizaremos un proyecto de su oficina gratuito y sin compromiso.



**OFIPRIX RENTING** 

NO COMPRE SUS MUEBLES, ALQUÍLELOS

Ahora usted puede alquilar sus muebles y disfrutarlos cómodamente mediante un contrato de arrendamiento.

# Refinerías y objetivos militares, los ataques de Ucrania en suelo ruso

Kiev se las ha ingeniado para devolver el golpe a Moscú a pesar de las restricciones de los aliados sobre el uso del armamento occidental en territorio enemigo

MIRIAM GONZÁLEZ KIEV



a inteligencia militar de Ucrania asegura que sus drones lograron recorrer más de 1.800 kilómetros dentro de Rusia. Los aparatos apuntaron el pasado domingo contra una estación de radar de alerta temprana en la región Orenburg, situada en plenos Montes Urales. El largo vuelo del avión no tripulado ha marcado un nuevo récord para la industria de Defensa del país en guerra, afirmaron varias fuentes de la agencia de espionaje ucraniana. Kiev tiene las manos atadas para disparar las armas occidentales contra blancos ubicados dentro de las fronteras de Rusia reconocidas internacionalmente, pero sí puede utilizar su arsenal de producción nacional. Los ataques en suelo ruso se han registrado desde el primer año de guerra a gran escala. Aunque no ha sido muy común que las autoridades ucranianas reclamen su autoría de forma oficial.

Las ofensivas Kiev en Rusia se intensificaron durante la primavera de 2023. Ucrania trataba de dejar en evidencia la eficacia de las defensas aéreas del invasor y mostrar que el Kremlin no era intocable. Con el paso de los meses las fuerzas defensoras han perfeccionado sus tácticas y también el alcance de sus armas. Así, desde el inicio de 2024 los ucranianos lanzaron golpes masivos y sostenidos contra la industria petrolera rusa. Además, también apuntaron contra otros blancos militares como los aeródromos utilizados por bombarderos que disparan misiles contra las ciudades ucranianas.

El Kremlin reconoció por primera vez un ataque aéreo de Ucrania en su territorio el 1 de abril del año pasado. Dos helicópteros, volando a muy baja altura, destruyeron un depósito de petróleo en la localidad rusa de Belgórod, a unos 30 kilómetros de la frontera entre ambos estados. En mayo y julio se registraron al menos seis ataques con aviones no tripulados contra Moscú sin provocar ninguna víctima civil. Un mes después, los enjambres de drones provocaron también el cierre temporal de Zonas de asedio ruso Bélgorod Zonas defendidas por Ucrania

Ataques de Ucrania en territorio ruso



los aeropuertos de la capital de este país. Y, entre medias, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que tres militares murieron en otro ataque con drones de la era soviética en el aeródromo de Engels, a unos 400 kilómetros de territorio ucraniano. Ese mismo día también hubo reportes de un incidente similar en una base de Ryazan.

## Ataques más sonados

Fuente: Corriere de la Sera

Según los datos de la BBC, hasta septiembre de 2023 se contabilizaron unos 160 ataques con drones en Rusia y en la zona de Crimea, península ucraniana anexionada ilegalmente por el Kremlin en 2014. Uno de los golpes más sonados del año pasado se produjo en septiembre: cuatro aviones militares fueron destruidos en el aeropuerto de Pskov -a 700 kilómetros de Ucrania- durante una ofensiva aérea que afectó a otras seis regiones rusas. En este caso, el jefe de la inteligencia militar, Budanov, confirmó la autoría.

Ucrania es hermética cuando se trata dar detalles sobre los ataques directos contra Rusia. Los pocos datos sobre el tipo de drones que utilizan se conocen gracias a fotografías y vídeos publicados en redes sociales. Una in-

160 ataques La BBC contabilizó hasta septiembre de 2023 alrededor de 160 ataques con drones en suelo ruso y en la zona de Crimea, península anexionada por Moscú



vestigación de 'The New York Times' señala que, durante las ofensivas de 2023, las fuerzas ucranianas utilizaron tres tipos de aparatos diferentes: «El Bober, el UJ-22 Airborne y un tercer modelo con un nombre indeterminado».

El jefe de Estado, Volodímir Zelenski, advirtió en su discurso de Año Nuevo que Rusia sentiría en sus carnes «la irá de la producción nacional». Los ataques de 2024 comenzaron en la región San Petersburgo en enero. La terminal de exportación de gas de Ust-Luga tuvo que suspender su actividad tras ser alcanzada por drones. A partir de entonces, más de 15 refinerías repartidas por varias regiones de la Federación Rusa -Smolensk, Krasnodar, Orel o Nizhni Nóvogorod, Tula, Bryansk o Kursk-, depósitos de petróleo y subestaciones han caído presa de los aviones no tripulados de Ucrania. En los primeros tres meses del año hubo 33 ofensivas de este tipo. El punto más

Zelenski advirtió en su discurso de Año Nuevo que Rusia sentiría en sus carnes «la irá de la producción nacional»

Según Londres, Moscú perdió un 10% de su capacidad de producción tras los ataques del pasado mes de marzo

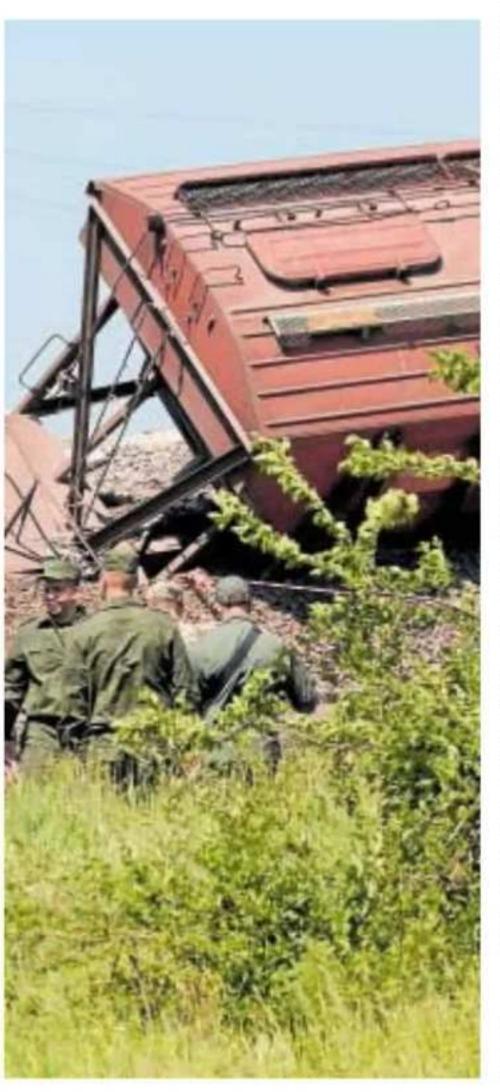

intenso tuvo lugar precisamente en marzo, coincidiendo con la reelección de Vladímir Putin como presidente de Rusia. La inteligencia del Reino Unido afirma que Moscú perdió un 10% de su capacidad de producción tras los ataques.

Kiev respondió con sus drones a la embestida rusa de primavera contra su sistema energético, lanzada con ataques combinados de varios tipos de misiles. Pero las fuerzas ucranianas no solo apuntaron a la industria petrolera, también dirigieron sus drones contra plantas de producción de armas en Tartaristán, a más de 1.300 kilómetros de distancia de la frontera. En la región rusa de Rostov, se produjo uno de los mayores ataques en suelo ruso hasta la fecha. Fue en abril, cuando 44 drones lograron destruir seis aéreas del aeropuerto militar de Morozovsk, desde donde despegan los bombarderos que atacan Ucrania.

### Dudas entre los aliados

El arsenal ucraniano ha demostrado su efectividad para dañar la retaguardia rusa y afectar a su principal fuente de recursos económicos. Pero sus capacidades actuales son insuficientes para frenar los bombardeos contra sus ciudades. Las armas de Kiev tampoco pudieron neutralizar la artillería rusa que facilitó la ofensiva relámpago de Járkov iniciada el 10 de mayo. Por este motivo, Zelenski ha instado a los aliados a que levanten la prohibición de utilizar los suministros occidentales contra territorio ruso. El debate ya se ha instalado tanto en países europeos, como en Estados Unidos.

El jefe de la diplomacia de Bruselas, Josep Borrell, dijo que hay división entre los Estados miembros sobre esta cuestión. Mientras, el secretario general de la OTAN apuesta porque los aliados permitan que Ucrania ataque bases militares dentro de las fronteras rusas con armas de la Alianza Atlántica

Los países bálticos -Finlandia, Suecia, Polonia- o Reino Unido abogan por el uso de su armamento en territorio ruso. El último líder en manifestar esta posibilidad fue el presidente francés, Emmanuel Macron, en una rueda de prensa junto a su homólogo alemán. Macrón declaró: «Creemos que deberíamos permitirles neutralizar los sitios militares desde donde se disparan los misiles y, básicamente, los sitios militares desde donde se ataca a Ucrania». En el otro extremo, se encuentran Berlín, Roma y Washington. Tanto el canciller alemán, Scholz, como el presidente Biden son reacios -por el momento- a traspasar esta nueva línea roja por temores a una escalada con Moscú.

Descarrilamiento de un tren en Simferopol (Crimea), en una operación ideada por Ucrania // AFP



Putin y Lukashenko en su encuentro en Minsk, el martes // AFP

# Bielorrusia abandona el tratado europeo de armas convencionales

Lukashenko da un nuevo paso en su deriva militarista e intimidatoria

RAFAEL MAÑUECO CORRESPONSAL EN MOSCÚ



En su deriva militarista e intimidatoria, el presidente bielorruso, Alexánder Lukashenko, ha decidido sacar a su país del Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (FACE), decisión que formalizó con su firma el pasado viernes, pero que ayer se publicó oficialmente como decreto.

Este tratado de desarme, uno de los más importantes del final de la Guerra Fría, se concluyó en París en 1990 y entró en vigor el 9 de noviembre de 1992. Establece los niveles máximos de efectivos y armamentos convencionales de cada uno de los firmantes (todos los miembros de la OTAN y del ya desaparecido Pacto de Varsovia). Obliga también a permitir inspecciones mutuas e intercambiar información. Tras la disolución del Pacto de Varsovia y la ampliación de la Alianza, en 1999 en Estambul se actualizó y adaptó el FACE a la nueva realidad.

El primer país en suspender su participación en el acuerdo fue Rusia, el 13 de julio de 2007. Lo hizo el presidente Vladímir Putin mediante un decreto, que se convirtió en ley el 29 de noviembre de aquel mismo año. Rusia formaba parte del G-8. El pretexto esgrimido entonces por el Kremlin para dar tal paso fue la existencia de «circunstancias extraordinarias que afectan a la seguridad de Rusia y que exigen medidas inaplazables».

En su discurso de aquel año ante las

dos Cámaras del Parlamento, Putin se quejó de las limitaciones a la hora de desplazar tropas dentro de Rusia y también de que tuvieran que reducir la cantidad de armamento pesado, lo que, según él, dificultaban la operación militar que llevaba a cabo en Chechenia.

### Limitaciones

Y es que el FACE obliga a los países firmantes a reducir drásticamente el número de tanques, blindados para transporte de tropas, piezas de artillería, helicópteros y aviones de combate en todo el espacio comprendido entre el Atlántico y los Urales. Pretendía, además, poner fin a la desconfianza mutua que una posible invasión con armas convencionales suscitaba en ambos bloques.

En Moscú, ya en 2007, preocupaban los planes estadounidenses de desplegar su escudo antimisiles en Polonia y la República Checa y que Ucrania y Georgia pudieran terminar dentro de la OTAN, que a su vez reprochaba a Rusia su rechazo a retirar las tropas que sigue teniendo estacionadas en Transnistria (Moldavia) y en las regiones georgianas de Abjasia y Osetia del Sur. Finalmente, Putin oficializó la salida definitiva del FACE en mayo de 2023.

En cuanto a Bielorrusia, se trata de un país que no está participando directamente en la guerra contra Ucrania, pero, al considerarse un firme aliado de Moscú, emplaza en su territorio armas nucleares y tropas rusas, además de participar en «maniobras» conjuntas, incluso con material atómico táctico. Ya en octubre de 2023, Minsk suspendió el FACE en relación con Polonia y la República Checa, países a los que acusó de «violar los términos del tratado» por no facilitar, según aseguró por entonces el Ministerio de Defensa bielorruso, información sobre su número de efectivos.

# La derecha radical ganará en al menos ocho países de la UE

En otros dos estados, Alemania y Suecia, estará en un destacado segundo lugar

ENRIQUE SERBETO

CORRESPONSAL EN BRUSELAS



Los partidos de derecha radical no solo aumentarán su peso relativo en el Parlamento Europeo en la próxima legislatura, sino que su peso en los distintos países miembros puede incrementarse de forma significativa. En al menos ocho países las encuestas adelantan que serán el partido más votado, en algunos como Francia con una ventaja estratosférica respecto al segundo, que es el del presidente Emmanuel Macron. Además de en Francia, se espera que ganen las elecciones en Austria, en Bélgica, en Hungría, en Italia, en Letonia, en Holanda y en Polonia. En otros dos países -Alemania y Suecia- estarán en un destacado segundo lugar, lo que obligará a una reflexión sobre si los pactos políticos con estos partidos siguen siendo impensables para las formaciones consideradas tradicionales.

A escala europea, las encuestas prevén que el grupo más extremista de la derecha radical, el de Identidad y Democracia (ID) será la tercera fuerza con 84 escaños, unos poco más que el tercero, el de los antiguos liberales que se llaman ahora Renew y muy lejos de los Verdes. La suma de los diputados que pueden aglomerar en el grupo de Conservadores y Reformistas (ECR, en el que figura Vox) se espera que ascienda a 75, lo que lo situaría en quinto lugar. Y si los dos grupos parlamentarios que se disputan el espacio más a la derecha del PP europeo (PPE) decidieran sumar sus fuerzas, cosa por ahora imposible dadas sus peculiaridades y personalismos, serían el segundo por encima de los socialdemócratas y rozando a los populares.

### 'Cordón sanitario'

La idea de un 'cordón sanitario' contra los nacional populistas radicales se aplicó en Bélgica desde hace casi dos décadas sobre un partido que en su día llegó a ser prohibido por defender ideas racistas. Los nacionalistas radicales del Interés Flamenco (Vaams Belang, miembro de ID) han sido apartados de todo tipo de coaliciones en los gobiernos federal o regional. Hasta se favoreció la emergencia de un partido también independentista, como la Nueva Alianza Flamenca (NVA afiliado en Europa a ECR), al que sí se admitió en el juego político. El resultado es que el Vlaams Belang será el primer partido no sólo de Flandes, sino de toda Bélgica. Y la NVA, el segundo.

En Austria, el Partido por la Libertad (FPÖ, miembro de ID) figura en primer lugar en las encuestas con alrededor de un tercio de todos los votos y a diez puntos de los socialdemócratas. Su socios franceses en ID, la Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen, avanzan con más del 33% de los votos en las encuestas frente al 16% que se anticipan para el partido de Macron.

En Hungría, al Fidesz de Viktor Orbán, que no está afiliado porque fue expulsado del grupo popular precisamente por sus ideas extremistas, se le atribuye un impresionante 40% de los votos, y eso que ha empezado a perder apoyos debido a una escisión que comparece por primera vez en las urnas.

El caso de Italia tampoco plantea dudas sobre el resultado y Fratelli d'Italia (ECR), de Giorgia Meloni, puede esperar seguir siendo el primer partido del país con un confortable 27% de los sufragios. Hasta ahora, la presencia de Meloni en los consejos europeos ha sido claramente constructiva y su discreta aproximación a los populares parece indiscutible. En el mismo grupo parlamentario europeo están los letones de la Alianza Nacional que también serán la primera fuerza.



Un cartel de la campaña electoral de Alternativa para Alemania (AfD) para las elecciones de la UE // REUTERS

### PARQUE DEPORTIVO SOMONTES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria para el próximo día 5 de julio de 2.024 a las diecisiete horas treinta minutos, en el domicilio social Ctra. de El Pardo, kilómetro 0,400, de Madrid, en primera convocatoria y el siguiente día 6 de julio de 2.024, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente Orden del día:

- 1º Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales con la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como propuesta y aprobación en su caso de la aplicación de sus resultados, todo ello relativo al ejercicio del 2.023.
- 2º Examen y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración durante ese ejercicio.
- 3º Facultar al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración, para que indistintamente puedan otorgar cuantos documentos públicos o privados sean precisos para materializar los acuerdos anteriores.
- 4º Ruegos y Preguntas
- 5º Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, se hayan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la Junta, teniendo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Madrid, 27 de mayo de 2.024.

El Secretario del Consejo, Santiago Olabarria Villota.

# ANTIGÜEDADES COMPRO MUEBLES

Pinturas, espejos, relojes, monedas, joyería...Vacío pisos. Visito pueblos.



### **NECESITARÁ UNA MAYORÍA**

# Scholz amenaza a Von der Leyen por sus pactos a la derecha del PP

E. SERBETO BRUSELAS

Los socialistas europeos han advertido abiertamente a la alemana Ursula von der Leyen que no la respaldarán para un segundo mandato como presidenta de la Comisión Europea si continúa sugiriendo que podría trabajar con eurodiputados de extrema derecha alineados con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Von der Leyen es la candidata del Partido Popular Europeo a repetir el mandato y según las encuestas su partido será el primero en numero de escaños. Sin embargo, además de ser confirmada en el Consejo Europeo, tiene que ser respaldada por una mayoría en el Parlamento Europeo, imposible sin la participación de los socialistas o los liberales.

En un debate electoral organizado en Bruselas la semana pasada, Von der Leyen reconoció que hasta ahora ha podido entenderse de forma

fructífera con la jefa del Gobierno italiano, con la que ha viajado a varios países para reforzar las posiciones europeas en materia de control de la emigración. Y en el mismo discurso sugirió que podría seguir trabajando con cualquier partido que cumpla con tres condiciones: ser proeuropeo, respetar el Estado de derecho y estar de parte de Ucrania en la guerra, lo que se interpretó como un intento de justificar pactos con miembros de grupos a la derecha del popular. El canciller alemán, el socialista Olaf Scholz. ya ha advertido que «cuando se forme la próxima Comisión, no debe basarse en una mayoría que también necesite el apoyo de la extrema derecha».

# Meloni se mueve en varios frentes para redefinir la derecha europea

Su objetivo es exportar el modelo de coalición gubernamental de Italia a la UE

ÁNGEL GÓMEZ FUENTES CORRESPONSAL EN ROMA



La primera ministra italiana tiene el sueño de convertirse en la líder de las derechas de Europa. Su gran desafío es exportar a Europa el modelo de coalición gubernamental de Italia, formado por Hermanos de Italia, la Liga y Forza Italia. Así, Giorgia Meloni se deja cortejar tanto por la ultraderechista francesa Marine Le Pen y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que aspira a renovar su mandato. También el líder del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, se mostró favorable a acuerdos con Giorgia Meloni en una entrevista a 'Il Corriere della Sera': «Hasta ahora, el Gobierno italiano ha sido un socio fiable y esto me da la esperanza de que podamos trabajar juntos incluso después de las elecciones». Igualmente, Alberto Núñez Feijóo se abrió a pactos con Meloni, al declarar que la primera ministra italiana «no es homologable a otros partidos de extrema derecha».

El objetivo de Meloni es cambiar el equilibrio sobre el que se ha sostenido tradicionalmente el mando de la Comisión Europea: una alianza entre socialistas y populares. «Como conservadores somos los únicos que podemos proporcionar un cambio de paso a la Unión Europea, con un enfoque mucho menos ideológico, capaz de defender sus fronteras», ha dicho la líder de Hermanos de Italia.

## Líneas rojas

Parece claro que se delinean entre los partidos europeos dos ideas muy opuestas de Europa, que la presidenta de la Comisión resumió en tres amplios conceptos: estar a favor o en contra de Europa; a favor o en contra de Ucrania y la OTAN: a favor o en contra del estado de Derecho. Para Von der Leyen se trata de tres líneas rojas que delimitarán el perímetro de la futura mayoría de la Comisión. En ello concuerdan en general, en el campo del centro izquierda, socialistas, verdes y liberales. Aunque, entre ellos, no todas las posiciones son homogéneas. Por ejemplo, ha causado cierto escándalo y división en el Partido Democrático italiano (PD), socialista, que uno de sus principales candidatos al Parlamento europeo, Marco Tarquinio, de 64 años, exdirector del 'Avvenire', diario de los obispos, haya propuesto la disolución de la Alianza Atlántica y no enviar armas a Ucrania, lo que refleja dos



Von der Leyen y Meloni en Roma el pasado mes de enero // REUTERS

identidades del PD. En el campo de las derechas existen también varios matices. En primer lugar, la línea tradicional moderada del Partido Popular Europeo, que tiende a moverse hacia posiciones cada vez más conservadoras, como lo demuestra la apertura de Von der Leyen a los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), que preside Giorgia Meloni.

Luego está la ultraderecha de Identidad y Democracia, de la que forman parte Marine Le Pen y Matteo Salvini, líder de la Liga, con simpatías por el presidente Putin. Además, está la extrema derecha que engloba a los alemanes de AfD, neonazi, o los herederos de Amanecer Dorado de Grecia.

La primera ministra italiana se alinea dentro de las coordenadas descritas por la presidenta de la Comisión Von de Leyen para establecer alianzas tras las elecciones europeas. Pero Meloni ha marcado un punto fijo: «Ninguna alianza con los socialistas», que a su vez contestan: «Ninguna colaboración con la extrema derecha».

La primera ministra italiana ha marcado un punto fijo para estos comicios: «Ninguna alianza con los socialistas» Las encuestas indican hoy que, salvo un terremoto electoral, no será posible replicar el modelo italiano en la UE, es decir, una alianza enteramente de centroderecha. Meloni es la protagonista casi exclusiva de las derechas italianas en las elecciones europeas, que espera ganar ampliamente y salir reforzada.

## **Enrico Letta**

La primera ministra italiana ha demostrado talento político y adquirido prestigio internacional, al seguir fundamentalmente en política exterior el camino que había marcado su antecesor, Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo. Llevada por su pragmatismo y cierta ambigüedad, a la líder italiana le gusta jugar a varias cartas. Su objetivo es no permanecer fuera de la gobernanza de la UE, algo fundamental para un país con una deuda pública a punto de superar los tres billones de euros. Una de las cartas que juega Meloni es la de apoyar al exprimer ministro Enrico Letta, exlíder del Partido Democrático, como presidente del Consejo Europeo. Letta, con prestigio en Europa, presidente del Instituto Jacques Delors, presentó recientemente un importante informe, solicitado por la UE, sobre el mercado único europeo, para impulsar el crecimiento y la competitividad.

### EUROPA EXISTE

SALVADOR SOSTRES

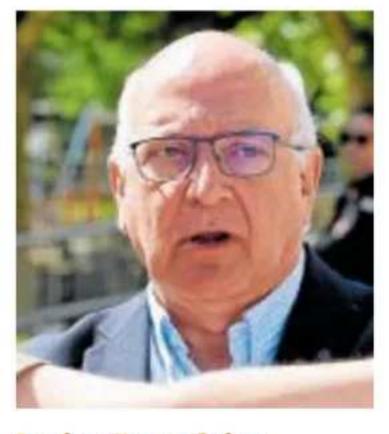

**Javier Zarzalejos** Número seis del PP para las elecciones europeas

«Qué sería de nosotros si no fuéramos europeos»

### —Parlamento europeo: cobrar mucho y trabajar poco.

- —Se trabaja mucho y se cobra menos que en otras instituciones europeas.
- —Europa ha renunciado a su identidad.
- —No. Europa y no sólo Europa está en un proceso de transformación cultural y social, y la identidad no es única ni eterna. Esto sólo ocurre con los nacionalismos.

### La dieta belga es un tercer mundo.

- —Bélgica tiene una buena tradición gastronómica pero hay que vigilar con la dieta para que no sea muy pesada. Y esto te lo dice uno de Bilbao.
- —Cuando se quita la corbata.
- —Estrasburgo tiene una buena prensa justificada y Bruselas una mala prensa no del todo merecida.

## –¿A qué le costó acostumbrarse?

- —A una institución como el Parlamento Europeo que jamás se disuelve, que está siempre en marcha y que hay que procurar buscar el sitio de uno si puede ser cerca de la locomotora.
- -¿Estrasburgo o Bruselas?
- —Cada año hay una votación para fijar una sede única. Confieso mi debilidad por Estrasburgo.

### –¿Existe una política europea o es sólo burocracia?

- —Existe. Que lo pregunten a los tribunales, empresas y partidos políticos. Y además es una política que por estar hecha con poco más del 1 % del PIB de los europeos es bastante eficaz.
- —¿De qué nos sirve ser europeos?
  —Qué sería de nosotros si no lo fuéramos.
- —¿La Tercera Guerra Mundial es una exageración o ya está en marcha?
- —Estamos en una segunda Guerra Fría y espero que hayamos aprendido de la Historia para evitar males mayores.

# Hacienda deja a miles de municipios sin los datos de sus ingresos para 2024

Montero ignora hasta ocho cartas de la FEMP reclamando el detalle de los recursos que le corresponderán a cada ayuntamiento este año

**BRUNO PÉREZ** MADRID

iles de municipios se están viendo obligados a gestionar sus presupuestos de este año sin tener certeza alguna de los recursos que les van a llegar desde el Estado como consecuencia de la aplicación de su sistema de financiación. La renuncia del Gobierno a tramitar la Ley de Presupuestos les ha dejado sin la cobertura legal necesaria para actualizar las entregas a cuenta que reciben todos los meses del Estado, que de momento están recibiendo en un montante muy similar a las de 2023, y sobre todo sin la información individualizada de los recursos que les corresponden al centenar de grandes ayuntamientos enmarcados en el sistema de cesión de tributos por la liquidación de la recaudación real correspondiente al año 2022, que arrojó cifras récord.

La situación no es más que un pequeño y transitorio problema de tesorería para los ayuntamientos de menor tamaño, pero supone un problema mayor para los de mayor entidad que a día de hoy aún desconocen la cuantía precisa de unos ingresos presupuestarios (los procedentes del Estado) que suponen en torno al 21% de sus ingresos totales. Y todo ello en un ejercicio en el que al sector local se le exige que cierre con un superávit del 0,2% del PIB para cumplir con los objetivos de reducción del déficit.

Consciente de ello, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se ha dirigido hasta en ocho ocasiones por carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para solicitar formalmente al departamento información «de las medidas que durante 2024 se van a adoptar por el ministerio con relación a la actualización de las entregas a cuenta y la liquidación de la participación en los tributos del Estado de 2022 de las entidades locales», según se recoge en una de esas misivas, a las que ha tenido acceso ABC. Según fuentes de la FEMP, no han recibido respuesta a ninguna de ellas.



La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero // JAIME GARCÍA

Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran, por su parte, que las entidades locales ya disponen de esa información, ya que se les proporcionó en la reunión de la Comisión Nacional

Los grandes ayuntamientos dicen no conocer la cuantía de las transferencias que suponen el 21% de sus ingresos anuales

Hacienda asegura que ya proporcionó esa referencia en diciembre y que el pago se sustanciará en julio como todos los años

de Administración Local (CNAL) que se celebró el 11 de diciembre. Allí, Hacienda informó a ayuntamientos, diputaciones y cabildos de que recibirían 28.557 millones de euros en 2024, «los mayores recursos de toda su historia», con un aumento de recursos del 22,6%, de los cuales 23,773 millones vendrían de entregas a cuenta, un 5,1% más. «A partir de esa información no es difícil que cualquier ayuntamiento pueda calcular si lo desea cuánto le va a corresponder sin un gran margen de error», dicen desde Hacienda.

# Gestionar a ciegas

La Federación de Municipios y Provincias discrepa de Hacienda. «En la CNAL se dio la información global de la liquidación de 2022, pero cada ayunta-

## **CUENTAS A CIEGAS**

El 20% de sus recursos

La Federación Española de Municipios y Provincias denuncia que los ayuntamientos se han visto obligados a diseñar sus cuentas de 2024 sin conocer el detalle de los recursos que suponen el 21% de sus ingresos totales.

## Información conocida

No entienden la resistencia de Hacienda a proporcionar esa información cuando todos los años que se tramitan los presupuestos en tiempo y forma se comunica a los ayuntamientos para que puedan elaborar sus cuentas con la mayor información posible.

Riesgo de desviaciones

Fuentes municipales sugieren que gestionar más de medio ejercicio presupuestario sin conocer sus ingresos reales aumenta el riesgo de que se produzcan desviaciones inesperadas en las cuentas.

Un ajuste por hacer

Según la senda del Gobierno, las entidades municipales deberán realizar este año un ajuste de más de 4.500 millones de euros para convertir el déficit del 0,1% de 2023 en el superávit del 0,23% que se les ha asignado para 2024.

¿Forzando prudencia?

Fuentes municipales insinúan que ese apagón informativo podría estar intentando imponer una gestión prudente a las entidades locales para lograr el objetivo.

Hacienda pagará en julio

Las entidades locales seguirán gestionando sin conocer las transferencias que les corresponden del Estado hasta julio, cuando el Gobierno tiene previsto abonar la liquidación del año 2022.

miento necesita conocer la cantidad específica que le corresponde para gestionar sus recursos. Sin ese dato no se puede hacer nada», aseguran.

Desde la plataforma que aglutina a las entidades municipales se recuerda que cuando hay proyecto de Presupuestos Generales del Estado el Ministerio de Hacienda remite a todas y cada uno de las entidades locales en el sistema de cesión de tributos un oficio con la cantidad específica que les corresponde para el ejercicio siguiente, para facilitar la elaboración de sus presupuestos, y lamentan que la decisión unilateral de no tramitar los presupuestos haya venido acompañada de otra paralela de no comunicar la cifra concreta que le corresponde a cada ayuntamiento, multiplicando de esta

forma el riesgo de que puedan producirse desviaciones presupuestarias en un año clave para el ajuste fiscal de las cuentas españolas.

«Si los grandes ayuntamientos supieran ya lo que les van a dar en julio, tendrían información para gestionar sus presupuestos con mayor seguridad», recalcan desde la FEMP. «Lo único que pedíamos es que al menos nos facilitaran la parte de la liquidación de 2022 que ya conocen».

Se refieren en este caso a los recursos asociados al Fondo Complementario de Financiación (FCF). La cesión de tributos a los grandes ayuntamientos se produce por dos cauces. Uno más sencillo de calcular que supone una participación de alrededor de un 2% en la recaudación de los principales tributos que recauda el Estado (IRPF, IVA e impuestos especiales) y un fondo complementario (FCF), más complejo de estimar, que se calcula a partir de una fórmula que parte de la evolución de los ingresos tributarios del Estado desde 2004 y que supone el 85% del total de los recursos que perciben los grandes ayuntamientos del sistema de financiación. Esa es la cifra que la FEMP demandaba a Hacienda.

#### La solución, en julio

La decisión de Hacienda de no proporcionar esa cifra a los grandes ayuntamientos ha alimentado las especulaciones respecto a que se trate de una estrategia para forzar una gestión prudente de los recursos de los municipios en un ejercicio en que están llamados a presentar un superávit del 0,23%.

El Gobierno necesita que los ayuntamientos realicen un ajuste de más de 4.500 millones para convertir el déficit del 0,1% registrado en 2023 en un superávit del 0,23% este año y necesita que lo hagan aún cuando este ejercicio todavía tendrán la libertad de emplear el superávit obtenido el año pasado en el listado de inversiones previstas por la ley, ya que la restricción regulatoria que obliga a los ayuntamientos a destinar su superávit a reducir se endeudamiento no ha entrado en vigor hasta este año y solo afectará a los excedentes que se generen en 2024. En otras palabras, que esa restricción no estará activa hasta 2025, según ha aclarado Hacienda en una nota reciente.

Desde el Ministerio se aclara que en cualquier caso la actualización de las entregas a cuenta está en vías de solución a través de una enmienda a uno de los reales decretos leyes en tramitación en el Parlamento, que se espera que se sustancie antes del parón estival, y que la cuantía específica de la liquidación correspondiente al año 2022 –principal objeto de inquietud de los ayuntamientos de mayor tamaño—«se abonará entre finales de julio y principios de agosto como se ha venido haciendo todos los años».



Empleados públicos en su puesto de trabajo // JAIME GARCÍA

# Los funcionarios tendrán jornada flexible para cuidar de los hijos de cualquier edad

El beneficio se amplía a padres, hermanos, cónyuges y a familiares «que no puedan valerse por sí mismos»

#### SUSANA ALCELAY MADRID

Los funcionarios podrán disfrutar de una de las medidas de conciliación aprobadas hace casi un año para el sector privado: adaptar la jornada laboral para atender a los hijos que estén a cargo, independientemente de la edad, o que necesiten «necesidades de cuidado». El beneficio ya existía, pero sólo para hijos menores de 12 años; ahora la reforma del desempleo amplía la edad y extiende el privilegio a padres, hermanos, cónyuge o pareja de hecho o a «cualquier conviviente que no pueda valerse por sí mismo».

Así, se reforma la Ley del Estatuto Básico de Empleado para añadir que «las Administraciones Públicas adoptarán medidas de flexibilización horaria para garantizar la conciliación de la vida familiar y laboral de los empleados públicos que tengan a su cargo a hijos e hijas menores de doce años, así como de los empleados públicos que tengan necesidades de cuidado respecto de los hijos e hijas mayores de doce años, el cónyuge o pareja de hecho, familiares por consanguinidad hasta el segundo grado, así como de otras personas que convivan en el mismo domicilio, y que por razones de edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por sí mismos».

#### Autorizaciones

Esta medida ya está en marcha en el sector privado desde hace casi un año, cuando el Gobierno modificó el Estatuto de los Trabajadores para introducir el beneficio para los asalariados. Sin embargo, en este caso la adaptación horaria debe ser validada por el empresario, que tendrá un plazo de 15 días para aprobar la petición o, en caso contrario, ofrecer una propuesta alternativa al empleado. En ambos casos, el empleador tiene que fundamentar su decisión. «Cuando

Los trabajadores del sector privado ya disfrutan de este privilegio, pero debe ser autorizado por el empresario se plantee una propuesta alternativa o se deniegue la petición, se motivarán las razones objetivas en las que se sustenta la decisión», dice la modificación legal realizada en el Estatuto en 2023. Para los empleados públicos se sobreentiende que cuando este bien justificado el permiso, se aplicará.

En el caso del sector privado esta reforma legal también precisó que el empleado tendrá derecho a regresar a la situación anterior al ajuste horario cuando ya no existan las causas que la provocaron. Una obligación que no se exige para los empleados públicos. En el caso específico de los funcionarios, el artículo 47 del Estatuto Básico del Empleado Público, que es el que se modifica, no lo detalla.

Ahora, la modificación de la jornada en el sector público para cuidar de familiares está pendiente de que el decreto de reforma de los subsidios, en el que se incluye el cambio, sea convalidado en el Congreso, donde no está previsto que se produzcan complicaciones, dado que esta reforma legal, que abre la puerta a la llegada del cuarto tramo de los fondos europeos, 10.000 millones de euros, cuanta con el visto bueno de Unidas Podemos.

#### Pendiente de convalidación

El pasado enero, la formación morada tumbaba los cambios diseñados por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como 'castigo', por entender que las modificaciones recortaban derechos a los mayores de 52 años. Y a primeros de este mes, Díaz desbloqueaba la reforma del paro tras mantener la cotización del subsidio para más de 52 años en el 125% de la base mínima de cotización, como exigía Podemos. Tras esta cesión, los apoyos parlamentarios se garantizan para la convalidación del decreto con las medidas de desempleo y los beneficios para los empleados públicos.

Pero los cambios en los subsidios de desempleo no se utilizaron sólo para ofrecer a los funcionarios una modificación horaria para cuidar de familiares, el decreto incluyó otras ventajas. Como ya informó este diario, también hay cambios en el Estatuto de los Trabajadores para que el permiso de lactancia deje de estar condicionado por el convenio colectivo. Se eliminan, por tanto, las restricciones actuales, «convirtiendo todas las posibilidades de disfrute, incluida la acumulación de las horas retribuidas de ausencia, en un derecho de todas las personas trabajadoras».

Hasta ahora, el Estatuto de los Trabajadores permitía que, en los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, los trabajadores pudieran ausentarse una hora del puesto de trabajo, también daba la opción al empleado de dividir el permiso en dos fracciones (dos medias horas) hasta que el bebé cumpliera nueve meses y abría la puerta a acumular el días en una jornada completa.

# Indra busca estrechar lazos con ITP, Hispasat y Santa Bárbara para ser el campeón nacional de defensa

Los planes cuadran con los de Sánchez: que España sea clave en el desarrollo industrial de la defensa europea

#### MARÍA JESÚS PÉREZ MADRID

Por tierra, mar y aire -incluido, el espacio-. Indra tiene todos los frentes abiertos, y se mantiene ojo avizor para convertirse en el 'campeón nacional' de defensa. No en vano, explora el mercado para posteriormente poner opciones sobre la mesa y hacer números que le cuadren a través de la toma de participaciones o con la adquisición de alguna compañía afín a su objetivo. Unos planes que también encajan con la idea del Ejecutivo de Pedro Sánchez de lograr que la industria de defensa española sea clave en el desarrollo de la nueva 'Estrategia Industrial Europea de Defensa'.

Así, según ha podido saber ABC, entre sus planes sopesa aumentar su participación en ITP Aero; al mismo tiempo que estudia las vías por las cuales pudiera integrar Hispasat; y, mientras, en paralelo le da una vuelta a la compra de alguna compañía compatible del sector, como la anteriormente pública española, Santa Bárbara Sistemas, hoy filial de la estadounidense General Dynamics.

Todos los potenciales movimientos se encuadran en el plan estratégico que anticipó el propio presiden-



Marc Murtra, presidente de Indra (izq.), con el CEO, J. V. de los Mozos // G. NAVARRO

te -hoy ejecutivo, entonces no-, Marc Murtra, tras la junta general de accionistas del 30 de junio del año pasado: «Indra tiene la vocación y la decisión de ser el gran operador tecnológico en el ámbito de la defensa, de ser la gran empresa de defensa española y, por tanto, sí de ser el campeón nacional».

Apenas mes y medio después, la

compañía anunciaba haber llegado a un acuerdo con el fondo Bain Capital Private Equity para entrar en el capital social de ITP Aero, mediante la adquisición de una participación del 9,5% por 175 millones de euros. Una participación que, desde entonces, se está valorando aumentar, si bien se está la espera de que el propio fondo –dueño del 70% de ITP Aero– «decida irse» de la empresa vasca de motores de avión. «Nos tomamos nuestras inversiones muy en serio. Queremos hacer inversiones industriales y cualquier cosa que tenga que ver con nuestra estrategia la compartiremos», afirmó entonces el propio Murtra, pocos días después al ser preguntado por los medios sobre la posibilidad de aumentar la participación.

En el Gobierno español no esconden que se pretende aprovechar el tirón del negocio espacial y el aumento de la carrera armamentística en Europa para crear en torno a Indra el llamado 'polo de defensa' español. En estos planes públicos se encuadraría el desembarco de Indra en el capital de Hispasat (filial de Redeia) o su total adquisición, si bien podría avanzar con la compra de la filial de la compañía de satélites, Hisdesat, en la que Indra ostenta un 7%. Un cruce de participaciones en el que también está el Estado, a través de la SEPI. En Indra, con un 28%; en Hispasat, con un 7,41%; y con un 20% en Redeia.

Tal y como adelantó este periódico, el plan sería aún más ambicioso en el futuro ya que en una segunda fase, el Gobierno tiene también sobre la mesa una gran operación de participadas, a través también de su brazo inversor, para crear un gran «campeón nacional» en telecomunicaciones, ciberseguridad y defensa bajo la órbita de Telefónica (la SEPI ya tiene el 10% comprometido en la operadora) junto a Indra -que también tiene como accionistas al grupo Escribano (con el 8%), empresa familiar española especializada en innovación y tecnologías de defensa; y con el 7,9% al grupo vasco de defensa Sapa-.

El caso de Santa Bárbara es peculiar. Tras haber sido privatizada en abril de 2000, hoy ya tiene relación de negocio con Indra. Convive con ella, junto a Escribano y Sapa, en Tess Defence, la 'joint venture' de las tres a la que se encargó la fabricación del vehículo de combate 8x8.



AJUSTE DE CUENTAS

JOHN MÜLLER

### Vivienda: la campaña no pasa por aquí

En este sector se hizo realidad lo que decía Hume: «Para que el mal triunfe basta que los buenos no hagan nada»

a cuestión de la vivienda es un asunto preocupante, pero la campaña electoral de las europeas no pasa por ahí. El Partido Popular propuso hace unos días una rebaja de impuestos a los jóvenes de hasta 35 años que afectaría los primeros 30.000 euros de su renta. La rebaja está condicionada a que el ahorro fiscal se utilice en la compra de vivienda, crear una empresa, formarse o tener hijos. La propuesta, sin embargo, apenas ha despertado el interés de los medios o de las redes sociales.

Hay una actitud de brazos caídos en este asunto que recuerda la frase de Burke de que «para que el mal triunfe sólo se necesita que los hombres buenos no hagan nada». Quizá lo más grave es la manera en que se han generalizado malas políticas desde que gobierna la coalición que encabeza Pedro Sánchez. Todo aquello que desde hace décadas se sabía que no funcionaba en el mercado inmobiliario -controles de precios, desequilibrio jurídico en favor de los inquilinos y en desmedro de los propietarios, medidas de apoyo a la demanda sin contrapartidas en la oferta, rigidez en la oferta de suelo- se ha repetido corregido y aumentado. El resultado está a la vista: los precios han subido como cohetes. La oferta de alquiler permanente ha caído un 15% en el primer trimestre de este año, mientras el de temporada ha crecido un 56%, según los datos del portal idealista.com.

El mercado inmobiliario es de gran complejidad. Las opciones más eficientes para actuar sobre el mismo implican cambios regulatorios en la financiación de la vivienda, la creación de suelo urbano y las garantías sobre los derechos de propiedad. Sobre eso se pueden aplicar subsidios o no. Los economistas son enemigos de las ayudas que se dieron a la adquisición de vivienda en España hasta la crisis financiera de 2008 porque insisten en que se las terminaba llevando el promotor a través del precio. Sin embargo, hay un ángulo nada despreciable en aquellas ayudas: su dimensión como 'nudge' (empujoncito) que operó durante años como un estímulo para la oferta.

La discusión sobre lo que debemos hacer en las actuales circunstancias requiere un debate nacional amplio y dinámico. También se necesita voluntad política para desatar las fuerzas del mercado. Las preferencias de las nuevas generaciones de españoles han cambiado y hay que abordar en serio el asunto del alquiler social. Es preciso introducir nuevos actores en el sistema, como los fondos sin lucro que operan en Austria para que una solución social no tarde 50 años. Hay que evaluar el edificio jurídico hipotecario que resultó deformado por la introducción de elementos como la dación en pago que trajo la crisis financiera. Hay que desregular la gestión del suelo para expulsar a los oportunistas que chantajean a los promotores. Todo eso hay que hacerlo favoreciendo un mercado libre donde todos los proyectos de vida puedan encontrar acomodo en vez de que la actual fragmentación política le arregle la existencia a unos pocos. jmuller@abc.es



Varias personas comprando en una floristería // ABC

# El comercio minorista suma 17 meses de alzas en Andalucía

Las ventas crecen un 5,7%, tres puntos más que la media nacional, que se queda en 2,7%

S. E. SEVILLA

Las ventas del comercio minorista en Andalucía han subido en abril un 5,7% frente al mismo mes de 2023, lo que supone tres puntos más que la media nacional (2,7%). Andalucía suma así 17 meses de tasas positivas.

Por su parte, en el empleo, el sector registró en la comunidad andaluza en abril un incremento de la ocupación del 3,4%, 1,6 puntos más que la media nacional (1,8%), según los datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que respecta a nivel nacional, el comercio minorista registró en abril un aumento de sus ventas del 2,7% en relación al mismo mes de 2023, tasa 4,1 puntos superior a la del mes anterior.

Con el avance de abril, la facturación del comercio minorista vuelve a tasas positivas después de que en marzo cayera un 1,4% y rompiera con 15 meses consecutivos de incrementos interanuales. Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumentó un 0,3% en el cuarto mes del año, tasa seis décimas inferior a la de marzo. En tasa mensual (abril sobre marzo) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista subieron un 0,8%, registrando así su mayor avance mensual desde el pasado mes de noviembre, cuando repuntaron un 1,2%.

En cuanto el empleo, el comercio minorista elevó su ocupación un 1,8% en abril en relación al mismo mes de 2023, tasa cuatro décimas inferior a la de marzo. Pese a ello, el empleo en el comercio minorista encadena ya 36 meses de interanuales consecutivos.

#### Reducción jornada

En paralelo, el pequeño comercio español estima que la reducción de la jornada laboral tendrá un impacto en el sector de hasta 3.866 millones de euros, según cifró ayer el presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), Rafael Torres, que advirtió que esta medida afectará directamente a la competitividad del sector.

En concreto, Torres mostró su preocupación por los efectos que la reducción horaria pueden tener sobre el comercio, que es estratégico para la economía, y que está formado por 393.287 empresas que representan el 12,3% del total del tejido empresarial a nivel nacional, dan empleo a 1.911.329 personas por cuenta propia y ajena (10% del total) y generan el 4,9% del PIB nacional. «Estimamos que el coste laboral

El comercio minorista cuenta con casi 400.000 compañías en España, el 12,3% del tejido empresarial total anual para las empresas de comercio minorista española será de 3.866 millones de euros, como consecuencia de la necesidad de suplir las horas reducidas en las posiciones donde no es posible compensarlas», señaló el presidente de CEC.

Además, el sector aseguró que el comercio minorista «no va como un cohete, pero sí tiene en cambio uno apuntando a su línea de flotación y es la reducción de la jornada laboral». En España hay 1.431.974 trabajadores por cuenta ajena en el comercio minorista que verán reducida su jornada laboral en 2,5 horas semanales una vez aprobada la reforma del Gobierno central, lo que supondrá una reducción de 44,7 millones de horas al año.

El presidente de la CEC advirtió que hay que tener en cuenta que éste es uno de los sectores donde la presencia física de personas en el punto de venta es más necesaria para ofrecer una adecuada atención al cliente que se traduzca en ventas, «afectando por tanto de manera directa a la competitividad y productividad del sector, ampliamente dañada ya debido a los muy escasos márgenes con los que trabaja». De esta forma, afirma que el 46% de las empresas de comercio son unipersonales (autónomos sin asalariados), y casi el 83% tienen hasta dos trabajadores, siendo más del 95% las que tienen hasta cinco empleados.

Por último, Torres subrayó que en 2023 el incremento medio de los costes laborales totales de los comercios minorista españoles ya fue del 5,9%.

#### **EMPRESAS**

#### La 'startup' que monetiza el ahorro energético logra un proyecto con Ferrovial en Fibes

N. R. SEVILLA

Delcae, la firma que hace negocios con el ahorro energético, ha logrado su primer proyecto en Andalucía de la mano de Ferrovial en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, Fibes.

«El mercado potencial en Andalucía es de 3.000 millones de euros hasta 2030», asegura Elena González, la consejera delegada de esta compañía, la primera empresa independiente de certificados de ahorros energéticos (CAE).

Este sistema nace por una directiva europea que obliga a España a lograr un determinado ahorro energético. Por un lado, existen los sujetos obligados (como las empresas productoras de petróleo, gas y electricidad), que son aquellos están obligados a comprar certificados de ahorro energético o de contribuir con determinadas cantidades al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

Por otro lado, existe la figura del sujeto delegado, que es aquel que puede certificar los ahorros de empresas y particulares. Precisamente, Delcae ha nacido para operar en este mercado y certificar los mencionados ahorros.

El sistema permite a las empresas que al realizar mejoras en sus procesos de gestión de la energía (por ejemplo, sustitución de equipos o de la envolvente térmica de edificios y mejoras en la producción) no sólo puedan lograr ahorros de costes, sino también rentabilizarlos mediante su certificación. Igualmente, pueden acceder a estos certificados comunidades de propietarios, centros comerciales y pequeñas y medianas empresas, entre otros.

#### El equipo

En el año 2001 Honorato López Isla era consejero delegado de Unión Fenosa. La empresa de gas y electricidad decidió ofrecer a sus clientes soluciones de eficiencia energética. Fruto de aquel posicionamiento, la empresa creó el Energy Lab, un centro tecnológico de carácter privado y sin ánimo de lucro que desarrolla actividades de I+D+i en el ámbito de la eficiencia energética.

Elena González, la actual consejera delegada de Delcae, fue su primera directora. Honorato López Isla, a través de su empresa, Elena González y otros dos exdirectivos de Acciona Energía, Javier Avendaño y Javier Martínez Belotto, son los accionistas de Delcae.

#### **TURISMO**

#### Palma prohibirá nuevos alquileres vacacionales, como Madrid y Barcelona

MAYTE AMORÓS PALMA

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, presentó ayer un paquete de
medidas para paliar los efectos de
la saturación turística en la capital
balear, que se debatirán hoy en el
pleno del ayuntamiento. Algunas
de estas medidas se aplicarán ya en
el corto plazo, como la modificación
del Plan General para prohibir el alquiler turístico en cualquier tipo de
vivienda, así como para limitar los
establecimientos de pública concurrencia, como locales de ocio en las
zonas maduras –Cala Major, Paseo
Marítimo y Playa de Palma–.

Las actividades legales continuarán pero la intención, explicó, es disminuir la densidad en los locales de ocio, de modo que si una actividad cierra, no se podrá volver a abrir. De este modo, Palma se une a otras ciudades como Madrid, Barcelona, y el pasado martes Valencia, que han puesto punto y final a la aprobación de nuevas licencias para pisos turísticos en un intento de evitar la masificación del turismo.

#### KATIA DENTAL, S.A.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto-ley 5/2023 de 28 de junio, de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles (en adelante, el "RD-ley 5/2023"), se hace público que -el dia 17 de mayo de 2024- la Junta General de accionistas de KATIA DENTAL, S.A. (en lo sucesivo, "KATIA DENTAL") acordó por unanimidad transformar KATIA DENTAL en una sociedad de responsabilidad limitada -conservando su personalidad jurídica-, de manera que, una vez devenga eficaz la transformación pasará a denominarse "KATIA DENTAL, S.L." Todo ello ajustándose estrictamente al proyecto de transformación redactado y suscrito por la Administradora Unica de la Sociedad el 17 de mayo de 2024 (en adelante, el "Proyecto de Transformación").

En el marco de la transformación, la Junta General de accionistas de KATIA DENTAL aprobó, asimismo, el balance de transformación --cerrado el 31 de diciembre de 2023-, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 20.3.1° y 23.2 del RD-ley 5/2023, los nuevos estatutos sociales, en cumplimiento con los requisitos y formalidades establecidos en la Ley de Sociedades de Capital para las sociedades de responsabilidad limitada, la determinación del órgano de administración y reelección de la Administradora Unica de KATIA DENTAL la cancelación de las acciones e inutilización de sus títulos representativos y la asunción de las participaciones sociales por parte de los socios en función de su participación en el capital social de la Sociedad, siendo el valor nominal de las participaciones igual al de las antiguas acciones. Al no haberse producido, con posterioridad al balance de transformación, ninguna variación patrimonial significativa, no procede aprobar ningún informe en relación con dichas modificaciones, ex artículo 20.3. 2º del RD-ley 5/2023.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1 del RD-ley 5/2023, se hace constar que, dado que el acuerdo de transformación de KATIA DENTAL se adoptó en junta y por unanimidad de todos los socios con derecho a voto, no resulta necesaria la previa publicación o depósito del Proyecto de Transformación ni de los restantes documentos exigidos por la ley. Igualmente, y por los mismos motivos, se hace constar que tampoco fue necesario publicar el anuncio sobre la posibilidad de formular observaciones al Proyecto de Transformación previsto en el artículo 7.1.2º del Real Decreto-ley 5/2023.

Por último, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los acreedores de KATIA DENTAL de obtener el texto integro de los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas, así como del balance de transformación y demás información sobre la transformación de la Sociedad, de acuerdo con lo recogido en el artículo 10.1 del RD-ley 5/2023.

Barcelona, 21 de mayo de 2024.- Administradora Única, Doña Maria Elena Gumà Garcia.



Bloques de viviendas y casas ubicados próximos al literal // ABC

# GS compra suelo urbano en la Costa de Huelva para 330 viviendas en La Antilla

Construirá en una parcela residencial y hotelera de 123.000 metros cuadrados

ABC HUELVA

El Grupo GS ha adquirido una parcela de 123.000 metros cuadrados en el frente de playa de La Antilla, en Huelva, con el reclamo de ser uno de los últimos suelos urbanizables de la Costa de la Luz onubense. La nueva promoción, en la que está prevista una inversión de 102 millones de euros, se denomina 'Residencial GS Atlántic', y consistirá en la construcción de 330 viviendas calificada por la promotora inmobiliaria como proyecto 'eco-eficiente y sostenible'.

El suelo calificado como urbano para residencial y hotelero se encuentra a escasos metros de la playa de La Antilla-Este, y de Santa Pura. El suelo del residencial se encuentra a tan solo 300 metros del Campo de Golf y a 10 minutos del centro, rodeado de todo tipo de servicios y zonas de ocio. La compañía ya ha iniciado los estudios pertinentes para garantizar la preservación del entorno y el impul-

so de prácticas sostenibles en la construcción del futuro proyecto y asegura que aplicará «las tecnologías más avanzadas y los materiales más eficientes y respetuosos con el entorno». «Residencial GS Atlántic», contará con un total de 330 viviendas, con tipologías de 2 y 3 dormitorios. Tendrán estancias muy luminosas y grandes terrazas, zonas ajardinadas con piscina, solárium, gimnasio, zona de coworking y plazas de garaje.

#### Hotel

Además de contar con viviendas singulares con vistas al mar y un acceso privado a la playa, la parcela incluirá un hotel y un club social que dará servicio tanto al hotel como al residencial. Con motivo del anuncio del proyecto José Luis Vera Carrillo, presidente de Grupo GS, destacó su satisfacción «por haber adquirido este suelo y con ello, contribuir al desarrollo de esta maravillosa localidad costera apostando por la sostenibilidad v la innovación». Es una premisa que reitera el grupo, teniendo en cuenta el «entorno privilegiado» donde es precisa la conservación de los ecosistemas dunares y sus playas vírgenes de arena fina y dorada con pequeñas dunas con vegetación. Vera insiste, por las características del suelo, en que GS es «conscientes de la necesidad de preservar y proteger el medioambiente» por lo que asume «el compromiso de prevenir y minimizar los impactos ambientales derivados de nuestra actividad. Se trata de una promoción única en la Costa de la Luz que persigue el menor impacto ecológico posible».

El proyecto, según estimaciones de la compañía, generará más de 1.000 empleos directos e indirectos en la zona, y fomentará la escasez de oferta de viviendas de obra nueva en la localidad atendiendo así, la demanda creciente de espacios más sostenibles y eficientes energéticamente.

Junto al Ayuntamiento de Lepe, GS ha programado también la conservación ambiental y jardinera, seleccionado cuidadosamente especies vegetales bien adaptadas al entorno local y con bajos requerimientos de mantenimiento, minimizando así los recursos y el consumo de agua. Adicionalmente, GS diseñará «soluciones paisajísticas sencillas de implementar, pero de gran impacto visual y estético, que se integrarán armoniosamente con el entorno existente». La promotora, asegura haber realizado un estudio exhaustivo del paisaje, permitiendo identificar áreas de mejora y oportunidades gracias a la creación de nuevos espacios verdes, y plantaciones de arbolado estratégicamente ubicadas.

#### Más de 20 promociones

Grupo GS está consolidada como una destacada promotora de viviendas de lujo a nivel nacional. Actualmente, gestiona 22 promociones en diversas fases de ejecución en toda España, incluyendo ubicaciones en Sevilla, Madrid, Islas Baleares, Cádiz, Málaga, Granada, Huelva y también en Valencia ABC JUEVES, 30 DE MAYO DE 2024

MEDIA DIARIA

24,37 €/MWh

TIPOS

4,50

4,50

5,25

0,00

1,50

5,00

IBEX 35 11.145,10 Año: 10,32% FTSE 100

**CAC 40** 

DOW JONES

Año: 5,19% 38.441,54 Año: 1,96 %

18.736,75

MADRID

**FTSE MIB** 34.150,54 Año: 12,52% 18,473,29

Año:

DAX Año: NASDAQ 100

EURO STOXX 50 **FTSE LATIBEX** 

NIKKEI

S&P 500

Coca Cola

CAF

C. Alba

Deoleo

Duro Felguera

Ebro Foods

Ecoener

Edreams

Elecnor

Ence

FCC

GAM

Gestamp

Grenergy Grifols B

G. San José

Iberpapel

G. Catalana O.

Inm. del Sur

Lar España

Libertas 7

Lingotes

Línea Directa

Metrovacesa

Montebalito

Naturhouse

NH Hoteles

Nicol Correa

Neinor

Nextil

Nyesa

OHLA

Oryzon

Prim

Prisa

Puig

Realia

Soltec

Talgo

Squirrel

Renta 4

Renta Corp.

T. Reunidas

Tubos Reunidos

Tubacex

Urbas

Vidrala

Viscofan

Vocento

Prosegur

Prosegur Cash

Pescanova

PharmaMar

Miquel y Costas

Lab. Reig Jofre

G. Dominion

Ercros

Ezentis

Faes Farma

Dia

4.963,20 Año: 9,77%

|        | 19 |
|--------|----|
| 2.368, | Añ |

8.183,07

| 191  |        |     |
|------|--------|-----|
| Año: | -7,21% | 38. |

5,82% 7,935,03

| -       | "    | /      | -0       |      | Į |
|---------|------|--------|----------|------|---|
| .556,87 | Año: | 15,22% | 5.266,95 | Año: |   |

| 11   | DI | 237 | 20 |
|------|----|-----|----|
| . 11 | ы  | LA  | 35 |
| -    |    |     | -  |

| VALOR           | CIERRE  | VAR.  | VAR.   | MAX.   | MIN.   | RENTAB.  | PER.   |
|-----------------|---------|-------|--------|--------|--------|----------|--------|
| VALOR           | CIERRE  | AYER  | AÑO    | DIA    | DIA.   | DIVID. % | PER.   |
| Acciona         | 115,000 | -3,20 | -13,73 | 118,80 | 114,70 | 3,92     | 12,79  |
| Acciona Energía | 20,48   | -4,30 | -27,07 | 21,34  | 20,32  | 3,42     | 18,42  |
| Acerinox        | 10,040  | -0,40 | -5,77  | 10,09  | 9,95   | 3,09     | 6,29   |
| ACS             | 40,880  | -1,02 | 1,79   | 41,38  | 40,64  | 0,12     | 13,49  |
| Aena            | 177,000 | -0,17 | 7,86   | 177,90 | 175,50 | 4,33     | 13,13  |
| Amadeus         | 64,020  | 0,57  | -1,33  | 64.42  | 62,78  | 0,69     | 17,64  |
| ArcelorMittal   | 23,190  | -3,05 | -9,64  | 23,74  | 22,98  | 1,75     | 4,84   |
| B. Sabadell     | 1,902   | -0,99 | 70,89  | 1,93   | 1,89   | 1,58     | 8,00   |
| B. Santander    | 4,689   | -1,52 | 24,06  | 4,76   | 4,67   | 3,00     | 5,95   |
| Bankinter       | 7,920   | -0,63 | 36,65  | 8,00   | 7,88   | 9,15     | 8,97   |
| BBVA            | 9,766   | -1,71 | 18,72  | 9,95   | 9,74   | 5,63     | 6,32   |
| Caixabank       | 5,136   | -0,89 | 37,84  | 5,21   | 5,11   | 4,49     | 7,83   |
| Cellnex         | 33,140  | -1,81 | -7,07  | 33,90  | 33,12  | 0,17     | 321,93 |
| Enagas          | 13,800  | -1,15 | -9,60  | 13,99  | 13,78  | 12,61    | 16,48  |
| Endesa          | 18,015  | -1,66 | -2,41  | 18,27  | 18,01  | 11,58    | 10,30  |
| Ferrovial       | 36,100  | -1,10 | 9,33   | 36,44  | 35,94  | 1,18     | 38,08  |
| Fluidra         | 23,120  | -1,11 | 22,65  | 23,34  | 22,98  | 1,51     | 16,23  |
| Grifols-A       | 9,006   | -3,62 | -41,73 | 9,29   | 8,98   | 1 2 1    | 7,00   |
| Iberdrola       | 11,925  | -1,85 | 0.46   | 12,11  | 11,92  | 3,85     | 13,65  |
| Inditex         | 43,580  | -0,50 | 10,52  | 43,95  | 43,36  | 2,75     | 19,69  |
| Indra           | 20,740  | 1,87  | 48,14  | 20,76  | 20,34  | 1,21     | 10,80  |
| Inmob. Colonial | 6,070   | -1,70 | -7,33  | 6,18   | 6,05   | 4,12     | 18,20  |
| IAG             | 1,987   | -2,62 | 11,54  | 2,01   | 1,97   |          | 3,89   |
| Lab. Rovi       | 88,100  | -0.45 | 46,35  | 89,95  | 87,70  | 1,47     | 16,91  |
| Logista         | 26,300  | -0,83 | 7,43   | 26,52  | 26,30  | 7,03     | 11,03  |
| Mapfre          | 2,190   | -0,64 | 12,71  | 2,22   | 2,19   | 6,64     | 7,14   |
| Melia Hotels    | 7,650   | -1,03 | 28,36  | 7,73   | 7,64   |          | 11,60  |
| Merlin          | 10,580  | -1,21 | 5,17   | 10,75  | 10,48  | 4,18     | 15,15  |
| Naturgy         | 24,360  | -1,30 | -9.78  | 24,76  | 24,32  | 4,11     | 15,57  |
| Red Electrica   | 16,210  | -1,16 | 8,72   | 16,41  | 16,18  | 6,17     | 14,66  |
| Repsol          | 15,050  | -0,66 | 11,90  | 15,34  | 15,05  | 5,98     | 4,78   |
| Sacyr           | 3,372   | -0,94 | 7,87   | 3,41   | 3,362  | -        | 12,68  |
| Solaria         | 11.040  | -4,00 | -40,68 | 11,65  | 11,03  | 24.0     | 11,07  |
| Telefonica      | 4,182   | -0,69 | 18,34  | 4,24   | 4,18   | 7,17     | 12,75  |
| Unicaja         | 1,315   | 0,23  | 47,75  | 1,33   | 1,31   | 3,78     | 7,80   |



### SUSCRÍBETE A ABC

Llama al 91 111 99 00 y encontraremos la oferta que mejor se adapte a ti.

#### + Los que más suben

| CIERRE | DIA (%)                                                                        | AÑO (%)                                                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,208  | 5,58                                                                           | 0,97                                                                                                |
| 2,840  | 2,90                                                                           | 25,22                                                                                               |
| 0,261  | 2,76                                                                           | 49,31                                                                                               |
| 8,500  | 2,41                                                                           | 21,43                                                                                               |
| 7,140  | 2,29                                                                           | 16,67                                                                                               |
| 0,014  | 2.24                                                                           | 16,10                                                                                               |
| 0,236  | 2,16                                                                           | 3,51                                                                                                |
| 1,912  | 2,03                                                                           | 1,27                                                                                                |
| 20,740 | 1,87                                                                           | 48,14                                                                                               |
| 6,500  | 1,25                                                                           | 2,20                                                                                                |
|        | 0,208<br>2,840<br>0,261<br>8,500<br>7,140<br>0,014<br>0,236<br>1,912<br>20,740 | 0,208 5,58 2,840 2,90 0,261 2,76 8,500 2,41 7,140 2,29 0,014 2,24 0,236 2,16 1,912 2,03 20,740 1,87 |

#### Evolución del Ibex 35

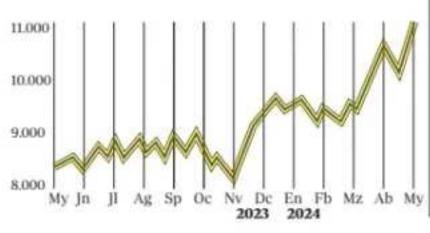

#### Los que más bajan

| VALOR            | CIERRE  | DIA (%) | AÑO (%) |
|------------------|---------|---------|---------|
| Acciona Energía  | 20,480  | -4,30   | -27,07  |
| Cevasa           | 5,750   | -4,17   | -4,17   |
| A. Domínguez     | 5,140   | -4,10   | 2,80    |
| Solaria          | 11,040  | -4,00   | -40,68  |
| Bodegas Riojanas | 4,200   | -3,67   | -9,09   |
| Grifols A        | 9,006   | -3,62   | -41,73  |
| Soltec           | 2,215   | -3,28   | -35,65  |
| Squirrel         | 1,620   | -3,28   | 8,72    |
| Acciona          | 115,000 | -3,20   | -13,73  |
| Airys            | 3,71    | -3,13   | 4.36    |

#### Mayores subidas y bajadas internacionales

| +          | PRECIO  | 0 %   | · -          | PRECI  | 0 %    |
|------------|---------|-------|--------------|--------|--------|
| Eurostoxx  | 50      |       | Eurostoxx 5  | 0      |        |
| Adidas     | 227,1   | 2,16  | Infineon     | 37,065 | -3,19  |
| Amadeus    | 64,02   | 0,57  | Bayer        | 26,925 | -3,15  |
| Dow Jones  |         |       | Dow Jones    |        |        |
| Salesforce | 271,62  | 0,66  | Unitedhealth | 484,72 | -3,76  |
| Apple      | 190,29  | 0,16  | Walgreens    | 14,89  | -3,19  |
| Ftse 100   |         |       | Ftse 100     |        |        |
| CRH        | 61,620  | 22,31 | Ocado        | 3,601  | -12.26 |
| Feuson     | 159,700 | 15,18 | Natl Grid    | 8,384  | -4.36  |

Gas natural 2.49 \$ -3,75% 83,60 \$ -0.74%Oro 2.339,82\$ -0.91% Brent

| Mercado cont<br>valor                                                                                                                                                                                                         | ÚLTIM.  | VAR.<br>DIA                         | VAR.<br>AÑO | Precio de la electric<br>Mercado mayorista | MEDIA         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------|
| A. Dominguez                                                                                                                                                                                                                  | 5,14    | -4,10                               | 2,80        | 30/5/2024                                  | 24,37€        |
| Aedas                                                                                                                                                                                                                         | 20,00   | -0.99                               | 9,77        | Cifros osonámicos                          |               |
| Airbus                                                                                                                                                                                                                        | 157,06  | -1,26                               | 11,90       | Cifras económicas                          | D4 000        |
| Airtificial                                                                                                                                                                                                                   | 0.13    | -1.79                               | 1.86        | España 3.30 2.40                           | PARO<br>11,50 |
| Alantra                                                                                                                                                                                                                       | 9.02    | -0,44                               | 6,87        | España 3.30 2.40<br>Zona euro 2.40 0.40    | 7,60          |
| Almirall                                                                                                                                                                                                                      | 9.685   | -1.42                               | 14.96       | EEUU 3,50 3,00                             | 3,80          |
| Aimiraii                                                                                                                                                                                                                      |         |                                     |             | Japón 2,70 1,60                            | 2,60          |
| Amper                                                                                                                                                                                                                         | 0,11    | -0,53                               | 34,45       | Suiza 1,70 0,70<br>Canada 2,90 1,00        | 4,10<br>6,10  |
| AmRest                                                                                                                                                                                                                        | 6,00    | -0.66                               | -2,76       | 2,50                                       | 54,400        |
| Aperam                                                                                                                                                                                                                        | 26,28   | -1,72                               | -20,32      | Divisas                                    |               |
| Applus Services                                                                                                                                                                                                               | 12,72   | 0,00                                | 27,20       | Valor de                                   |               |
| Arima                                                                                                                                                                                                                         | 8,30    | -0,48                               | 30,71       | Dólares USA<br>Libras esterlinas           |               |
| Atresmedia                                                                                                                                                                                                                    | 5.18    | 1.17                                | 44.13       | Francos suizos                             |               |
| Atrys                                                                                                                                                                                                                         | 3.71    | -3.13                               | -21.68      | Yenes japoneses<br>Yuanes chinos           |               |
| Audax                                                                                                                                                                                                                         | 1.90    | -1.86                               | 46.15       | Forint hungaros                            |               |
|                                                                                                                                                                                                                               | 10.0000 |                                     |             | Dólares canadienses                        |               |
| Azkoyen                                                                                                                                                                                                                       | 6,50    | 1,25                                | 2,20        | Coronas noruegas                           |               |
| Berkeley                                                                                                                                                                                                                      | 0,26    | 2,76                                | 49,31       | Coronas checas<br>Pesos argentinos         |               |
| B. Riojanas                                                                                                                                                                                                                   | 4,20    | -3,67                               | -9.09       | Dólares australianos                       |               |
| Borges                                                                                                                                                                                                                        | 2.78    | -0.71                               | 8,59        | Coronas suecas<br>Zloty Polaco             |               |
| NO STATE OF THE PARTY OF T |         | the same of the same of the same of | 1000000     | Party I Chief                              |               |

66,90 0,00

33,30 -1,48

51,50 -0.96

0.24 2.16

0,01 2,24

0,61 0,00

16,02 0,13

3,80 -0.52

6.80 -0.15

20,50 -1,20

3,40 -2,80

3,50 0,00

0,21 5,58

3,73 0,00

14,70 -0,54

1,35 -2,88

2,83 -1,91

3,55 -1.80

4,59 -1,29

37,40 -0,27

19,50 -0,76

8,50 2,41

2,84 2,90

6,86 0,00

1,50 0,00

1.13 1.07

7,14 2,29

8,66 -0,69

12,85 0,39

1,39 0,00

1,64 -2,10

11.28 -0,35

4.32 -2,27

6,60 -2,65

0,31 0,00

0.00 0.00

0.42 0.48

1.91 2.03

0,39 -1,75

10,15 0,00

0,37 -2.11

1,77 -1,12

0.51 -1.73

1,00 -0,90

10,40 0,97

0,87 0,00

2,22 -3,28

1,62 -3,28

4,44 0,00

12,63 -0,79

3,28 -1,50

0,77 -2,29

0.00 0.00

109,60 -0,36

59,10 -1,17

0.86 0.94 56.36

26,26 0,31

35,88 -2,97 -12,66

27.15 -3.04 -20,71

6,44 -2,57 -38,96

10,76

2,15

7,29

3,51

16.10

-6.44

3,22

-10,38

-11,34

4,86

20,06

32,58

18,04

0.96

14,41

-19,33

32,66

21,04

8,33

21,43

26,22

11,54

47,06

32,78

16,67

7.18

9,08

-4.79

0.93

6.82

2,98

1,54

-18.16

-8,33

-7,56

1.27

91,71

-2,87

27,93

0.68

-5.03

-6.04

1,96

8,75

-35,65

8.72

1,03

51,26

-6.29

19,07

-11,63

16,84

10,26

| 2 \$111 \$55 STE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,4545      | May 7 1.5      | AND THE RESERVE OF THE PARTY OF |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Aperam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -1,72        | -20,32         | Divisas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Applus Services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00         | 27,20          | Valor de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 euro           |
| Arima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -0,48        | 30,71          | Dólares USA<br>Libras esterlinas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,082<br>0,851   |
| Atresmedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.17         | 44.13          | Francos suizos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,988            |
| Atrys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -3,13        | -21,68         | Yenes japoneses<br>Yuanes chinos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.694            |
| Audax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -1.86        | 46,15          | Forint hungaros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 388,264          |
| Azkoyen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,25         | 2,20           | Dólares canadienses<br>Coronas noruegas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,483<br>11,446  |
| Berkeley                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1000000      | 49,31          | Coronas checas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24,745           |
| B. Riojanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -3,67        | -9.09          | Dólares australianos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 966,730<br>1,634 |
| Borges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -0.71        | 8,59           | Coronas suecas<br>Zloty Polaco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,460<br>4,277   |
| Cevasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -4.17        | -4,17          | Dólar Neozelandés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,768            |
| Cie. Automotive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.18         | 7.31           | Dolar Singapur<br>Rand Sudafricano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,462<br>19,913  |
| Cl. Baviera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00         | 26,96          | Rublos rusos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 96,874           |
| January Company of the Company of th | The state of the s | and the same | - Ontak Online | and the second s |                  |

| VALOR.   | ÚLTIMO | ANTERIOR | DIE PTOS. |
|----------|--------|----------|-----------|
| A1dia    | 3,909  | 3,911    | -0,002    |
| 1 mes    | 3,764  | 3,792    | -0,028    |
| 12 meses | 3,722  | 3,74     | -0,018    |

#### Renta fija española

| Interés<br>medio |        | 1                  | nterés<br>medio |
|------------------|--------|--------------------|-----------------|
| Últimas subastas |        | Letras a 12 meses  | 2.959%          |
| Letras a 3 meses | 3,543% | Bonos a 3 años     | 2,877%          |
| Letras a 6 meses | 3,427% | Bonos a 5 años     | 3,251%          |
| Letras a 9 meses | 3,405% | Obligac, a 10 años | -0.995%         |

| Mercado secundario | Rent. (%) | Var. dia (%) |  |  |
|--------------------|-----------|--------------|--|--|
| Bono alemán        | 2,69      | 3,60         |  |  |
| Bono español       | 3,44      | 2.26         |  |  |
| Bono alemán        | 75,10     | -2,28        |  |  |

#### **EMPRESAS EN BREVE**

#### Cabify dispara su facturación un 30%, pero no llega aún a dar beneficio

Cabify sigue sin alcanzar la meta del beneficio, pero el resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (ebitda) en 2023 fue ligeramente positivo, según aseguró ayer la compañía sin concretar cifras. El beneficio bruto ascendió a 103 millones de euros, un 40,9% más que en 2022. Su presidente ejecutivo y fundador, Juan de Antonio, destacó que 2023 ha sido el mejor año de la historia de Cabify en términos de negocio para la empresa de movilidad. La facturación creció un 30,7% hasta alcanzar alrededor de 830 millones de euros (888,1 millones de dólares) a nivel global, siguiendo la estela lograda en los dos años anteriores en el que se elevó un 32% en 2022 y un 44% en 2021. En términos de ingresos, el negocio en España vivió un alza del 32% e Iberoamérica un 29%. Con estos mimbres, Cabify incrementó su plantilla en un 22% hasta superar los 1.200 empleados a cierre de 2023. Cerca de la mitad de ellos (aproximadamente el 46%), trabajan en su sede de Madrid, mientras que el otro 54% opera localmente desde diferentes mercados. ANTONIO RAMÍREZ MADRID

# La Santa Sede toma el control de las clarisas cismáticas de Burgos

Destituye a la abadesa de Belorado y ordena el desalojo del obispo excomulgado de uno de los monasterios

J. R. NAVARRO PAREJA / M. SERRADOR MADRID / VALLADOLID

a Santa Sede, con el nombramiento del arzobispo de Burgos, Mario Iceta, como comisario pontificio, ha tomado el control de la comunidad de clarisas de Belorado. De esta forma, la primera decisión ha sido la destitución de la actual abadesa, sor Isabel de la Trinidad, a la que ayer a última hora, a través de un burofax, se le comunicó «la finalización de su mandato y el nombramiento del comisario pontificio, con efectos inmediatos», según ha explicado en una rueda de prensa el arzobispo de Burgos.

Mario Iceta aseguró que «se prohibirá expresamente el acceso y permanencia en los monasterios y en todos sus inmuebles a los señores Pablo de Rojas y José Ceacero y a cualquier otra persona vinculada a la Pía Unión de San Pablo Apóstol». El arzobispo de Burgos explicó que como comisario pontificio ejercerá una labor colegiada con un equipo de trabajo que también presentó durante su comparecencia ante la prensa. Entre sus primeras medidas, además de velar por que las religiosas «encuentren el camino de retorno a casa», está la de pedir «la colaboración de un despacho profesional para la administración de los monasterios y sus bienes» y que también se encargará de realizar «una auditoría y un inventario».

#### Iceta, comisario pontificio

Iceta contó que estuvo en Roma a principios de semana, donde puso al corriente de la situación tanto al Dicasterio para la Vida Consagrada como al de Doctrina de la Fe. Ahora, el nombramiento como comisario pontificio 'ad nutum Sanctae Sedis' le otorga «todos los derechos y deberes que el derecho universal de la Iglesia y el derecho propio del Instituto atribuyen al superior mayor y a su consejo, incluida la representación legal en el ámbito civil». En este caso, al ser una institución 'sui iuris' la responsabilidad de

El arzobispo de Burgos no descarta recurrir a la vía penal por los ataques recibidos del obispo excomulgado



La clarisa Mª Javier, del brazo del arzobispo Mario Iceta y, en primer término, la hermana Carmen Ruiz // RICARDO ORDÓÑEZ

superior mayor recaía en la propia abadesa, por lo que Iceta asume toda la responsabilidad tanto en el gobierno y el cuidado pastoral de la comunidad, como en la administración de sus bienes y patrimonio.

Preguntado sobre la posibilidad de que las religiosas hubieran aprovechado este tiempo para vender o alquilar algunos bienes de los tres monasterios que gestionan, Iceta confirmó que no tiene constancia «ni sospecha» de que quieran vender sus propiedades. «Al contrario, me consta que las hermanas cuidaron siempre muy bien su patrimonio y han sido muy responsables», añadió.

Como ya explicó ABC y repitió ayer Iceta, los «monasterios, sus propiedades y bienes son bienes eclesiásticos y pertenecen a la comunidad como entidad jurídica, no a sus miembros en cuanto personas físicas». También recordó que si se llegara a decretar la disolución de la comunidad y la supresión de los monasterios «todos sus bienes quedarían en la Federación de las Hermanas Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu, conforme a sus estatutos» y que en ningún caso pasaría a la archidiócesis de Burgos.

En todo caso, insistió, más allá del conflicto patrimonial, «la cuestión de

# El desafío del obispo excomulgado: «Seguiremos en Belorado, no reconocemos al Papa ni a Iceta»

JOSÉ RAMÓN NAVARRO PAREJA MADRID

«Nosotros seguiremos en Belorado, el capellán estará allí y dirá la misa como lo hace habitualmente, mientras un juez no diga nada en contra». En declaraciones a ABC, el obispo Pablo Rojas -bajo cuya jurisdicción se han puesto las clarisas cismáticasreconocía que no están dispuestos a acatar la prohibición expresa de «acceso y permanencia en los monasterios» que el arzobispo Mario Iceta, en calidad de comisario pontificio, había decretado para él y su sacerdote José Ceacero, esa misma mañana.

De hecho, su actitud era bien distinta. «Después de las declaraciones del señor Iceta, voy camino a Belorado. Basta que diga que no esté para que vaya», reconocía a este diario en la tarde de ayer. «Voy para apoyarlas



Pablo Rojas // ABC

SOCIEDAD 43

las monjas es la que más me ocupa y me preocupa». En ese sentido, destacó que «las hermanas merecen el máximo respeto y consideración». Así, transcurrido un tiempo prudencial, de modo personal, se requerirá que cada una de ellas exprese su voluntad de continuar o no pertenecer a la Iglesia católica», explicó sobre los siguientes pasos.

Si finalmente decidieran perseverar en su actitud cismática, «la renuncia expresa y pública de abandono de la Iglesia católica las situaría al margen de la comunión eclesial». La consecuencia prevista por el derecho canónico lleva consigo la expulsión de la vida consagrada», advirtió Iceta, aunque confía «vivamente en que no sea necesario llegar a este extremo».

El arzobispo de Burgos también insistió durante su comparecencia en su
deseo de tratar «con delicadeza» todo
este asunto mediante «un proceso de
diálogo» para que las hermanas «vuelvan a casa» y se pueda superar «esta
situación tan dolorosa». En este sentido, aclaró que ese cauce de diálogo tiene que ser «el principal», lo que no implica que «no se avance en el judicial».
De hecho, no rechazó la vía penal por
los ataques que él mismo ha recibido
de Pablo de Rojas.

#### Primeras sospechas

Por su parte, sor María Javier, madre federal de las clarisas, recordó que empezó a sospechar que algo estaba pasando en Belorado hace ya un año pero hasta entonces «la relación era excelente, mejor imposible» e, incluso, con la ya exabadesa sor Isabel, «hemos sido muy amigas». «Alguna cosa empecé a ver y fue cuando le dije a don Mario que algo no iba bien», aunque aseguró que no sabe por qué las monjas decidieron abandonar la Iglesia.

En términos parecidos se pronunció sor Carmen, también de la federación de clarisas, quien lamentó no haber podido hablar con ninguna de las hermanas que permanecen dentro del convento y calificó de «muy dolorosa» la actitud de la comunidad de Belorado que se ha convertido en «un problema de la Iglesia, no nuestro», por lo que ha destacó el «acompañamiento» que reciben.

y quedarme allí hasta que todo se tranquilice», añadía Rojas en un nuevo desafío a Mario Iceta, con quien mantiene una discrepancia personal desde que decretó su excomunión en 2019.

El obispo excomulgado reconocía también que «las monjas no aceptan a Iceta como comisario», puesto que como explicaban en su manifiesto publicado cuando anunciaron su ruptura con la Iglesia católica, «ni reconocen a Bergoglio como Papa ni al sr. Iceta como obispo». Rojas señalaba que la decisión tomada por la Santa Sede es «ilegal». «Se está viendo que no tienen capacidad, porque si así fuera habrían depuesto a la abadesa y ya hubieran entrado en Belorado o en cualquiera de las otras dos propiedades», añadía.



Un grupo de niños participa en una de las actividades organizada por la Organización de Estados Iberoamericanos // EFE

# Princesa de Asturias para el motor de la educación en Iberoamérica

La OEI, premiada por su fomento al impulso de la alfabetización en más de 23 países

JAVIER PALOMO MADRID

La sociedad se tambalea si los jóvenes no cuentan con las condiciones educativas y la protección de sus derechos fundamentales. Es una de las razones de la existencia de instituciones como la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), que ayer vio su trabajo reconocido con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación internacional 2024. Esta institución internacional se formó en 1949, con los objetivos de promover el trabajo conjunto entre los países iberoamericanos en la educación y la ciencia y de salvaguardar la diversidad cultural y su impacto en las personas.

La OEI, que colabora con 23 países, cuenta con más de 3.900 profesionales trabajando por Iberoamérica y repartidos físicamente por 20 países de 
la región. Es el mayor organismo de cooperación multilateral entre territorios de habla española y portuguesa. 
Concibe sus tres ramas de trabajo como 
«herramientas para el desarrollo humano», y las defienden como «generadoras de oportunidades» para construir un futuro mejor. De hecho, desde 
2016 forma parte del Comité de Dirección Global del ODS4-Educación 2030

de la Unesco, y en 2023, entró a formar parte de las Naciones Unidas como organismo observador de países subdesarrollados.

Por ejemplo, su trabajo ha contribuido a la drástica reducción del analfabetismo en Iberoamérica, alfabetizando y proporcionando educación básica a más de 2,3 millones de jóvenes. Cifra a la que hay que sumar más de 100.000 docentes que han sido formados gracias a la entidad, lo que ha promovido que la calidad educativa en los países con los que colabora se vea incrementada. En total, solo en materia educativa, la OEI ha entregado más de 400.000 recursos educativos.

#### Luz para escuelas rurales

Entre sus proyectos para impulsar la educación se encuentra el programa 'Luces para Aprender', donde la OEI llevó energía solar y conectividad a más de 66.000 escuelas rurales en América Latina, beneficiando a alrededor de 1,5 millones de estudiantes. También formó la iniciativa 'Red Latinoamericana de Portales Educativos' (Relpe), donde generó toda una red de portales educativos que ha permitido la conectividad y el trabajo con las nuevas tecnologías de muchos alumnos y docentes. Todos sus proyectos se desa-

La OEI ha contribuido mediante su labor a proporcionar una educación básica a más de 2,3 millones de jóvenes rrollan a nivel nacional, subregional y regional; y también coopera con otros organismos internacionales, fundaciones, ONG, universidades y entidades públicas y privadas.

Además, ha puesto en marcha 'Atelier Poético', una campaña para promover e incentivar la educación artística y el portugués en los más jóvenes, con sesiones y clases que se han celebrado con artistas iberoamericanos en países como Portugal o Brasil. También ha promovido la divulgación científica como motor para incentivar las vocaciones en esta materia, principalmente de niñas y jóvenes, con iniciativas como 'La Noche Iberoamericana de las Investigadoras' o 'Más Mujer en Ciencia' en Uruguay, y 'Somos Mujeres y Hacemos Ciencia' en Ecuador.

Para el secretario general de la entidad, Mariano Jabonero, el mayor logro que ha conseguido la OEI en los 75 años que lleva en activo ha sido la «permanencia creciente» de la organización. «Hemos conseguido trabajar siempre con un amplísimo acuerdo con los gobiernos, incluso en momentos donde había mucha crispación y enfrentamiento político», detalla Jabonero a ABC quien asegura que «el consenso ha demostrado ser la llave para trabajar para el beneficio de todos». Pero cree que aún quedan «tareas pendientes»: «No hay nada estático, y siempre tenemos que mirar al futuro. América Latina y su educación necesita aún una transición digital completa, y debe apostar por la transición verde para, en el corto plazo, convertirse en la primera región del mundo descarbonizada».

44 SOCIEDAD

# La primera cirugía de un cáncer

▶Un egipcio de hace 4.000 años es el primer paciente documentado que se sometió a una operación para extirpar un tumor

JUDITH DE JORGE MADRID

Los antiguos egipcios tenían conocimientos médicos extraordinarios. Eran capaces de diagnosticar y tratar enfermedades y lesiones traumáticas, construir prótesis y colocar empastes dentales. El famoso Papiro Edwin Smith, que lleva el nombre del egiptólogo norteamericano que lo descubrió en el siglo XIX, contiene la descripción y tratamiento de 48 casos médicos. Pero para el 45, un cáncer de mama, no había esperanza. El cáncer suponía un límite insalvable en la medicina egipcia. Sin embargo, es posible que intentaran combatirlo incluso con cirugía.

Un equipo internacional con participación española ha descubierto marcas de una operación quirúrgica en el cráneo de un hombre egipcio de unos 30 años afectado por tumores hace más de 4.000 años. Los investigadores desconocen si los galenos intentaban cortar los tejidos en vida del paciente o los estudiaban tras el deceso, pero se trata de la intervención oncológica más antigua conocida. «Es un hito en la historia de la medicina», asegura a este periódico Edgard Camarós, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela y coautor del estudio que ayer publicó la revista 'Frontiers in Medicine'.

Los restos fueron recuperados de la necrópolis de Giza por arqueólogos británicos a principios del siglo XX y forman parte de la Colección Duckworth de la Universidad de Cambridge. Bajo el microscopio, el cráneo 236, como se le conoce, muestra una lesión de gran tamaño compatible con una neoplasia, una destrucción excesiva del tejido, en este caso nasofaríngeo. Además, tiene unas 30 lesiones metastásicas pequeñas y redondas.



Cráneo y mandíbula del varón egipcio intervenido // ABC

Pero lo que sorprendió a los investigadores fue el descubrimiento de marcas de corte alrededor de las lesiones hechas con un objeto punzante, como un instrumento metálico. Los médicos egipcios «cortaron los tumores subcutáneos, posiblemente para extirparlos, y dejaron marcas en los huesos», explica Camarós.

El arqueólogo reconoce que, sin historia clínica, es imposible asegurar si las incisiones se hicieron para tratar al paciente, sin éxito, unos días antes de su muerte, o como una autopsia exploratoria para caracterizar los tumores unas horas después. «Quizás quisieron cortar el tejido o incidir sobre el tumor pensando que supuraría. Pue-

«Los médicos egipcios cortaron los tumores para extirparlos y dejaron marcas en los huesos», explica Edgard Camarós



Una de las lesiones metastásicas // ABC

de que quisieran hacer algún drenaje. El cáncer no se entendía como ahora», dice el arqueólogo.

«Sabemos que los egipcios intentaron tratar los tumores de otras maneras, por ejemplo aplicando encima carne fría, pero esta es la primera vez que podemos documentar una intervención quirúrgica», subraya.

Además de los restos del varón, los investigadores estudiaron el cráneo E270, que pertenecía a una mujer de más de 50 años que vivió en Egipto entre 663 y 343 a.C. y falleció a causa de un osteosarcoma masivo. Por el lugar donde fueron enterrados y el buen estado de su dentadura, los investigadores creen que tanto el joven como ella pertenecían a un estrato social elevado. Curiosamente, E270 presenta una lesión traumática contundente en el lado izquierdo del cráneo producida por un ataque violento a corta distancia con un arma punzante similar a una espada. Este tipo de heridas, mucho más comunes en hombres, «son muy típicas en la guerra, por lo que quizás deberíamos replantearnos el rol de las mujeres en el pasado». Lo que parece claro es que la mujer sobrevivió a las heridas, pero no al cáncer.

#### DETECTA FRAUDE EN 12 MUNICIPIOS Y UNA AUTONOMÍA

# Igualdad financió 14 proyectos ajenos a la violencia de género

ÉRIKA MONTAÑÉS

Ha habido catas de chocolate, talleres de yoga, festivales de reguetón, cursos de maquillaje, carreras de tacones y celebraciones del Orgullo LGTB financiados en algún rincón de España por el fondo público del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Miles de euros que no tenían ni por asomo el objetivo de acabar con la lacra. En su examen inicial, el Ministerio de Igualdad asume que hubo un mal gasto por par-

te de doce ayuntamientos y de una autonomía, aunque rebaja la incidencia al 0,15% de los 7.880 municipios que hay en el país. Reivindica que la mayoría están haciendo bien sus deberes.

Igualdad ha detectado en lo que va de 2024 un total de 14 proyectos –no concreta cuáles ni de qué lugares– «no financiables», informó ayer. Todos esos proyectos corresponden a 2023. Por ello, ha dirigido una carta a todos los municipios, autonomías y ciudades autónomas en la que recuerda para qué actividades va destinado el dinero y, además, solicita a las administraciones que lo usaron mal su devolución.

Pese a las tres misivas (contenían sendos inventarios) enviadas por la plataforma Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, que se ha dedicado durante meses a recopilar decenas de casos, hasta ayer no había habido pronunciamiento oficial. Fue la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, la que informó de que el Ejecutivo ha comunicado a todas las entidades correspondientes que esos proyectos no serán financiados y que es preceptivo que retiren el logo del Pacto de Estado. El ministerio de Ana Redondo está estudiando

otros 22 proyectos de 17 ayuntamientos, «susceptibles de no cumplir con los requisitos», y ya se ha contactado con dichos ayuntamientos «para recabar más información», informaron desde el departamento. Este 2024 la partida que se distribuirá entre todas las entidades locales y autonómicas asciende a más de 180 millones de euros.

#### Poner orden

Desde la plataforma Contra el Borrado saludan esta reacción del Gobierno. «Solo podemos celebrar que el ministerio ponga orden en la gestión de los fondos del Pacto y esperar que sigan vigilantes y que establezcan sistemas de control permanente sobre su uso», afirmaron fuentes de la entidad a ABC.

# El solar del Archivo del Cabildo reunirá restos romanos, visigodos y emirales

Urbanismo autoriza la agregación de las tres parcelas para el edificio en que se custodiarán los documentos y la biblioteca de la Catedral

LUIS MIRANDA CÓRDOBA

N archivo de grandes documentos históricos arriba y un libro abierto para el que sepa entenderlo sobre el pasado de la ciudad debajo. La historia desbordará por los dos lados, el superior y el inferior, al edificio que va a levantar el Cabildo Catedral de Córdoba junto a la Puerta del Puente, y que ya va contando con los primeros permisos necesarios. Lo hará con los documentos que se custodiarán en sus dependencias y también con la integración de los «valiosísimos» restos arqueológicos que se han encontrado en el subsuelo.

El Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba acaba de aprobar una innovación en el Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Córdoba que permitirá unir tres parcelas que hasta ahora estaban separadas y que eran contiguas. Son el número 6 de Ronda de Isasa y los números 2 y 4 de la calle Caño Quebrado.

Según el expediente aprobado por Urbanismo, se agregan las tres parcelas que habían estado separadas y se declara como Edificio Singular con la calificación de Servicio Específico Cultural. Allí se levantará en el futuro el Archivo y la Biblioteca Capitular, como confirmó el deán-presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva.

Urbanismo ha determinado que la nueva edificación «requerirá de una solución de implantación especial y quedará por tanto exonerada del cumplimiento de las condiciones impuestas en las normas de la ordenanza de protección tipológica, incluso de las condiciones de imagen urbana». Es decir, sus condiciones serán análogas, por ejemplo, a las del vecino Centro de Visitantes y no a las edificaciones de la calle Cardenal González, por ejemplo. La memoria aprobada por Urbanismo afirma además que hay una necesidad arqueológica de la agregación parcelaria, y son los datos arqueológicos con los que se cuenta tras las últimas intervenciones en la zona. Las primeras las realizó Pedro Marfil en el año 2000, luego hubo más trabajos en el entorno de la Puerta del Puente. entre 2006 y 2010, y ahora el Cabildo ha realizado nuevos trabajos, en el último año y medio, que han destapado restos interesantes.

Joaquín Alberto Nieva aseguró que se darán a conocer en los próximos meses, a medida que el proyecto avance, pero ya aseguró que hay restos de mucho valor, de época visigoda y emiral, es decir, de los primeros tiempos de la presencia islámica y de la inmediatamente anterior, entre otras.

#### De época imperial

Los trabajos que había llevado a cabo Pedro Marfil en 2000 mostraron restos de muros de cimentación que se podían datar en la época del emperador Octavio Augusto, es decir, de finales del siglo I antes de Cristo o primeros del I después de Cristo, según recogen José Antonio Morena y Daniel Botella en un trabajo sobre las actuaciones arqueológicas en la zona de la Ribera. La datación fue posible por la presencia de cerámica de ánforas olearias, es decir de los recipientes que se usaban para conservar el aceite, y que se transportaba en una cantidad importante a Roma de esta forma a través del curso del Guadalquivir.

No hubo estructuras más antiguas, de época republicana, aunque lo más importante que se encontró en esta zona fue una calle romana. En concreto un kardo, que iba en dirección noroeste sureste. Era una vía de la que no se tenía constancia, y también aparecieron justo debajo restos de una cloaca para evacuar las aguas fecales.

Según el estudio de estos trabajos del año 2000, la calle pudo darse por amortizada hacia el siglo III o IV después de Cristo, y con ella se demolió también la cloaca, ya que han aparecido encima vestigios de construcciones de otras épocas y con una disposición diferente. En la zona de la Ribera, en otros puntos como el del Alcázar de los Reyes Cristianos, han aparecido fragmentos de muralla romana y musulmana, pero eso todavía no se puede constatar en la zona en que se ubicará el nuevo Archivo y Biblioteca Capitular.

El edificio ocupará los antiguos números 2 y 4 de Caño Quebrado y justo enfrente, en el 3, se hicieron hallazgos que permiten a los arqueológicos pensar que había algún tipo de instalación industrial donde se fabricara, almacenara y transportara aceite de oliva,

Tras la aprobación de la innovación del Plan del Casco, el Cabildo debe enviar sus proyectos para que se autoricen muy apreciado en Roma en muchos momentos del Imperio.

Los datos que ofrecieron las excavaciones por las obras de la Puerta del Puente, que cambiaron el aspecto de esta zona en los primeros años del siglo XXI y permitieron la integración del monumento en su entorno ofrecen información sobre el entorno del solar en que ahora se levantará la nueva edificación.

Así, según consta en los informes de la Gerencia Municipal de Urbanismo, aparecieron estructuras hidráulicas, relacionadas con el aprovechamiento del Guadalquivir, pero también restos de una puerta lateral romana en la zona oriental, que es la más próxima a la nueva construcción, y un edificio de época visigoda. ¿Podría ser lo mismo que anunció el deán del Cabildo Catedral al hablar de las recientes actuaciones?

Los resultados se anunciarán en los próximos meses, porque el proceso todavía tiene mucho trabajo por delante: el Cabildo debe enviar un proyecto básico, al que luego seguirá el de ejecución, y también enviar a la Comisión Provincial de Patrimonio el informe sobre los restos arqueológicos. Allí se dictaminará qué hacer con ellos y cuáles se deben integrar en el futuro edificio, que aliviará el espacio de la Mezquita-Catedral, porque el Archivo y Biblioteca están en una zona próxima a la maqsura.



Interior del solar, la unión de tres parcelas anteriores, en que se levantará nuevo Archivo Capitular // VALERIO MERINO

46 CULTURA



El exdirector de la RAE y actual académico, Darío Villanueva // MIGUEL MUÑIZ

## Darío Villanueva

Académico y escritor

# «Las identidades se han despendolado; hoy hay auténticos esperpentos»

El exdirector de la RAE denuncia en su último libro el atropello que la razón sufre a diario en nuestra sociedad

JOSÉ LUIS JIMÉNEZ SANTIAGO

pocos libros de no ficción consiguen alcanzar las seis ediciones en apenas medio año. Darío Villanueva lo logró con 'Morderse la lengua' (Espasa, 2021). Durante su escritura detectó «la existencia de una serie de conexiones entre la evolución de nuestra cultura y de nuestra sociedad, y asuntos que están ocurriendo y me resultaron inquietantes». De aquella obra nació la nueva 'El atropello a la razón' (Espasa), presentada

ayer en la RAE, de la que el catedrático emérito de filología de la USC fue director tiempo atrás. El título ya avanza que el eje que vertebra la obra es «la quiebra de la racionalidad», y con dedo acusador apunta al posmodernismo y sus aviesas consecuencias: «es un intento de dinamitar todos los fundamentos del Siglo de las Luces», el que considera «el momento más brillante en la evolución de la humanidad».

No es el libro de un filólogo, sino el de un «intelectual que se siente obligado a intervenir, a dar una opinión fundamentada en mis lecturas y mis experiencias» sobre lo que nos rodea, explica en conversación con ABC. «Me considero con derecho a leer filosofía e intentar ver conexiones entre el pensamiento filosófico y la evolución de la realidad en la que estamos inmersos». No es filósofo, pero como humanista que se siente pone pie en pared ante el

estado de las cosas. Por sus páginas desfilan asuntos espinosos como la crisis de la verdad, las «autodeterminaciones líquidas», el negacionismo científico, la posverdad, las políticas de la cancelación y la justicia social o la derivada más oscura: la posdemocracia que poco a poco nos invade.

El pensamiento posmoderno, nacido en Europa en los sesenta de la mano de Focault y Derrida, entre otros, «logró penetrar en las universidades de Estados Unidos y trascendió como una exportación más del poderío americano al resto del mundo». Esa corriente, «profundamente nihilista, ya desde Nietzsche niega la existencia de verdad, del lenguaje como transmisor de contenidos reales, niega los pilares del racionalismo», y su «irradiación es como un virus», que cabalga sobre ese corcel que son «las redes sociales», trampolín para «una estupidez que está empoderada, y muchas veces en alianza con la ignorancia». «Antes la estupidez estaba opacada», mientras que ahora «campa a sus anchas».

«Donald Trump no leyó a Derrida», asegura con convicción Villanueva, pero en ausencia de una verdad sólida se asientan «los hechos

alternativos, la conspiranoia, la negación de la evidencia». «Todo esto está influyendo en la vida y transmitiéndose al tejido de la sociedad». En el libro toma prestadas los conceptos de la 'modernidad líquida' de Zygmunt Bauman y el 'pensa-

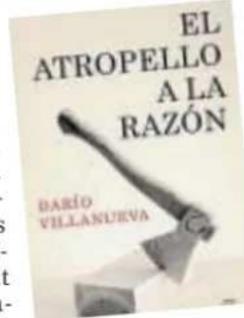



«Creo siempre en el enorme potencial del ser humano para reconducir las cosas y recomponer lo maltrecho

miento débil' de Gianni Vattimo para cargar contra sinsentidos como «la inteligencia emocional», una «contradicción entre los términos». Hay, sostiene, una escora «en el binomio razón-pasión» hacia la vertiente emotiva «que explica fenómenos como los populismos, que existieron siempre pero ahora tienen una renovada presencia».

En esa liquidez insustancial se enmarca «una disgregación absoluta de la construcción social», contagiada por la «preeminencia a las demandas de las pequeñas minorías» promulgada por Laclau, y que tiene como derivada «el tema de la identidad, que se ha despendolado, y ahora nos encontramos auténticos esperpentos en base a la idea de la identidad», que en lugar de señalar «lo que es igual, sirve para separar, para diferenciar».

«No me preocupa absolutamente nada que cada uno me califique como quiera», dice. Y quizás el ámbito donde más se moja es en la educación, con cincuenta años de docencia a sus espaldas, donde denuncia los efectos nocivos de la «pedagogía constructivista» que inspira los sistemas españoles desde hace treinta años. «Suecia fue pionera en aplicarla, en los años sesenta, y muy pronto empezaron a ver las distorsiones que esto provocaba; pero en España sigue siendo la panacea teórica». Reivindica la memoria como instrumento de formación cultural, porque «pasar de la ignorancia a la sabiduría exige un esfuerzo». Y llama a evitar «binarismos que no admitan matices intermedios que son los que iluminan la realidad de las cosas». «Soy de los que piensa que los problemas complejos tienen soluciones fáciles; el problema es que son todas falsas».

Admite que su nuevo trabajo puede generar «efectos deprimentes» en el lector, a la vista del análisis que plantea de nuestra sociedad y la deriva posmodernista que lleva. Aunque Villanueva evita ponerse apocalíptico, siguiendo la antigua categorización de Umberto Eco, y se declara integrado convencido. «Yo no me quiero bajar del tren en el que estamos, lo vivo en plenitud; creo siempre en el enorme potencial del ser hu-

mano para reconducir las cosas y recomponer lo maltrecho». De propina, una recomendación literaria: «'Un mundo feliz', de Huxley; define una sociedad donde hay elementos que se están cumpliendo ahora de manera exacta».

#### 'EL ATROPELLO DE LA RAZÓN'

De Darío Villanueva. Espasa. 22,90 euros. 280 páginas. ABC JUEVES, 30 DE MAYO DE 2024 CULTURA 47

# Juan Manuel de Prada: «No voy a claudicar, no me voy a convertir en un eunuco»

El novelista presentó en el Aula de Cultura ABC su nueva novela, 'Mil ojos esconde la noche'

JAIME G. MORA MADRID

No es Taylor Swift, ni se le parece, pero Juan Manuel de Prada también tiene su público. Lo demostró ayer en el Aula de Cultura ABC, adonde acudió para presentar su nueva novela, 'Mil ojos esconde la noche', en la que da continuidad a aquellas 'Máscaras del héroe' que lo catapultaron hace ya tres décadas. «Me he propuesto escribir los libros que necesito escribir, sin ningún tipo de respeto humano, sin aceptación de las convenciones y sin deseo de halagar al público ni nada parecido», dijo, a modo de presentación. Nada mal, para empezar. «Me he dado cuenta de que en este momento de mi carrera literaria no había nada que hacer ya. Hay muchos escritores infimos que son peloteadísimos. Como sé que no hay nada que hacer, decidí que había que escribir para la posteridad».

Prada exhibió su particular visión de la vida literaria durante la charla que mantuvo con el director de ABC, Julián Quirós, y Carlos Aganzo, director de la Fundación Vocento. Ambos destacaron la ambición de 'Mil ojos esconde la noche', que en su versión manuscrita ocupa 1.600 páginas y que se publicará en dos volúmenes. «Es una obra que se podría haber publicado hace treinta o cien años», valoró Quirós. «Me recuerda a cuando tenía 18 o 20 años y tenía la gran suerte de no haber leído las grandes novelas que tanto disfruté. Tuve esa sensación», dijo el director de ABC. «Es una novela valiente, en muchos sentidos. Más allá del espectáculo del lenguaje que nos arroja, del estilo, es esa manera de ignorar lo políticamente correcto, todos los corsés que nos impone la ideología contemporánea... Huye de todo esto».

A este respecto, el escritor y también columnista de ABC comentó que «hoy en día la sociedad literaria ha de-

«Ahora hay mandarines que apacientan a gentes gregarias. La sociedad literaria ha desaparecido»

«Me di cuenta de que en este momento ya no hay nada que hacer y decidí escribir para la posteridad»

saparecido: las personas que tienen un gusto literario y lo imponen han desaparecido, y lo que hay son unos mandarines que apacientan a gentes gregarias y les hacen decir que escritores mediocres de segunda fila son los grandes maestros de la literatura española. Sé que nadie lo va a decir y lo he apartado de mi horizonte de escritor. Si quisiera dar un puñetazo en la mesa habría escrito una novela trans. con tíos que se mutilan... Humillarse a las condiciones y al halago de esta época no tiene sentido».

El éxito, opinó Prada, es «siempre un éxito sistémico, lo que conviene al sistema». Y «un escritor que se precie debe olvidarse de este mundo de referencias». Tiene un precio, claro. «Toda más hijos de otra cosa, esa frase la escribe Ruano en uno de sus libros. Si los falangistas hablaban de la Guerra

mi obra está prácticamente agotada y no reeditada porque hay que publicar a los grandes escritores de ahora». En esta suerte de continuación de 'Las máscaras del héroe' pone de relieve las vilezas de figuras relevantes de la cultura española en el París ocupado de los años 40. Entre ellos, Gregorio Marañón, el gran intelectual español de mediados del siglo pasado, o Picasso. Es una obra polémica, con muchos detalles escabrosos, también de personajes como el periodista César González-Ruano. «He sido muy cuidadoso con las cosas escabrosas. Si Ruano dice que los hijos de Sión son ade-

Civil como la gloriosa cruzada, lo escribo. Hay que escribir en serio, si no, todo es una mierda, como estos escritorcillos. No voy a claudicar, no me voy a convertir en un eunuco».

Durante la charla, Prada habló sobre algunos de los personajes que pasean por sus páginas. Marañón, por ejemplo: «Su caso es interesante porque sus estudiosos y las personas que custodian su memoria lo han falsificado. Hay un libro sobre sus años en París donde ni se mencionan sus colaboraciones con Falange. Es una falsificación alucinante». Admitió que probablemente ha tratado mejor a las mujeres, como a la actriz María Casares: «Es un caso admirable, llegó a Francia siendo adolescente, intentando triunfar en el teatro, y llegó a ser la primera actriz en el teatro francés». Todos confluyen en aquel París de la posguerra española, que «explica una sociedad podrida, una nación envilecida, cobarde, hundida en la más pura miseria y que se rinde sin combatir. Es un emblema del pudridero europeo».

#### **Guerra Civil**

Aún falta por salir publicada la segunda parte de 'Mil ojos esconde la noche', pero probablemente no sea la última que protagonice Fernando Navales. 'Las máscaras del héroe' acaba antes de la Guerra Civil, y esta pasa a la posguerra. «Creo que voy a escribir la novela de Navales en la Guerra Civil, si reúno valor la escribiré. Si esta es escabrosa, imagínate Navales en la Guerra Civil, la que puede preparar. Cada vez me seduce más la idea», dijo Prada. «Ahora me gustaría escribir una novelita más contenida. Si escribo la novela de Navales sería muy polémica. Si 'Mil ojos esconde la noche' lo es por el retrato que se hace de algunos personajes, la de la Guerra Civil sería infinitamente más problemática». Que luego nadie pueda decir que Prada no avisó.

### La vileza de la comunidad de artistas que se exiliaron en el París ocupado

En tiempos en que el mercado literario está dominado por thrillers facilones e historias autobiográficas, Juan Manuel de Prada se presenta con un proyecto que cada vez menos autores se atreven a hacer: una ambiciosa novela literaria, en el sentido más clásico del término. que recupera el universo de 'Las máscaras del héroe', la obra con la que se presentó en los años 90 como un autor de referencia.

'Mil ojos esconde la noche', se llama la novela. Se publicará en dos volúmenes y supone una continuación de 'Las máscaras del héroe'. Si antes se situó en la España previa a la Guerra Civil. ahora se pasa a la posguerra en el París ocupado por los nazis. Prada retrata la vileza y maldad de la comunidad de artistas, escritores y periodistas que se reunieron tras la guerra en la capital francesa.

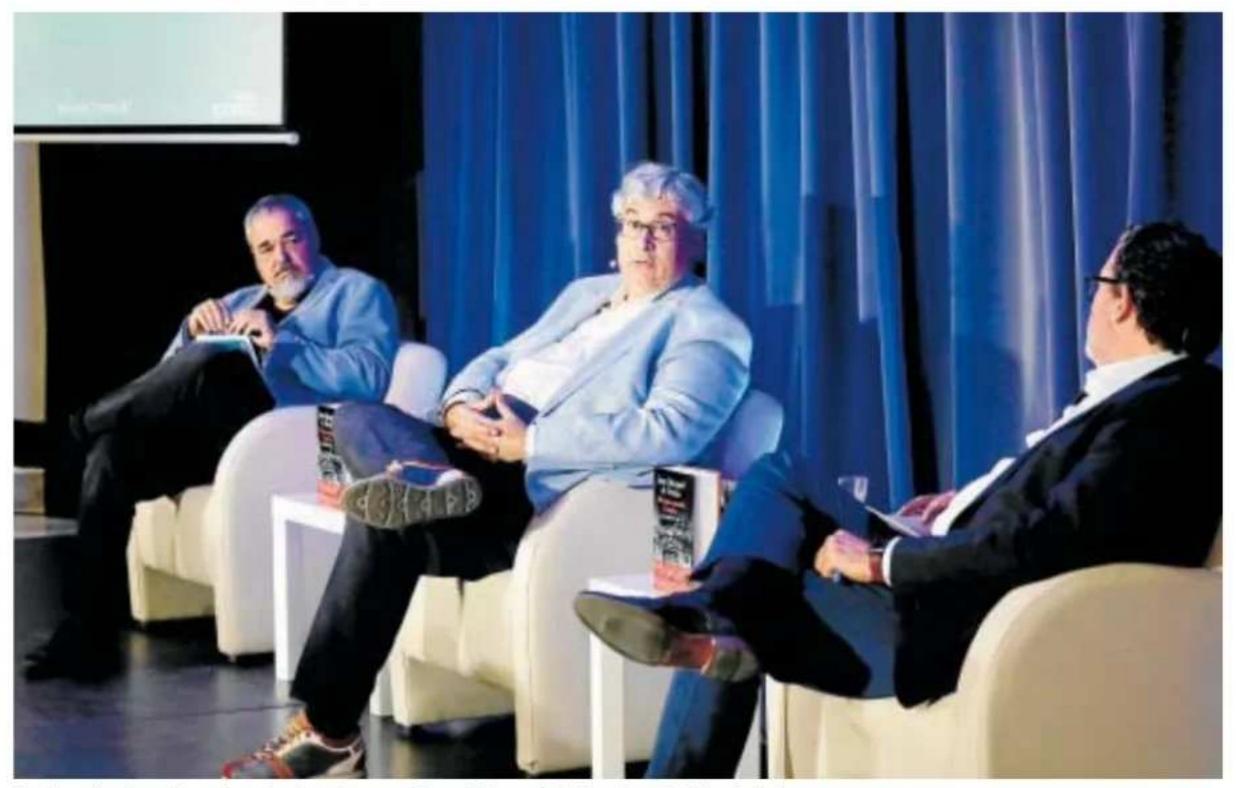

De izquierda a derecha, Carlos Aganzo, Juan Manuel de Prada y Julián Quirós // GUILLERMO NAVARRO

JUEVES, 30 DE MAYO DE 2024 ABC

# Hasta que llegó el tsunami

▶ Talavante despierta a la plaza por grandiosos naturales con un buen toro de casi 700 kilos en una decepcionante corrida

ROSARIO PÉREZ MADRID

i un vaso medio lleno costaba veinte mil euros en ARCO, ¿cuánto valía la faena completa creada por Talavante? Alejandro Magno, Alejandro el Grande, despertó a la Monumental del letargo en el que se había sumido con una corrida de Juan Pedro Domecq tan bien comida y cuajada que se pasó de volúmenes y no se entregó; mansota y sin fondo, geniuda a veces. Hasta que, de repente el extremeño, quitó las legañas de los repletos tendidos con un torazo que rozaba los 700 kilos y que embistió con más clase que ninguno para echar por tierra teorías conspiratorias sobre la báscula. Nadie, tan sólo el matador, intuyó que aquel pitón zurdo escondía tanto como para una faena de esa categoría. De blanco y oro relucía el vestido antes de la pieza; de sangre de toro cuando paseaba la oreja, que se frenó en una por la caída colocación del acero. «Piensa en Pedro Sánchez», le gritó un gracioso sin gracia en medio del silencio.

Tintes maestrantes había adquirido durante los minutos en los que Talavante agigantó la izquierda. De repente, como por arte de birlibirloque, tras un breve principio por alto, cogió la zocata y embarcó la ronda más natural de la tarde. Y por ahí siguió frente a Rebeco, un toro con el apellido de artista que humillaba y repetía con mucha calidad. Fue ese lado zurdo por el que se centró, pero también probó la diestra, intercalando una arrucina de puro valor. Talavante, tan despierto para ver el buen fondo que escondía este quinto juampedro, lo administró de maravilla, con la inteligencia de darle oxígeno antes de encajarse otra vez con él. Ahora, fren-

#### FERIA DE SAN ISIDRO

#### MONUMENTAL DE LAS VENTAS.

Miércoles, 29 de mayo. Decimoséptima corrida. 'No hay billetes'. Toros de Juan Pedro Domecq, voluminosos, con mucho cuajo, sin fondo ni entrega, salvo el enclasado 5°, de estupendo pitón zurdo.

#### MORANTE DE LA PUEBLA, de caldero y oro: pinchazo, dos

hondos y descabello (bronca); pinchazo hondo y media atravesada (silencio).

ALEJANDRO TALAVANTE, de blanco y oro: dos pinchazos, estocada y descabello (silencio);

estocada caída (oreja).

PABLO AGUADO, de verde esmeralda y oro: dos pinchazos, estocada atravesada y dos descabellos (silencio tras aviso); pinchazo y estocada (silencio).

te al burladero de la Policía Nacional, al desnudo, sintiéndose, cada vez más profundo. Cada vez más roto, pues hasta ese dúo de molinetes invertidos llevaban la firma de inspiración. Era una faena contra inteligencias artificiales. Por-

Alejandro cortó una oreja tras una faena alejada de inteligencias artificiales, pura listeza e inspiración

Con una lluvia de almohadillas y en medio de una bronca se fue Morante

que no hay IA que pueda simular lo que un hombre de carne y hueso, Alejandro, hacía frente a un toro bravo, Rebeco. Y menos con esas series de naturales que hipnotizaban y estremecían, que callaban las gargantas para, enseguida, transformarlas en un tsunami de oles enronquecidos. Ningún 'prompt' podría instruir esos naturales. No había 'ChatGPT' capaz de hacer descender las musas hasta la arena para que la emoción se agolpase en los tendidos. Fue una solitaria faena en una tarde de cinco capítulos en los que no se pasó de los detalles. Pero qué faena, tan bella y medida, en la que un torero deletreaba que la izquierda taurina está por encima de todas las artes, mal que le pese al ministro que lleva el nombre del Hemingway que recorría callejones, mal que le pese a ese presidente colombiano con nombre de la rana de 'Barrio Sésamo'.

Por abajo, rodilla en tierra, con reunión, ligazón y temple, epilogó Talavante, que dictó de nuevo una máxima: la belleza no está en la velocidad, sino en la quietud. Amanoletado el pase de pecho, con ese desdén tan personal mirando el graderío. Crecido y sabedor de que el edén de la Puerta Grande se encontraba a milímetros, pero la espada se desprendió y el triunfo, escrito está, se quedó en una oreja.

Con el anterior, durito y geniudo, anduvo variado con el capote y declaró sus intenciones de rodillas, que se quedaron a medias cuando vio que Trinador se ponía a la defensiva. Y así fue el día -que inyecta más expectación a la corrida de Santi Domecq- en día en que gran parte de la afición esperaba a José Antonio se encontró con Alejandro.

Una trinchera de látigo sembró la esperanza en el hondo y musculado Atleta, huido de salida y con mucha trans-



Talavante, a izquierdas con un torazo de 672 kilos // DE SAN BERNARDO

misión en la lidia por abajo de Curro Javier. Sensacional el tercio de banderillas de Joao Ferreira, el portugués del que alguno de Despeñaperros para abajo dice que que es muy malo. Jodo con el malo. Pedazo de par prendió. Mucho que torear tenía este primero, pero el que no tenía ningunas ganas de emprender una lucha de poder a poder era Morante, en una dejadez de funciones que clamaba al cielo. Madrid no quiere estajanovistas, pero no ponerse ni dos veces tampoco gusta. Con una ovación despidieron al juampedro y con una bronca a Morante, que lo intentó con

Otro José Antonio, Camacho, sí le puso memoria histórica de gloria a un calor que hacía sudar las axilas y las pezuñas

# Fue tarde en Swift, en Morante y en calor

JESÚS NIETO JURADO MADRID

a tarde. La tarde de Morante, de Talavante, de Pablo Aguado, era la de Taylor Swift como sobrera. O como protagonista, según se mire. La plaza abarrotada, y más de treinta grados en canal. Qué alegría y qué alboroto, que en la puerta de Las Ventas, el Bernabéu de Taylor estaba presente. Junto a sombreros y parpusas, a diez euros una bufanda de la final de Londres. El corro habitual, un reventa ronco y con muletas anunciaba que «para hoy» e inquirió al arriba firmante con un «¿qué buscas?». A «mi difunto padre», se le respondió. Las escasas sombras de la calle de Alcalá eran un cazar huries, la sombra buena la daba el famoso bosquecillo. «Mucha expectación», y a pesar de Taylor, estaba allí sonriente, enjuto y hablado Ortega Cano. Gloria Camila, por su parte, llegó en un Range Rover, sin posar con su acompañante. Mientras, un doble de Sergio Ramos, todo embutido en tatuajes, se fotografiaba con el maestro murciano. Y la Virgen del Rocío del retrovisor de

Gloria Camila se movía a razón de quienes usaban el vehículo como apoyo. Un 'simpecado' de improviso. A Nacho Abad, también a la sombrita, lo entrevistaban para la televisión. Iba elegante con el lógico sombrero y en zapatillas a juego. Justo a su lado pasaron Manolo Sanchís, reclamado al grito de «capitán», junto

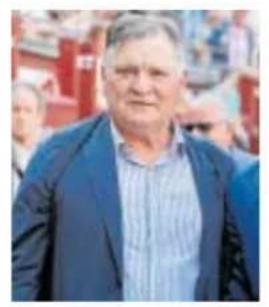

Camacho // SAN BERNARDO

a Juan del Val. Una dupla asidua de Lucio y sus secretos.

Antonio Miguel Carmona se tocaba los bolsillos, la barbilla. Miraba y conversaba a la vez con esa habilidad de los pilotos y de los caballos de rejoneo, y el rictus le cambió cuando llegó Yolanda Font, presentada al cronista. La multitud renqueaba en el paseillo de la Puerta de

Arrastre, intentando una foto con un famoso, que también eso justifica el abono. Y algún famoso en busca de foto. Templando el tiempo. A José Antonio Camacho se le preguntó por un «Talavante de mi vida». Sonrió como sonreía Caminero en las concentraciones: silente y murmurando para los adentros. PaTOROS 49



gotas de añeja torería y destellos de verticalidad en el cuarto, un toro que echó las manos por delante en el saludo y que no tuvo ningún ritmo. Sorprendió que esta vez no cogiera antes el acero. Y saliéndose de la suerte le dio matarile.

Antes, en el tercero, había protagonizado el quite del perdón con un trébol de verónicas y media, con el pecho ofrecido, entre la división de opiniones. El que paró el tiempo por instantes fue Pablo Aguado: lo acarició en los lances, pese al punteo de Tamborilero. Y luego cinceló dos monumentos a Chicuelo como réplica al cigarrero. Aquel río de trincheras, andándole al toro, supo a gloria bendita. Como ese molinete o el desdén. De escándalo. Pero el rajado animal se desentendía y, aunque pasaba sin maldad, así era imposible. Nada claro lo vio en la hora final. Con el guapo y hondísimo sexto tampoco pudo remontar su tarde, en la que siempre quiso hacer las cosas despacio.

Y así se acabó la pesadora corrida -más de tres toneladas y media-, de la que se esperaba mucho más, con la única clase y fondo de ese Rebeco de casi 700 kilos en el que Talavante provocó un tsunami por naturales. Con una ovación lo despidieron después de que llovieran almohadillas para Morante y se escuchase también para el ganadero el típico «pum, pum...»

sar, haciendo fortunas y novedades, pasó Luis Miguel 'el chatarrero'. También se divisó a María Dolores de Cospedal. O a Andrés Calamaro, que le puso hispanidad a la plaza; él, el mejor embajador de la Fiesta. Desde Ushuaia a Filipinas.

En el paseíllo real, ya había que cuidarse de los soponcios. Salió Valedor, el primero de Morante, un castaño bragado. Y ruidos, murmullos. Murmullos tras la media; «eso en Sevilla». A «ver si le da vergüenza». Aun con eso, el lleno era absoluto. De conocidos e ignotos. Se escuchaban oles sureños, al lado un

«ya está, ya ha terminado» cuando 'JAMdLP' enganchaba algo de muleta llamando al fiasco. La disparidad es eso. El toro es el de la jet, del de las marismas y del pitido. Pitidos que llegaban

**ORTEGA CANO** 

al hipotálamo y que ya, con la espada, fue un ciscarse en Morante. Con igual o más fuerza que hace unos días, el pitar, al ministro Urtasun. Los gritos de fuera dolían, pero los tendidos mandan. Porque un 'juanpedro' siempre llama.

> Llama hasta la inspiración: «Fúmate un Cohiba y a tomar por...»

A Talavante, con el capote, el público se le volcaba a ratos anunciando la postrera oreja. Cambiaban las caras, de rojas y naranjas y al revés, y una gaviota casi rasante distraía mínimamente el callejón. En los corrillos del mingitorio, entre escupita-

jos piorreicos y una boina Elósegui a lo Montero Glez, se podía palpar el ambiente de la plaza. En la que a ratos se reconciliaba España. Se reconciliaba Aguado. También a ratos.

# Colombia se corta la coleta y dice adiós a los toros

 El Congreso aprueba una ley que prohíbe las corridas en todo el país

POLY MARTÍNEZ

CORRESPONSAL EN BOGOTÁ

En Colombia, el tema de los toros genera pasiones. Nadie es insensible a ello, lo cual ha provocado un debate en los últimos diez años, al que ayer el Congreso de Colombia dio la que podría ser la estocada final al aprobar la ley que prohíbe las corridas de toros en todo el país y no queda a discreción de los alcaldes, como ha sido hasta ahora y tras un dictamen de la Corte Constitucional. Precisamente, en la Corte es donde los amantes de la Fiesta esperan resucitar el tema, argumentando que ya hubo un pronunciamiento constitucional que reconocía el toreo como una expresión cultural (2010), aunque olvidan que esa máxima instancia también señaló unos años después (2018) que «el legislador (Congreso) es el único que tienen la potestad de fijar las condiciones para el ejercicio de espectáculos públicos, entre ellos la actividad taurina» y, por lo tanto, será el único con la potestad para prohibir «la realización de espectáculos propios de la tradición cultural, que conllevan maltrato con animales». Y eso fue lo que sucedió.

En 2012, como alcalde de Bogotá, el presidente Petro suspendió las corridas en La Santamaría, lo que explica su mensaje de celebración en X: «Felicitaciones a quienes por fin lograron que no sea un espectáculo la muerte». Sin embargo, para Leandro Segura,

presidente de la Unión de Toreros de Colombia, la decisión «va en contra del libre derecho al trabajo y de los sueños que uno tiene».

Víctor Diusabá, reconocido periodista y escritor colombiano, además de amante de la Fiesta, cuestiona la prohibición y señala que «lo inaudito es que se haya legislado sobre algo cuya dimensión se desconoce. Se legisló sin conocer el tamaño de la industria, los derechos de quienes trabajan en este campo. Este tema se politizó desde hace tiempo. Se requiere cabeza fría y no que surja como una cortina de humo frente a lo que está pasando en Colombia. Hoy es un gran logro del Gobierno prohibir la fiesta de los toros, mientras el país pasa angustias en temas de salud y orden público».

#### **Manizales**

Y, a sabiendas de que buena parte de las plazas del país están abandonadas, plantea opciones, como el ejemplo de Francia, donde las corridas se mantienen en el sur del país, «pero a nadie se le ocurre celebrar una corrida en París». En Bogotá y Medellín fueron prohibidas las corridas de toros desde 2020. pero se mantienen en dos plazas muy importantes, las de Cali y Manizales, al ser centrales en sus fiestas municipales. Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales, ciudad con La Monumental, plaza más importante del país y donde se concentra la afición, dijo: «Respeto profundamente a quienes no están de acuerdo con la tauromaquia, pero también deben entender lo que pasa por la sangre, por la tradición y por la cultura de una ciudad como Manizales».

### La hipocresía animalista

ANÁLISIS

CÉSAR RINCÓN



libertad, al derecho, a la libre determinación, al derecho al trabajo y al animalismo. ¿Qué pasará con los toros? Todos esos animales que durante años hemos cuidado ahora no tienen otro destino que el sacrificio, el matadero, y esa es la hipocresía más grande de los animalistas. Es una sinrazón, algo que no tiene nombre. Sabíamos que nuestra situación era muy delicada en Colombia desde hace muchos años. Lo hemos ido advir-

tiendo, pero tristemente tuvo poco eco. Ahora se puede recurrir ante la Corte Constitucional. Hay que esperar a que vaya a trámite, y que con los legisladores, ojalá algún día no muy lejano, podamos revertir ese fallo. Yo soy muy pesimista, porque en la actual situación política de Colombia hay una corrupción tan grande que da tristeza ver el país cómo está.

Hay que darles las 'gracias' a los animalistas por perder un valor ecológico como es el toro de lidia. Prefieren que se extinga esta raza. Sería su muerte. ¿Qué ánimo tiene un ganadero para continuar en una situación que ya sabe que no va a seguir?

iconicafest.com iconicafest.com iconicafest.com iconicafest.com iconicafest.com iconicafest.com

# PLAZAB ESPAZIA



- Maria Aitana
- **Carl Cox**
- **Melendi**
- 13 Jamie Cullum
- 14 Raule
- + Marta Santos
- Danna Paola
  Taburete
  - Álvaro de Luna
- Bresh
- 16 Marc Anthony
- **...** Tom Jones
- 21 Robe NI SANTOS NI INOCENTES
- Myke Towers
  Ana Mena
  Cali y El Dandee
  Ptazeta
- **Boris Brejcha**
- 25 Maluma
- Vetusta Morla
  El Columpio Asesino
  Lin Cortés

- **Rozalén**
- **28 David Bisbal**
- Kiko Veneno & Derby Motoreta's Burrito Kachimba
- **Ricky Martin**
- **Siempre Así**
- 95 Wos
- Gipsy Kings Monte Reves

  Medina Azahara

  Raimundo Amador
- **Mckennitt**
- **Market Keane**
- **The Prodigy**
- **!!!** Carlos Vives
- Arcade Fire
  Orbital
  !!! (Chk Chk Chk)
- **Michael Bibi**
- Manuel Turizo
- **Take That**

y más...





# Un regate al papel de favorito

▶ El CEO del Córdoba CF no quiere esa presión para el equipo ante la Ponferradina y pide «un estadio lleno»

JAVIER GÓMEZ CÓRDOBA

l alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), colocó ayer al mediodía, acompañado por el CEO del Córdoba CF Antonio Fernández Monterrubio, la bandera del equipo blanquiverde en el balcón del Ayuntamiento de la capital en Capitulares como señal simbólica de apoyo de la ciudad al club en su lucha por conseguir el ascenso a Segunda División en el play off. El máximo dirigente cordobesista aprovechó su intervención ante los medios de comunicación para dejar claras dos cuestiones: de un lado, que regatea de pleno el papel de favorito del vestuario de Iván Ania en la promoción ante rivales del potencial de Ponferradina, Barcelona B e Ibiza; y, de otro lado, que quiere un estadio lleno en el encuentro de vuelta ante los bercianos en las semifinales y un ambiente espectacular para ayudar al equipo a cumplir el primer objetivo de colocarse en la final.

Fernández Monterrubio regateó, a las puertas del Consistorio y ante una nube de periodistas, el papel de favorito del Córdoba ante la Ponferradina en semifinales e hipotéticamente posteriormente en la final ante el ganador del Ibiza-Barcelona B. «No asumimos ese papel» de favoritos, contestó rotundo el dirigente sevillano. Y lo argumentó en que «las teorías» previas «sirven para poco» porque «los partidos de play off se deciden por detalles», aunque recalcó, eso sí, el buen estado su equipo: «Llegamos bien, estamos con confianza y en un buen momento, pero imagino que nuestro rival también piensa lo mismo, así que vamos a competirlo y a pelearlo». Además, valoró que «tenemos el partido de vuelta en casa con nuestra gente y eso es muy importante».

#### «Un campo a reventar»

El mensaje que sí quiso dejar patente también Monterrubio es que «el equipo se va a dejar la piel y estamos seguros de que todo va a ir bien» en la promoción. Una cosa es negarse a sacar pecho de forma previa y otra muy diferente ser consciente del potencial de su plantilla. Volvió a insistir que no miran más allá «del partido de ida ante la Ponferradina» en Ponferrada ni ha analizado a un posible rival en la final de la promoción, que saldría de la ronda Ibiza-Barça B. «El cuadro no lo miramos, estamos centrados en el partido de ida ante la Ponferradina», dijo.

El otro gran objetivo del club es llenar el estadio y generar un gran am-



El CEO del Córdoba CF y el alcalde de Córdoba, ayer con la bandera del equipo en el balcón del Ayuntamiento // ABC

biente en el partido de vuelta, el que se disputará el domingo 9 a las 20.00 horas en El Arcángel. En este cometido, el Córdoba comenzó ayer la venta de suplementos y entradas de forma exclusiva para los abonados del club hasta el sábado a las 14.00 horas. El proceso está abierto tanto de forma online como en las taquillas del estadio. La respuesta de los socios fue espectacular en la primera jornada. El Fondo Sur ya está agotado.

La previsión es que pueda agotarse el papel sólo con el plazo de venta para abonados, que tienen derecho a su localidad a precio reducido (50%) y dos entradas más. En cualquier caso, Monterrubio explicó que «no lo sé si el sábado» estará ya colgado el 'no hay billetes' en el estadio, pero tiene claro que «cuando tiene que estar lleno es

El Fondo Sur se agotó ayer en el primer día de venta de suplementos y entradas del Córdoba-Ponferradina exclusiva para abonados

Bellido coloca la bandera del club en el balcón del Ayuntamiento en señal de apoyo de la ciudad al equipo para el play off

#### Pantalla gigante en Vista Alegre para ver el partido

Habrá pantalla gigante para ver en directo por televisión el Ponferradina-Córdoba de ida de las semifinales del play off de ascenso a Segunda. El encuentro se disputa el domingo a las 17.00 horas en El Toralín de Ponferrada. El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), anunció ayer el acuerdo con la televisión pública andaluza (Canal Sur), que tiene los derechos para esta eliminatoria, y el club para instalar estas pantallas gigantes en el principal pabellón municipal cordobés. Bellido detalló que «vamos a toda mecha» para intentar sacar adelante «el contrato» para la instalación de las pantallas gigantes en Vista Alegre para que los «cordobeses y cordobesistas» puedan disfrutar del partido. El acceso al pabellón será totalmente gratuito. No será necesario retirar ninguna entrada previa. Las puertas estarán abiertas para acceso libre hasta completar el aforo.

el domingo día 9», por eso recordó que «también hemos preparado lo de la Fan Zone», como adelantó ABC hace semanas y que servirá para ayudar a vivir la previa del partido.

El alcalde de Córdoba fue incluso un paso más allá, desquitado en el terreno deportivo de su coraza políticamente correcta en el día a día institucional. Por eso pidió para el domingo 9 en El Arcángel que «tenemos que tener un estadio a reventar y que la afición sea el jugador número 12».

Sobre el hecho de que los socios tengan que pasar por taquilla a diferencia otros clubes, justificó que «no estamos pensando en euros» sino «en tener un lleno y también tener un gran ambiente» y eso pasa por que no haya «dos mil asientos libres como nos pasó ante el Málaga y sin poder vender las entradas». En este sentido, apuntó que «que estamos trabajando para que sea un ambiente especial porque este play off es especial después de cinco años fuera del fútbol profesional».

Monterrubio confía en el apoyo de los cordobesistas en El Toralín y en que se agoten las 680 entradas para el encuentro de ida a domicilio. «Creo que sí vamos a completarlas, vamos a tener un gran apoyo allí y además estará aquí Vista Alegre, que será una fiesta». El máximo responsable del Córdoba no escondió que es la hora de «hablar de ascenso, tras muchos meses trabajando para estar aquí».

## **Davide Ancelotti**

Segundo entrenador del Real Madrid

# «Soy muy duro con mi padre, le regaño y me encanta desafiarle»

Segundo técnico e hijo del jefe, mezcla por la que le han acusado de enchufado. Le duele y lo niega. Davide concede a ABC su primera entrevista en España

RUBÉN CAÑIZARES MADRID

Aparece pasadas las 13.00 horas, treinta minutos después de terminar el entrenamiento. Llega con gesto un tanto serio y su mirada proyecta cierta timidez, pero se irá con una sonrisa. Davide Ancelotti (Parma, 22 de julio de 1989) no está acostumbrado a dar entrevistas. De hecho, es la primera que concede a un medio español en los tres años que lleva ejerciendo de segundo entrenador del Real Madrid, pero no rehúye ninguna pregunta. Todo lo contrario. El hijo del jefe es tan bueno sobre el verde y la pizarra, como dando explicaciones. -Un chico de Parma casado con una chica de Mairena del Alcor (Sevilla). Interesante mezcla.

—Mi mujer me compensa mucho. Yo soy una persona muy calmada y tranquila, y ella es muy pasional. Se relaciona con todo el mundo. Al principio me costó mucho entenderla, y aún me cuesta. Cuando me manda un mensaje de voz no lo puedo acelerar. Lo tengo que escuchar entero porque si lo pongo a velocidad dos no lo entiendo. Con mis hijos (los mellizos Lucas y Leonardo, nacidos en 2019) hablo ya casi más español que italiano, pero si a ella la acelero no la entiendo (risas).

#### -¿Van mucho por la tierra de ella?

—Sí. Yo cuando estoy de vacaciones siempre ando por aquella zona. Cuando termina la temporada suelo ir por Cádiz: Rota, Chiclana, Sancti Petri, Conil... Buena zona, buenas playas y se come muy bien.

#### –¿Cómo es la infancia de un niño cuyo padre es una estrella del fútbol?

—Mi padre me transmitió la pasión por el fútbol. Estar dentro de un vestuario desde pequeño es un privilegio. Lo empezó a hacer cuando dejó el fútbol en 1993 y empezó a entrenar en la temporada 1994-95. Ahí es cuando me nació la pasión por el fútbol.

–Jugó como centrocampista en las categorías inferiores del Milan, llegó hasta el equipo Primavera y tenía una buena zurda, pero nunca llegó a la élite. ¿Por qué?

-También jugué una temporada en Segunda B. Fue poco, unos quince partidos. Solía ser suplente. No me veía futuro como profesional del fútbol. Es decir, si hago la carrera que creo que iba a hacer y llego al final de la misma, a la edad que tengo hoy, no sé qué iba a hacer luego. Entonces, como siempre me había interesado ser entrenador más que futbolista, me dije 'bueno voy a estudiar y acumular experiencia'. Luego, tienes la suerte de que tu padre te da la confianza y empiezas a su lado. Y, ahora, tengo la experiencia de doce años que no hubiera tenido si hubiera seguido jugando al fútbol. Estoy contento con el camino que elegí.

—Se licenció en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, logrando la máxima nota en su tesis: el uso de la metabolimetría en la evaluación funcional del futbolista de élite. Fue el mejor de su promoción en el curso de entrenador de licencia A de la UEFA. Y, encima, es políglota: habla italiano, castellano, inglés, francés y alemán. Normal que Ana, su mujer, diga que es un superdotado.

—(Risas) Bueno, cuidado que se puede malinterpretar. Siempre he intentado esforzarme al máximo en todo lo que he hecho. Las expectativas me han metido presión, pero me han ayudado a es-



#### Ser el hijo del entrenador

«Me molesta y me duele que piensen que soy un enchufado de mi padre. Por eso no tengo redes sociales. Me afectan»

#### Manera de dirigirse a Carlo

«En los entrenamientos le llamo míster, pero en las reuniones del cuerpo técnico me dirijo a él como papá» forzarme en lo que hacía y luego los resultados dirán si lo hago bien o no. Como le he dicho antes, he tenido la suerte de que mi padre siempre me ha dado la confianza cuando a lo mejor no estaba tan preparado, y eso te hace crecer. Cuando alguien te da una responsabilidad y la sientes como tal, entonces mejoras.

#### –¿No haber sido futbolista de élite provoca recelos en un vestuario?

-No haber sido futbolista y ser el hijo del entrenador, al principio puede ser perjudicial para ti. La gente sabe que eres el hijo del entrenador y que no has jugado al fútbol, pero con el tiempo se puede ganar la confianza del vestuario. Yo siempre trato de relacionarme primero con las personas. Soy como mi padre en ese sentido. Me ha educado él y tenemos un carácter bastante parecido. No es que yo tenga una estrategia especial. Simplemente, entro muy poco en el vestuario. Hablo mucho con los jugadores fuera de él, en el gimnasio, en el campo, pero paso muy poco por el vestuario porque sé que puede ser una figura invasiva. Un segundo, hijo del entrenador, que pasa mucho por ahí... Yo tengo cuidado con estas cosas, pero el resto de cosas se hacen con naturalidad. Tengo una edad cercana a muchos de los jugadores y trato de darles las informaciones justas. Trato de no llenarles de ruido, y al final si el jugador ve que en el campo pasa algo que tú le has dicho ahí te ganas la confianza. Si no es así, entonces es más difícil.

#### –¿Ha tenido que escuchar muchas veces que está donde está por ser el hijo de? Que es un enchufado, vamos...

—Sí, sí. En todos los sitios donde he estado. Quieras o no quieras, el mundo a veces funciona así. Yo entiendo que desde fuera se pueda pensar esto, pero no lo puedo controlar,

#### -¿Le molesta?

—Claro. Me molesta y me duele que piensen que soy un enchufado, pero yo tengo que centrarme en mí mismo y no pensar en esto. Trato de evitar las malas críticas. Por eso no tengo redes sociales, porque me afectan. Entonces, ¿para qué tenerlas? Yo sé que hay de todo en las redes sociales y que hay jugadores que tienen que cerrarlas. He preferido no tenerlas y he tratado de no pensar en las críticas para centrarme en lo que tengo que hacer.

–¿Cómo ha gestionado este tema con su padre? ¿Le preocupaba que los jugadores pensaran que era el hijo del jefe y le miraran mal?



—Cuando empecé a trabajar con él, yo tenía estas preocupaciones, pero él nunca las tuvo. Es que, al final, también podría afectarle a él el decidir meter a su hijo en el cuerpo técnico. Lo que pasa es que siempre ha tenido tanta confianza en mis capacidades que, de un modo u otro, siempre he intentando recompensárselas.

#### –¿Cómo se dirige a él cuando están trabajando?

-En el grupo, en los entrenamientos, cuando estamos delante de los jugadores, me dirijo a él como míster. Pero cuando estamos en una reunión del cuerpo técnico o en una reunión a solas, me dirijo a él como papá. Lo hago con total naturalidad y soy muy duro con él. Me paso porque quiero ser desafiante con él. Soy como un hijo con su padre. Imagino que usted con su padre no tendrá muchos problemas cuando quiere decirle algo. Esto es una ventaja para un segundo porque yo no tengo esa barrera que pudiera tener un segundo entrenador con su primero. Yo soy muy desafiante con mi padre, con sus ideas y con lo que piensa. Y el resto del cuerpo técnico también es así. Tenemos esta relación con él que viene de lejos. Francesco, el otro asistente, es como si fuera su sobrino. Es el hijo de Giovanni Mauri, que estuvo trabajando con él veinte años, y Francesco empezó en el cuerpo



técnico a la vez que yo. No tenemos ningún problema en discutir con él.

#### –¿Entonces, usted le regaña más a Carlo que Carlo a usted?

—Sí, sí. Absolutamente sí. Mi padre, como padre, nunca ha sido un padre estricto. Siempre me ha dejado mucha libertad.

#### -¿En qué ha cambiado Davide desde su primera etapa en el Madrid (2013-2015, en la que ejercía de ayudante de Giovanni Mauri), al Davide de esta segunda etapa?

 Ha sido progresiva la evolución. Cada paso que he hecho me ha enriquecido mucho. Empecé como preparador físico en la cantera del PSG y luego en el primer equipo como recuperador. He hecho un poco de todo en estos once años. Y la experiencia que he adquirido me da la posibilidad de poder confrontarme con otras figuras que están en el club. Desde un fisio, a un nutricionista o a un doctor. Y eso me ayuda mucho. Es verdad que mi padre es un técnico muy observador en el entrenamiento y en el terreno de juego, pero me deja mucha responsabilidad.

#### Dicen que usted es un obsesionado del fútbol, de su profesión.

 No lo vivo como una obsesión. Es verdad que dedico muchas horas al trabajo porque es lo que me gusta, y no me cuesta. Lo que hago es un privilegio, y más en un club como el Madrid donde tienes todos los medios para trabajar lo mejor posible. Soy un enamorado del fútbol, eso sí. Me gusta ver partidos e informarme sobre jugadores, sobre todo si son jóvenes. Cuando jugamos contra un equipo y me gusta un jugador, sigo su evolución. Entonces, en este aspecto sí que se me puede considerar una obsesión positiva.

#### –¿Cuántas horas de trabajo echa?

 Los miembros del cuerpo técnico llegamos a las 08.00 y nos vamos a las 16.30. Es como trabajar en una oficina, porque al final el trabajo de campo es solo el 20% de nuestro trabajo. Jugando cada tres días es más una tarea de vídeos, reuniones, reuniones individuales con los jugadores...

#### –¿Un segundo entrenador tiene que molestar lo menos posible o tiene que ser muy intervencionista?

 La figura del cuerpo técnico y, sobre todo, la de un segundo, debe ser una figura muy desafiante. Que ponga en duda cualquier cosa hasta que se llega a una decisión. Ahí es donde termina mi trabajo. Luego, yo entiendo muy bien cuando hay margen o no para molestar a mi padre, pero lo importante es que él haya madurado esta decisión sopesando la opinión mía y del resto de asistentes.

 –¿Una mala decisión suya o, de algún miembro del cuerpo técnico, que la lle-

#### va adelante Carlo, luego es reprochada o la asume como propia?

—No, para nada. Una vez que se llega a la decisión se respeta. La decisión la toma él. Él es el máximo responsable. Nunca se hace algo que yo digo y que él no está de acuerdo. Eso no pasa.

#### -Hay una imagen en la vuelta de semifinales ante el Bayern que se ha hecho viral. Fue en el minuto 75, cuando se acerca a su padre y le aprieta para que no demore más el cambio de Joselu. ¿La ha visto?

-Sí, sí, pero yo creo que se ha magnificado. Es algo habitual entre nosotros. Era un cambio que ya estaba pensado, madurado. Yo me levanto bastante en la última media hora de los partidos porque sé que él está pensando en otras cosas. Entonces, me levanté para decirle que era el momento de cambiar, pero no porque en ese momento se me ocurriera el cambio de Joselu. Joselu estaba calentando, era un cambio que queríamos hacer y ese era el momento.

#### -¿Cuánta responsabilidad tiene usted en la tanda de penaltis del Etihad?

—Mire, me pasa el papel Francesco a falta de dos minutos para el final de la prórroga y me dice 'pon a cinco'. Los pongo, se acaba el partido, se lo enseño a mi padre y me dice 'vale'. Luego voy uno a uno. Puse primero a Jude y después pensé 'Luka tiene más experiencia así que



«Entro muy poco al vestuario porque sé que

puedo ser una figura invasiva»

#### Claro favoritismo en Wembley

«No me puedo creer que vayas a jugar una final de la Champions pensando que es fácil»

pongo segundo a Jude y primero a Luka. También había puesto a Militao cuarto y Federico quinto. Mili me dice que no, y tenía razón, porque Ederson le conoce y ya le había tirado penaltis. Y Fede me dice que está agotado.

#### –¿Qué hizo entonces?

-Nosotros practicamos los penaltis en los entrenamientos porque tú tienes que tener una idea de la gente que no sabes cómo tira los penaltis. Así que ahí elijo a dos personas que tienen experiencia, que han vivido momentos de mucha presión y que sé que los penaltis los tiran bastante bien. Pues Nacho y Antonio (Rüdiger). Antonio, el último, porque tiene mucha personalidad, huevos. Y salió muy bien.

#### —Y Lunin, claro.

-Esa parte de preparación es de Llopis y de los consejos de los compañeros, porque al final los jugadores entre ellos se conocen. Por ejemplo, en la selección han tirado penaltis con uno y saben más o menos dónde te puede tirar... Y luego él es un chico muy frío. Vale, tú puedes recibir muchas informaciones, pero él va a lo suyo. Ha tenido muy claro lo que tenía que hacer y lo ha hecho muy bien. –¿Qué significan sus lágrimas del pa-

### sado sábado en la despedida de Kroos?

-Toni es un jugador especial. Una figura muy importante del Madrid. Soy una persona emotiva, sensible, como mi padre. Tengo lágrima fácil. Y ese fue un momento muy emotivo.

#### —El sábado, final de Champions contra el quinto de la Bundesliga, un equipo sin estrellas mundiales, con aroma de claro favoritismo en el madridismo... ¿Es una final trampa?

—A nosotros esto no nos puede afectar. Esto es una final de Champions. Preparamos el partido como siempre, tratando de dar la información más correcta posible para que los jugadores estén en las mejores condiciones para dar el 120%. No me puedo creer que vayas a jugar una final de la Champions pensando que va a ser fácil. Nosotros desde dentro no podemos pensar esto. Si alguien piensa así no puede estar aquí.

#### -Courtois o Lunin en Wembley ¿Es la decisión más difícil de estos tres años?

-Claro que es difícil, porque tienes al mejor portero del mundo y a un portero que se merece jugar la final, pero esa pregunta quizás es para mi padre. Aquí, en este club, siempre hay decisiones que no son fáciles y él tiene la experiencia necesaria para tomarla.

54 DEPORTES

# Laporta da la espalda al ADN Barça

▶El Barcelona ficha como relevo de Xavi a Hansi Flick, técnico sin pasado azulgrana y con un estilo que no encaja en el tradicional modelo de juego de la Masía

DANIEL CEBREIRO

avi Hernández es historia en el banquillo del Barcelona. Ayer se hizo oficial el nombre del nuevo dueño de la banda azulgrana: Hansi Flick. El club anunció el acuerdo alcanzado con el técnico alemán, que firma como entrenador culé para las dos próximas temporadas con un salario de unos tres millones de euros. Una apuesta de Joan Laporta que da la espalda al ADN Barça.

Flick se mostró entusiasmado por su llegada a la Ciudad Condal. «Es un gran honor y también un sueño firmar como entrenador por el Barcelona y trabajar para este gran club. Tengo muchas ganas de empezar», aseguró el germano en los medios del Barça. Respecto a las dudas sobre el encaje entre su idea futbolística y el estilo de juego que gusta en el Camp Nou, el técnico teutón no tiene dudas. «La filosofía que tiene encaja muy bien con la mía. La posesión del balón y el fútbol ofensivo son los aspectos que me gustan», mantuvo.

La apuesta por Flick refleja un cambio en el patrón seguido para la elección de los entrenadores azulgranas durante los últimos tiempos. Desde la época de Rijkaard, la gran mayoría de técnicos tenían pasado como futbolistas en el feudo culé. Xavi fue el último en sumarse a una lista de nombres conformada por Pep Guardiola, Tito Vilanova, Luis Enrique, Ernesto Valverde y Ronald Koeman. Además de Sergi Barjuan, que ejerció de interino al término de la etapa del neerlandés.

Los dos únicos técnicos sin pasado como jugadores en la Ciudad Condal desde el año 2008 fueron Tata Martino y Quique Setién. La elección del cántabro, a pesar de su riesgo y el pobre resultado que tuvo, tenía el aval del estilo 'cruyffista' y eminentemente asociativo que este siempre había defendido. Mientras que el fichaje del argentino sí se alejó del paradigma habitual.

#### El 8-2, único vínculo

La única relación que es posible establecer entre Flick y el Barcelona es el primer y último partido en el que se han visto las caras, en una jornada de infausto recuerdo para la parroquia azulgrana. Fue el encuentro de cuartos de final de la Champions League de 2020, ronda reducida a un enfren-

#### SU PALMARÉS

| Champions League (2019-20)      | 1 |
|---------------------------------|---|
| Supercopa de Europa (2020-21)   | 1 |
| Mundial de Clubes (2020-21)     | 1 |
| Bundesliga (2019-20, 2020-21)   | 2 |
| Copa de Alemania (2019-20)      | 1 |
| Supercopa de Alemania (2020-21) | 1 |



Hansi Flick posa como nuevo entrenador del Barcelona // ABC

tamiento debido a la pandemia, que finalizó con un inolvidable 8-2 a favor de los germanos.

Además del cambio en relación al pasado del entrenador, a priori también se trata de una modificación en el estilo de juego. Al menos, sobre el papel y a la espera de que el alemán tome el mando. El sistema más utilizado por Flick en su carrera ha sido el 4-2-3-1, una disposición nada común en la Ciudad Condal, en la que predomina el 4-3-3. Más allá de la colocación inicial de los jugadores, cada vez más volátil en el fútbol moderno, el teutón se ha caracterizado por preferir la verticalidad a la elaboración y la presión alta e intensa al repliegue.

Una de las claves del éxito de la etapa del germano en Barcelona será la adaptación que tenga en el fútbol español, tanto la parte meramente deportiva como en la comunicación, que se encuentra con el hándicap del idioma. De hecho, se convierte en el tercer entrenador alemán de la historia del club y el primero en más de 40 años, tras Hennes Weisweiler (1975-1976) y Udo Lattek (1981-1983).

Como futbolista, la breve carrera de Flick en la élite se desarrolló entre el Bayern y el Colonia. Tras levantar cuatro Bundesligas en Múnich en cinco años, se mudó al oeste de Alemania y, tres temporadas después, se retiró del fútbol profesional con tan solo 28 años, lo que precipitó el inicio de su carrera como entrenador. Luego de cinco cam-

2026

Flick firma como entrenador del Barcelona para las dos próximas temporadas. El técnico alemán tendrá un salario de unos tres millones de euros anuales

pañas al frente del Hoffenheim, donde consiguió un ascenso a la tercera categoría germana, se incorporó a la selección alemana como asistente de Joachim Löw en 2006, en la que ha sido su etapa más longeva como técnico.

Como segundo entrenador de la Mannschaft, su gran éxito llegó con el triunfo en el Mundial de 2014. Tras lo cual, renunció a su puesto de ayudante para convertirse en director deportivo de la federación teutona, cargo que desempeñó durante cinco años. Flick regresó a los banquillos en Múnich de la mano de Niko Kovac, pero el despido del croata a los pocos meses le catapultó al frente del Bayern. Los buenos resultados que cosechó en sus primeros encuentros le valieron para deshacerse del apellido interino y, después, ser ratificado como primer

El entrenador alemán logró un sextete con el Bayern, pero fue el primer seleccionador cesado en la historia de Alemania entrenador hasta el término de la temporada 2019-20. Una campaña que terminaría convirtiéndose en histórica.

#### El sextete como aval

Flick guio al Bayern al segundo sextete de la historia, después del logrado por el Barcelona de Guardiola en 2009, gracias a la consecución de Bundesliga, Copa, Champions League, Supercopa de Alemania y de Europa, y el Mundial de Clubes. Una hazaña que le sirvió para ser un entrenador de referencia en el viejo continente y el cargo de seleccionador un año después. A pesar de un ilusionante inicio, su etapa al frente de la tetracampeona del mundo fue decepcionante. Eliminado en octavos en la Eurocopa 2020 y en la fase de grupos del Mundial de Qatar, fue una pésima racha de resultados en partidos amistosos, culminada con un 1-4 frente a Japón, lo que provocó el primer despido en la historia de la selección germana.

Ocho meses más tarde, Flick regresa a los banquillos de la mano de un Barcelona necesitado tras una nueva temporada en blanco. Aislarse del entorno que tanto acusó Xavi y devolverle al conjunto azulgrana la capacidad de competir por títulos serán dos de los grandes retos a los que se enfrenta el alemán. Un proyecto, a diferencia del último en naufragar, que cuenta con la plena confianza de Laporta desde su nacimiento. Y que da la espalda al ADN Barça para centrarse en lo más importante en el mundo del fútbol: ganar.

#### **BALONCESTO / LIGA ACB**

#### Llull destroza al Barça y devuelve la felicidad al Madrid

REAL MADRID

1°C 24-14

2°C 20-22 (44-36)

3°C 25-16 28-26 (72-62)(97-78)

#### PABLO LODEIRO MADRID

El primer duelo de las semifinales de la ACB entre Madrid y Barcelona había levantado mucha expectación, y no solo porque se trataba de un clásico. Necesitaba el baloncesto europeo saber cómo habían digerido los blancos su hundimiento en la Final Four. Y la respuesta de los de Chus Mateo fue de lo más contundente. Campazzo, que acabó como máximo anotador (20 puntos), y Tavares trans-

mitieron seguridad

LLULL

en los primeros minutos, dominantes como antaño argentino y caboverdiano, y una vez superadas las dudas, llegó el espectáculo.

La buena defensa de hombres como Causeur y Abalde permitió correr a los locales y, en el campo abierto, brillaron con intensidad los dos jugadores con más calidad de la plantilla blanca, Musa y Hezonja. Sus rivales, ante tal avalancha, se desquiciaron, comenzaron a errar todo tipo de tiros e incluso se les acumularon las faltas técnicas. La ventaja llegó a ser de 23 puntos, aunque las individualidades de Laprovittola y Ricky Rubio permitieron a los azulgranas amenazar con la remontada en el último cuarto.

Fue entonces cuando Llull escribió su enésima obra maestra vestido de blanco. La diferencia era de solo siete tantos y el escolta, adicto el balear a los momentos calientes, sumó cuatro triples consecutivos que dejaron noqueado al Barcelona y en trance a la grada del WiZink. Yabusele remató la faena con una tonelada de acciones espectaculares y la fe, esta vez sí, se hizo efectiva.

No debe relajarse el Madrid ni dar por seguro que los males que le hundieron en la Euroliga han desaparecido por completo. Necesita ganar dos partidos más al Barcelona si quiere estar en la final y, aunque los catalanes no sean tan competitivos como acostumbran, siguen siendo uno de los conjuntos más peligrosos del continente. Mañana, segundo asalto.

#### **SEMIFINALES** Al mejor de 5 partidos

0-1 Unicaja-UCAM Murcia (HOY, 20.30) · 1-0 Real Madrid-Barcelona 97-78-

# La Vuelta a España regresa a Córdoba con el Puerto del 14% y dos pasadas a un circuito

La ronda nacional llegará el 23 de agosto en la séptima etapa, de 180 kilómetros, desde Archidona

IAVIER GÓMEZ CÓRDOBA

El Ayuntamiento de Córdoba y Unipublic presentaron ayer (con el estreno añadido de la nueva sala de prensa en Capitulares) la etapa que supondrá el regreso de la Vuelta Ciclista a España a la ciudad después de tres años. La última ocasión fue en 2021, todavía afectada por las restricciones del Covid-19.

Será la séptima etapa de la ronda española, que se celebrará el 23 de agosto. Saldrá de Archidona y recorrerá 180 kilómetros. Tendrá como primer incentivo el paso por el Puerto del 14 por ciento. El segundo, que la jornada tendrá 40 kilómetros en el término municipal de Córdoba, ya que se recorrerá un circuito al que se le darán dos vueltas.

El Ayuntamiento de Córdoba abonará 100.000 euros en concepto de patrocinio para contar esta etapa. Sin embargo, el retorno directo de la prueba será de 400,000 euros. Además, a

El impacto económico de la cita es de 400.000 euros más la publicidad de la ciudad en la tele durante horas en 190 países

ello hay que añadirle el impacto publicitario de poner a la ciudad en el escaparate televisivo de 190 países en en todo el mundo durante horas.

La Vuelta a España supondrá la pernoctación de 4.000 personas en Córdoba en plena temporada baja en la ciudad. Eso significará la opción de llenar hasta 20 hoteles de Córdoba con la llegada de la serpiente multicolor en una jornada de viernes.

#### Con Vingegaard

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se mostró orgulloso por el regreso de la Vuelta a España después de tres años, ya que explicó que «es la inversión más rentable posible que hay tanto nivel económico, social y publicitario».

El director general de Unipublic y organizador de la Vuelta a España, Javier Guillén, destacó la entidad de los equipos y corredores que vendrán a Córdoba en la Vuelta a España. Entre las escuadras subrayó que vendrá el Movistar con Enric Mas y Nairo Quintana. Además, la Vuelta espera contar de nuevo con doble ganador del Tour de Francia, Jonas Vingegaard, al que una lesión le hará llegar justo a la ronda francesa.

La presidenta del Imdeco, Marian Aguilar, señaló que la celebración de esta etapa de la Vuelta a España vuelve a demostrar que «Córdoba está en el mapa y es un referente de los eventos deportivos en el país».

Guillén reconoció que sobre la mesa está que Córdoba pueda acoger en el futuro «una contrarreloj», pero la complejidad reside en desarrollarse «desde el corazón de la ciudad».



Aguilar, Guillén y Bellido, ayer en la sala de prensa del Ayuntamiento // ABC

En pisos.com te ayudamos a encontrar tu hogar

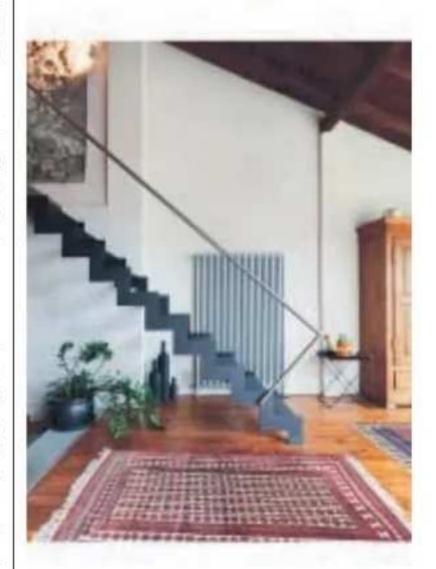

Encuentra un dúplex y vente arriba

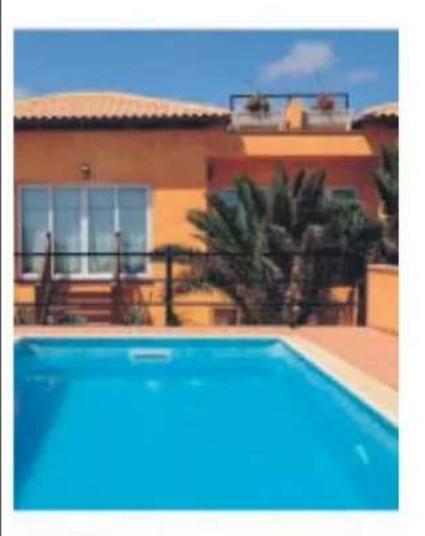



JUEVES, 30 DE MAYO DE 2024 ABC

TENIS / ROLAND GARROS

# Alcaraz se crea un buen susto

El español supera a De Jong y a un bajón de energía y mental: «Si solo es un juego o dos, mejor que set y medio»

LAURA MARTA ENVIADO ESPECIAL A PARÍS



JESPER DE JONG

3 4 6 2

Carlos Alcaraz cumple con el segundo día de trabajo en Roland Garros. Cauto y preciso al inicio y con un apagón de fe en su golpe de derecha en el tercer set del que remontó con paciencia ante Jesper de Jong, 23 años y 174 del mundo. Es solo una segunda ronda y pesa, porque no hay apenas glamur en lograr lo que es una obligación, y es el peaje que paga el murciano porque son tres horas y 9 minutos de rodaje, de potencia, de activación y motivación, de 35 ganadores y de superar un bajón tremendo. Suma puntos este triunfo ante el neerlandés, que deja buena mano y alguna brillantez, y ante sí mismo. Pero habrá que minimizar los daños porque lo siguiente es o Korda o Kwon.

Como en el estreno, no había jugado nunca contra De Jong, que exhibe músculo en el circuito challenger, pero que acumula solo siete partidos en tierra batida y apenas tres de Grand Slam. Y como en el estreno, Alcaraz cede su servicio a la primera. Nada que no revierta enseguida, que para eso es el número 1 más joven de la historia, y tiene todo el tenis y los recursos y las ideas y la mano que no tiene De Jong, por mucho que se permita el partido de su vida.

Marchan los dos primeros sets con todo bajo control. Sin acelerar, que no es todavía el día de hacerlo, pero sin sobresaltos. Incluso con probatinas para ver qué se puede ir añadiendo al arsenal para rondas futuras. Justo ahí, un fantasma atraviesa la Chatrier y la cabeza de Alcaraz. El brazo se encoge, la pelota ya no fluye tan rápida y las piernas se quedan trabadas. No un juego ni dos ni tres, sino un set y medio en el que sufre con su derecha, en la que empieza a no confiar porque es un drive largo, otro al pasillo y otro a la red consecutivos cuando comienza el tercer parcial, y tampoco se fía de su revés, que había minimizado a De Jong y ahora lo hacen enorme en una Chatrier cerrada por la lluvia. Alcaraz se apaga.

Es claro el murciano, siempre lo es, cuando hay victorias contundentes o cuando hay victorias más sufridas: «Los altibajos no los achaco al brazo,



Alcaraz golpea de revés, ayer en su partido ante De Jong // AFP

sino a mí». Aunque reconoce también el miedo que todavía no se ha ido: «El brazo está bien. Lo he notado bien, pero estas condiciones no ayudan. Humedad, bola muy grande, cuesta moverla, cuesta hacer ganadores y me he asustado un poco de cómo iba a reaccionar el brazo». El problema sigue, por tanto, en la cabeza. Haya o no dolor, hay una desconexión en ese tercer set en el que acumula quince errores no forzados, de los 47 que suma al final. «Ha sido mérito suyo y demérito mío. Ha habido muchos altibajos mentalmente por mi parte. Un buen nivel en el primer y segundo set, pero me ha costado estar físicamente a una alta intensidad más tiempo, él sí ha jugado así y ha subido el nivel de tenis. Y todo eso no me ha ayudado a entrar en el partido», acepta el murciano, que es contundente después: «Un tercer set muy malo por mi parte. En el cuarto he luchado y los juegos con mi saque no han ido de la mejor manera. He intentado entrar en el ritmo de partido con muchos intercambios. Físicamente estoy bien, así que tengo que intentar estar más tiempo en posición de ataque, más tiempo en el intercambio de golpes. Ha habido muchos puntos y un gran momento del partido en el que fallaba a la segunda o a la tercera bola. Y si quiero hacer un buen resultado aquí eso lo tengo que eliminar».

#### En positivo

No obstante, hay aspectos positivos en esta segunda ronda que tiene todo el truco del mundo porque tiene la presión de la obligación o el estrépito. «Cuanto menos tiempo pases en pista es mejor para recuperar, pero tal y como vengo, intentamos mirar lo positivo. Estos momentos de nervios de partidos y puntos me viene bien para coger ritmo. Y estoy contento de haber estado fuerte mentalmente para superarlo y de haber sabido defender y ponerme en posición de ataque en los dos primeros sets, eso lo he hecho muy bien».

Sabe que tendrá que hacerlo mejor mañana, en su siguiente ronda, porque ya esperan rivales que no van a temblar ni a desaprovechar cualquier despiste. Esperan Sebastian Korda o Soon-Woo Kwon, relegados a jugar hoy por la cancelación de la jornada por lluvia. También se salvó de un gran susto Iga Swiatek. La polaca, tres veces campeona de Roland Garros (2020, 2022 y 2023) levantó una bola de partido ante una descomunal Naomi Osaka y enlazó cinco juegos consecutivos para seguir en el torneo (7-6 (1), 1-6 y 7-5 en tres horas).

Hoy también juegan Djokovic, ante Carballés; Badosa, ante Putintseva; Munar, con De Miñaur; Bucsa, ante Cocciaretto, y Davidovich, contra Ruud.

#### FINAL CONFERENCE LEAGUE

# Mendilibar, de nuevo campeón

D. C.
José Luis Mendilibar lo volvió a hacer.
El técnico vizcaíno, al frente del Olympiacos, se proclamó ayer campeón de la Conference League para sumar su segunda corona europea consecutiva, después de la Europa League conquistada en el Sevilla la temporada pasada. Además, lideró al conjunto rojiblanco a su primer título continental, también el primero para el fútbol heleno en su historia. Una nueva hazaña del entrenador vasco tras llegar a un equipo que había cesado a sus dos prede-

cesores esa misma campaña. Acompañado, además, por sus compatriotas Iborra y Quini, viejos conocidos en el fútbol español. En la otra cara de la moneda, no hay consuelo para la Fiorentina tras caer por segundo año consecutivo en la final de esta competición.

Después de un inicio vibrante, el miedo a perder se apoderó de los futbolistas y limitó sobremanera el espectáculo. Las constantes ocasiones por parte de ambos conjunto en el tramo inicial de partido dieron paso a la rigidez defensiva. Los centrales brillaban

y los delanteros desaparecían. Ninguno de los dos combinados parecía muy descontento con la idea de prolongar partido otros 30 minutos, así que la prórroga se hizo inevitable. El Kaabi llegaba a la final como gran estrella y máximo goleador de la Conference tras los cinco goles que anotó en la semifinal. Bien marcado durante todo el encuentro, apenas pudo entrar en contacto con el balón. Pero tras 116 minutos, y sin ser sustituido por Mendilibar a pesar de su nula participación, el delantero marroquí apareció. Remató más con el alma que con la cabeza un centro lateral para llevarse el título. Una final que ya es historia para el técnico vasco, el Olympiacos y el fútbol griego.

#### CÓRDOBA

#### CINES AXIÓN CÓRDOBA

Avenida del Arcángel S/N. Web: www.cinesaxion.com

3 días máximo. 22.20. Amigos imaginarios. 18.00 - 20.10. Caida libre. 19.50. Calladita. 22.10. Disco, Ibiza, Locomía. 20.20. Dragonkeeper: Guardiana de dragones. 17.50. El especialista. 17.50. El reino del planeta de los simios. 18.00 - 20.10 - 21.40. Furiosa: De la saga Mad Max. 18.20 - 20.00 - 22.05. Garfield: La película. 18.00 - 20.30. Hasta el fin del mundo. 22.20. Immaculate. 21.10. Jugando con fuego. 18.10 - 20.00. Se abre la veda. 18.30 - 20.20 - 22.30. Tarot, 18.40 - 20.40 - 22.30.

#### CINESUR EL TABLERO 3D

Poeta Juan Ramón Jiménez s/n. Tel: 902 221 622.

Web: cinesur.com

Amigos imaginarios. 17.55 - 20.15 - 22.15.
Caída libre. 22.30. El jovencito
Frankenstein V.O.S.E. 20.00. El reino del
planeta de los simios. 17.30 - 19.00 - 20.30 22.00. El último late night. 18.00 - 20.00 22.00. Furiosa: De la saga Mad Max. 17.15 19.15 - 20.00 - 22.15. Furiosa: De la saga
Mad Max V.O.S.E. 19.30 - 22.30. Garfield:
La película. 18.10 - 20.20. Hasta el fin del
mundo. 17.10. Historias. 18.30 - 20.30 22.30. Red 2 (2013). 18.05. Segundo premio.
18.00 - 20.15 - 22.25. Tarot. 20.15 - 22.15.

#### FILMOTECA DE ANDALUCÍA

Medina y Corella, 5. Tel: 957 002 225.

Web: www.filmotecadeandalucia.es

Sufragistas V.O.S.E. 20.00.

#### GUADALQUIVIR CINEMAS 10 3D UCC

Polígono Guadalquivir, parcela 46. Tel: 957 421 326.

Web: www.cineciudad.com

Amigos imaginarios, 18.00. El reino del planeta de los simios. 18.00 - 20.30. Furiosa: De la saga Mad Max. 18.00 - 19.00 20.00. Garfield: La película. 18.30. Jugando con fuego. 20.00. Red 2 (2013). 18.15. Se abre la veda. 18.15 - 20.15. Tarot. 20.30.

#### LUCENA

#### ARTESIETE LUCENA

Ronda de San Francisco s/n. Tel: 902 510 500. Web: www.artesiete.es

Amigos imaginarios. 17.00 - 19.00. Caída libre. 21.00. El reino del planeta de los simios. 17.30 - 20.30. Furiosa: De la saga Mad Max. 17.00 - 19.00 - 20.45. Garfield: La película. 18.00. Se abre la veda. 18.30 -20.15. Tarot. 21.00.

#### POZOBLANCO

#### CINE PÓSITO

Plaza del Pósito, 6. Web: pozoblanco.es El reino del planeta de los simios. 21.00.

#### PUENTE GENIL

#### MULTICINES PUENTE GENIL

Mimosa, 3. Tel: 902 101 008.

Web: multicinepuentegenil.sacatuentrada.es

Amigos imaginarios. 17.45. Disco, Ibiza, Locomía. 20.45. El reino del planeta de los simios. 17.30 - 20.30. Furiosa: De la saga Mad Max. 17.30 - 20.30. Garfield: La película. 17.30. Jugando con fuego. 17.45 - 20.45. Se abre la veda. 17.45 - 20.30. Tarot. 20.45.

### ANUNCIOS BREVES POR TELÉFONO (Cobro a domicilio)

#### FD STUDIO PUBLICIDAD | 957 47 12 58

C/. Arguinán, 2. Acc. Góngora

# **ESQUELAS**



EL SEÑOR

### DON JOSÉ MANUEL AZOFRA NEGRÓN

CAPITÁN DE LA MARINA MERCANTE VDO. DE DOÑA MARÍA ELENA SIERRA VILLARÍAS

FALLECIÓ EN SANTOÑA

EL DÍA 29 DE MAYO DE 2024 Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

D. E. P.

Sus hijos, Maena, José, Álvaro y Ana; hijos políticos, Eduardo, Marta, Mariló y Joaquín; nietos, Edu, Marta, Elena, Jaime, Lola, Álvaro y Luisa; hermanos político, César Sierra; primos, sobrinos y demás familia

#### RUEGAN una oración por su alma.

La misa funeral tendrá lugar mañana viernes 31 de mayo, a las cinco de la tarde, en la Iglesia Parroquial de Santa María del Puerto (Santoña).

Más adelante se celebrará una misa funeral en Madrid.

T

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

# DON FERNANDO CRESPO LÓPEZ

FALLECIÓ EN CÓRDOBA AYER DÍA 29 DE MAYO DE 2024, A LOS OCHENTA Y DOS AÑOS DE EDAD, HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD

#### DESCANSE EN PAZ

Sus hermanos, Martín (†), José María (†), Francisco (†), Ricardo (†), Salvador (†), Francisca y María Dolores; hermanos políticos, sobrinos y demás familia,

RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la misa córpore insepulto que por su eterno descanso tendrá lugar hoy jueves, día 30, a las diecisiete horas, en la iglesia parroquial Nuestra Señora de la Paz (San Basilio), favor por el que les quedarán muy agradecidos.

El duelo recibe en el tanatorio y despide en la citada iglesia.

FUNERARIA TANATORIO DE CÓRDOBA

(3)

# (1)

# ESQUELAS ABC Córdoba

957 49 76 75

| ESQUELA 1 (74 x 96 mm.)             | 139,15 € |
|-------------------------------------|----------|
| ESQUELA 2 (113 x 96 mm.)            |          |
| ESQUELA 3 (151 x 96 mm.)            | 326,70 € |
| ESQUELA 4 Vertical (113 x 198 mm.)  | 481,58 € |
| ESQUELA 4 Horizontal (229 x 96 mm.) |          |
| ESQUELA 5 (151 x 198 mm.)           | 675,18 € |
| ESQUELA 6 (229 x 198 mm.)           | 919,60€  |
| MODELO PAGINA (229 x 299 mm.)1.     |          |
| MODELO MOD. AGRAD. (74 x 96 mm.)    | 139.15 € |

San Álvaro n.º 8, 1.º 3 • 14003 Córdoba Precios I.V.A. Incluido.

# † DON FERMÍN ZANCADA PEINADO

FALLECIÓ EN MADRID

EL DÍA 18 DE MAYO DE 2024

a los ochenta y tres años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y enterrado en el cementerio de Tomelloso (Ciudad Real)

D. E. P.

Sus hijos, Carlos y Muskilda; su nieta, Muskilda; la madre de sus hijos Muskilda; sus hijos políticos, Carmen y Nacho; sus hermanos, José Leoncio y Juan Carlos; su cuñada, Elena; demás familiares, Niko y amigos

#### RUEGAN una oración por su alma.

El funeral tendrá lugar la tarde del viernes 7 de junio, a las veinte treinta horas, en la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (calle de Manuel Silvela, 14), Madrid.

(2)



Valentín Fuster recibe el premio a la trayectoria 2024 // ABC

# La Federación Mundial del Corazón premia al cardiólogo Valentín Fuster

 Este galardón reconoce su ayuda con las enfermedades cardiovasculares

ABC MADRID

La Federación Mundial del Corazón (WHF) ha otorgado el premio a la trayectoria científica 2024 al Dr. Valentín Fuster, director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC). Este galardón reconoce sus

contribuciones en el ámbito de las enfermedades cardiovasculares y su especial dedicación a combatir esta enfermedad en todo el mundo. Según explica Fuster, «para mí es un inmenso orgullo recibir este reconocimiento. La investigación sobre las patologías cardiovasculares ha sido el motor de mi carrera científica v me hace inmensamente feliz ver que todo el esfuerzo de mis equipos es reconocido a través de este galardón. Este premio es un impulso para continuar investigando y seguir trabajando para mejorar la promoción de la salud y el abordaje de las enfermedades cardiovasculares».

Este premio reconoce el liderazgo internacional de Fuster durante las últimas cuatro décadas por sus innovadoras contribuciones a la medicina cardiovascular, tanto en el campo de la clínica asistencial como de la investigación. «Nuestra investigación más reciente está dedicada a comprender la base científica de la salud cardiovascular, incluidos el corazón y el cerebro. Este premio sirve como motivación para continuar trabajando para lograr una salud cardiovascular global, y lo considero un honor para todos los equipos de todo el mundo que han ayudado con estos proyectos», asegura Fuster, quien también es director del Mount Sinai Fuster Heart Hospital y médico jefe del Hospital Mount Sinai en Nueva York.

Fuster también ha recibido los premios de las cuatro principales organizaciones cardiovasculares: la Asociación Americana del Corazón, el Colegio Americano de Cardiología, la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Interamericana de Cardiología.

La investigación de Fuster está relacionada con la prevención, el origen, las causas y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares a nivel mundial. Sus investigaciones abarcan una completa gama de proyectos, desde la ciencia básica y la biología molecular, hasta estudios clínicos y ensayos multinacionales a gran escala.

#### SOMOS ABC

# Anuario del Motor 2024, mañana junto con ABC sin aumento de precio

ABC distribuye mañana junto con el diario, y sin aumento de precio, el Anuario del Motor 2024. Un suplemento en el que se adelantan todas las novedades que presentan las marcas automovilísticas a lo largo del año.

En las 84 páginas

lectores encontrarán casi 200 fichas de distintos modelos con sus datos (motorizaciones, dimensiones, velocidad máxima, aceleración, consumo y precio). Está organizado por marcas y estas por orden alfabético.

del suplemento, los

Además del listado de los modelos llamados a ser los más vendidos, a lo largo del suplemento se hace una amplia radiografía del sector de la automoción. Por un lado se repasan los resultados multimillonarios de las principales marcas a nivel mundial, además de repasar las deficiencias en puntos de recarga eléctri-

ca para hacer realidad la transición hacia una movilidad verde. El peso industrial en España de la automoción tiene también un papel importante. Contamos todos los detalles del Hyundai Kona, modelo que se alzó con el Premio ABC al Me-

jor Coche del Año 2024.

El mundo de las motos tiene un amplio espacio en el suplemento, con 44 fichas de motos ordenadas por segmentos, además de la radiografía del sector de las dos ruedas en España.

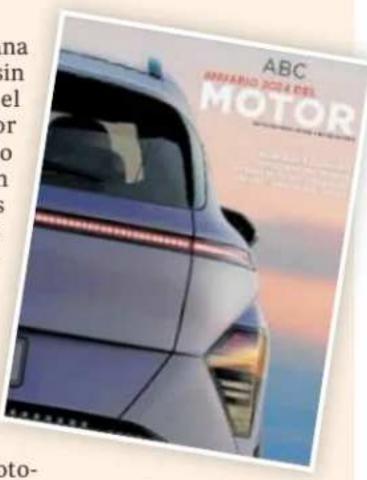

#### EDADISMO: CÓMO ABORDARLO PARA TENER UN MUNDO PARA TODAS LAS EDADES

'Edadismo y personas mayores. Cómo abordarlo para crear un mundo para todas las edades'. Bajo este

título se celebrará el 4 de junio un nuevo ciclo de 'Hablemos de...', programa de Mayores de Fundación 'la Caixa' en colaboración con

colaboración con
ABC. Se analizará en
qué medida el edadismo
reduce la calidad de vida,
cómo afecta igualmente
esta discriminación a los
jóvenes, cuáles son las
medidas más urgentes
para acabar con las
distinciones por edad y,

en definitiva, se reflexionará sobre si estamos ante un enfrentamiento entre generaciones y, de ser así, las causas y soluciones. Para ello se contará, entre otros ponentes, con Vânia de la Fuente Núñez, experta internacional en envejeci-

miento saludable y
edadismo con
diez años de
experiencia en
la OMS.
El foro, que
será moderado
por la periodista
de ABC, Laura

Peraita, tendrá lugar en Espacio Fundación 'la Caixa' Madrid (C/ Arapiles 15. 28015 Madrid) a las 11 horas. Se puede asistir de manera presencial o en 'streaming' previo registro en fundacionlacaixa.org.

### FlixOlé y la URJC homenajean a Carlos Saura con unas jornadas que recorren su filmografía

F. M. MADRID

Un año después de su fallecimiento, el nombre de Carlos Saura sigue vivo en la memoria del cine español, que el próximo 6 y 7 de junio se reunirá de mano de la Cátedra FlixOlé-URJC para poner en valor la memoria y legado del director.

Unas jornadas donde se celebrará una retrospectiva para abordar la filmografía y acercar al público la figura del influyente cineasta. Se proyectarán cuatro de sus obras más emblemáticas, cada una de las cuales se analizarán en mesas redondas donde se expondrán las distintas facetas narrativas y estilísticas de

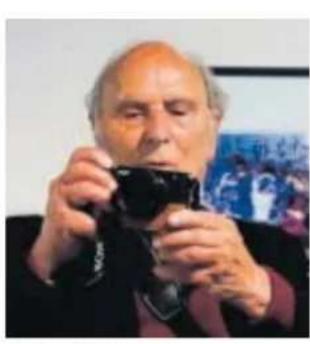

carlos Saura // ABC

Saura. Para ello, las jornadas contarán con la participación de autoridades y profesionales del cine español, investigadores, críticos y periodistas especializados en el sector.

En palabras del director

de la Cátedra FlixOlé-URJC de Cine Español, Mario Rajas, esta iniciativa tiene como objetivo que «la comunidad universitaria descubra a uno de los directores más importantes, creativos e internacionales de nuestro cine».

Los actos tendrán lugar en el Salón de Grados del Campus de la URJC en Vicálvaro (Paseo Artilleros s/n, Madrid). El evento será gratuito y estará abierto al público hasta completar aforo. Las personas interesadas podrán inscribirse en la web de la URJC. 'La caza', 'Deprisa, deprisa', 'La prima Angélica' y '¡Ay, Carmela!' serán los cuatro títulos que se proyectarán para «generar un debate ameno y enriquecedor sobre uno de los directores españoles más importantes de la historia: Carlos Saura».

#### HORÓSCOPO

Aries (20-III al 19-IV)

Dedica el día de hoy a llevar a cabo actividades en el hogar. Por ejemplo, planifica las próximas vacaciones, os llenará a todos de mucha ilusión.

Tauro (20-IV al 20-V)

No necesitas pedir permiso ni opiniones a los demás. Tu criterio será por lo menos tan válido como el que más y no te servirán experiencias de amigos.

Géminis (21-V al 20-VI) Un momento de enfado te llevará a decir cosas que no querías decir. Tus intenciones hacia alguien muy especial podrían

Cáncer

ser hoy mal interpretadas.

Aprovecha el día para revisar lo que es correcto en tu vida y detectar qué es lo que sobra, lo que está retrasando tu crecimiento como persona.

Leo (21-VII al 22-VIII) Lo que comenzó como un idilio pa-

sajero empieza a convertirse en una relación más íntima. Eso provocará en ti un torrente de sensaciones indescriptibles.

Lo que se quedó sin resolver en el pasado ahora regresa para que le encuentres solución. No trates de eludir responsabilidades que te corresponden.

Estás en disposición de asumir

riesgos que hasta ahora te habían asustado sobremanera. Eso te llevará a ámbitos vitales marcados por la sorpresa.

Escorpio

Busca a una persona con más edad que tú. Será el apoyo que necesitas para resolver un problema atascado. La vertiente legal es una de las claves.

Sagitario

La primera norma para conseguir una buena comunicación es ordenar tus ideas. Si no sabes qué es lo que quieres decir, no lo harás nunca bien.

Capricornio

Tienes luz verde ahora para viajar, especialmente si lo que te interesa es conocer a personas de otras culturas y con modos de vida distintos al tuyo.

Acuario

Sé directo al pedir lo que quieres pero sin abusar de la bondad de los demás. Lo mejor es que pidas sólo cuando lo necesitas.

A tu pareja se le hará muy difícil decirte que no a lo que le pidas, así que haz un ejercicio de responsabilidad y no le reclames lo que no quiere darte.



#### **Temperaturas** elevadas al sur

Cielo nuboso en el extremo norte con posibles precipitaciones durante la tarde. En el Pirineo se esperan chubascos acompañados de tormentas. Cielo poco nuboso con nubosidad de evolución en el resto por la tarde. Nieblas matinales en el extremo norte y Alborán. Temperaturas mínimas sin cambios. máximas en descenso en el tercio norte y en notable ascenso en la mitad sur pudiendo superar los 38 °C. Viento de componentes norte v noroeste con intervalos de viento fuerte en el valle del Ebro. Del este en Baleares, Estrecho y Alborán.



Mañana Sábado La Coruña La Coruña San Sebastián San Sebastián 12/17 11/16° Barcelona Barcelona Zaragoza Zaragoza Madrid Palma 12/29" 11/29\* Valencia Valencia 14/24" Badajoz Badajoz Sevilla Sevilla S.C.Tenerife S.C.Tenerife 18/20"

Domingo Lunes



| S.C.Tenerife<br>19/20° | 18/36 | Malaga<br>16/22 | 0     | ,  | S.C.Tenerife<br>19/20° | 18/35 Mala  | iga<br>2   |                            |                |
|------------------------|-------|-----------------|-------|----|------------------------|-------------|------------|----------------------------|----------------|
| Ayer en Esp            | раñа  |                 | 11.11 |    |                        | *C<br>T.min | *C<br>Tmáx | l/m <sup>2</sup><br>Lluvia | km/h<br>Viento |
| La Coruña              |       |                 |       |    | Murcia                 | 17.0        | 32.2       | 0                          | 15             |
| Alicante               | 15.4  | 27.7            | 0     | 19 | Oviedo                 | 11.3        | 23.5       | 0                          | 13             |
| Bilbao                 | 10.8  | 22.9            | 0     | 21 | Palencia               | 8.8         | 30.1       | 0                          | 13             |
| Cáceres                |       |                 | 8     | -  | Palma                  | 17.8        | 25.2       | 0                          | 17             |
| 0.0010072              |       |                 |       |    |                        |             |            |                            |                |

| 4         |      |      |   |     |               |      | Lmax | - | THE TOURS |
|-----------|------|------|---|-----|---------------|------|------|---|-----------|
| La Coruña | -    |      |   |     | Murcia        | 17.0 | 32.2 | 0 | 15        |
| Alicante  | 15.4 | 27.7 | 0 | 19  | Oviedo        | 11.3 | 23.5 | 0 | 13        |
| Bilbao    | 10.8 | 22.9 | 0 | 21  | Palencia      | 8.8  | 30.1 | 0 | 13        |
| Cáceres   |      | -    | 8 | -   | Palma         | 17.8 | 25.2 | 0 | 17        |
| Córdoba   | 16.0 | 37.4 | 0 | 12  | Pamplona      | 9.7  | 25.8 | 0 | 22        |
| as Palmas | 19.5 | 22.2 | 0 | 29  | San Sebastián | 13.9 | 24.3 | 0 | 17        |
| León      | 9.9  | 27.7 | 0 | 19  | Santander     | 13.7 | 18.4 | 0 | 15        |
| .ograño   | 13.0 | 29.3 | 0 | 15  | Sevilla       | 17.0 | 37.0 | 0 | 14        |
| Madrid    | 14.1 | 34.2 | 0 | 14  | Valencia      | 16.7 | 27.9 | 0 | 25        |
| Málaga    | 19.6 | 23.1 | 0 | 1/2 | Zaragoza      | 17.0 | 32.0 | 0 | 18        |

LLuvia

Nieve Débil

Moderado Fuerte

Chubascos

Nuboso

Despejado Variable





Tinto/Odiel/Piedras Guadalquivir

Hoy resto del mundo

Europa

| ıras    | Mundo<br>Temperaturas                                     |                                                                                                                                         |  |  |  |
|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Londres | Buenos Aires                                              | Nueva York                                                                                                                              |  |  |  |
| 12/18°  | 9/17*                                                     | 13/22°                                                                                                                                  |  |  |  |
| Moscú   | Caracas                                                   | Pekin                                                                                                                                   |  |  |  |
| 15/27°  | 19/30*                                                    | 24/35"                                                                                                                                  |  |  |  |
| París   | Doha                                                      | Río Janeiro                                                                                                                             |  |  |  |
| 10/14"  | 31/40°                                                    | 18/20*                                                                                                                                  |  |  |  |
| Praga   | Johannesburgo                                             | Singapur                                                                                                                                |  |  |  |
| 9/20"   | 10/21*                                                    | 26/32*                                                                                                                                  |  |  |  |
| Roma    | México                                                    | Sidney                                                                                                                                  |  |  |  |
| 17/26°  | 15/26*                                                    | 10/20°                                                                                                                                  |  |  |  |
|         | Londres 12/18° Moscu 15/27° Paris 10/14" Praga 9/20" Roma | Londres Buenos Aires 12/18" 9/17"  Moscú Caracas 15/27" 19/30"  París Doha 10/14" 31/40"  Praga Johannesburgo 9/20" 10/21"  Roma México |  |  |  |



Mar Ilana Mar rizada Marejada Fuerte marejada Mar gruesa Muy gruesa

Ayúdales ahora 91 725 92 12 - ayudaalaiglesianecesitada.org

#### SORTEOS DE AYER

CUPÓN DE LA ONCE (Mié. 29) 93929 Serie: 004

TRIPLEX DE LA ONCE (Mié. 29)
S.1: 940 S.2: 063 S.3: 414
S.4: 507 S.5: 871

MI DÍA DE LA ONCE (Mié. 29)

Fecha: 01 MAR 2019 N° suerte: 05

BONOLOTO (Mié. 29)
9 18 27 29 41 45

Complementario: 30 Reintegro: 8

SÚPER ONCE (Mié. 29)

Sorteo 1: 03-04-09-14-17-18-26-27-28-29-

30-33-52-55-68-69-71-73-80-81 Sorteo 2: 06-09-12-17-20-23-24-35-36-41-

45-55-57-61-66-69-70-80-81-83

Sorteo 3: 05-12-16-18-19-20-21-24-27-32-35-47-50-51-53-60-61-66-68-85

Sorteo 4: 01-04-06-24-28-34-35-41-43-44-55-59-62-63-64-75-77-82-83-85 Sorteo 5:

02-08-11-13-25-34-35-36-41-43-48-49-60-61-69-75-78-79-83-85

#### Suscribete ya a





Y disfruta de una navegación ilimitada en abc.es



#### **SORTEOS ANTERIORES**

CUPÓN DE LA ONCE

Domingo 26: 20325 Serie: 011 Lunes 27: 79034 LaPaga: 028 Martes 28: 17474 LaPaga: 011

TRIPLEX DE LA ONCE

Do. 26: 037 / 018 / 460 / 745 / 300 Lu. 27: 340 / 671 / 922 / 233 / 201 Ma. 28: 759 / 246 / 918 / 000 / 896

BONOLOTO

Domingo 26: 02-11-34-35-45-48 C:18 R:9 Lunes 27: 09-28-33-34-42-49 C:26 R:6 Martes 28: 12-13-19-32-45-47 C:43 R:1

LOTERÍA PRIMITIVA

Sábado 25: 01-03-15-16-20-21 C:33 R:9 Lunes 27: 09-14-31-41-42-43 C:23 R:6

GORDO DE LA PRIMITIVA Domingo 26: 10-17-19-26-28 C:8

EUROMILLONES

Viernes 24: 09-12-18-22-50 E: 1-3 Martes 28: 16-18-35-36-41 E: 6-7

LOTERÍA NACIONAL

Sábado 25 de mayo Primer premio: 97751 Segundo premio: 25447 Reintegros: 1, 3 y 7

LOTERÍA NACIONAL

Jueves 23 de mayo
Primer premio: 19673
Segundo premio: 27473
Reintegros: 2, 3 y 9

#### Crucigrama blanco Por Óscar

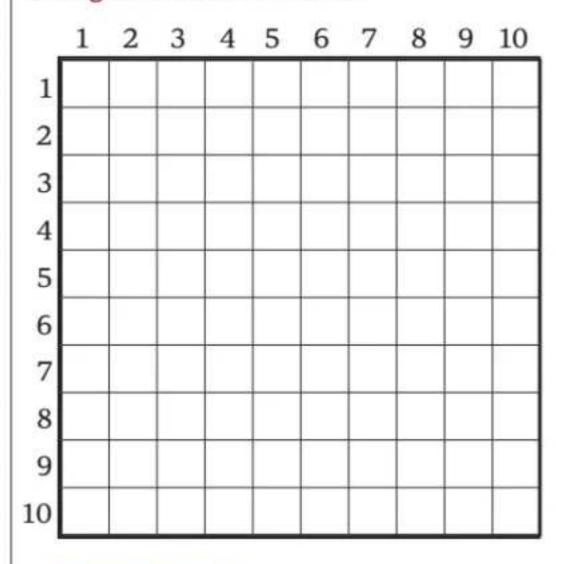

2: Mensajes o respuestas que de palabra se dan o se envían a alguien. Afirmación. 3: Exceso de autoestima. Tostar, abrasar. Cien. 4: Curan. Colina baja que tiene alguna extensión llana en la cima. 5: En la mitología escandinava, ser maligno que habita en bosques y grutas. Pieza plana y móvil montada en la parte posterior de una nave, que sirve para controlar su dirección en el plano horizontal. 6: Artículo determinado. Que ocupa un lugar indeterminado y elevado en una serie de cosas. 7: Hilera de caballerías que van ata-

#### Contiene 10 cuadros en negro

das, plural. Símbolo del tántalo. 8: Símbolo del yodo. Expresión destemplada o injuriosa con ademanes groseros. 9: Hiciéramos correr al caballo. 10: Cuerpo de ejército de fuerzas especiales del Ejército Británico. Al revés, pobres, escasos, miserables.

VERTICALES.- 1: Línea continua de ornamentos que coronan una fachada, tejado, sillería de coro o altar, plural. 2: Dejarle a alguien alguna demanda en su testamento o codicilio. Negación chulesca. 3: Tabla pintada con técnica bizantina. Piezas de materia rígida en forma de circunferencia. 4: Símbolo del masurio. Rebordes laterales de las ventanas de la nariz. 5: Hombre desaliñado, sucio o descuidado. Planta bienal de la familia de las crucíferas, que se emplea para alimento de las personas y ganados de las provincias del norte de España, plural. 6: Movimiento convulsivo y sonoro del aparato respiratorio de las personas y de algunos animales. Cantidad de dinero, valores u objetos preciosos, reunida y guardada. 7: Zorro ártico. Corteza de encina. 8: Símbolo del carbono. Perdóneme. exímeme o libéreme de una obligación. Símbolo del osmio. Al revés, disfrutamos. 10: Infrutescencia de la higuera y especies afines. Se atreva.

#### Jeroglífico

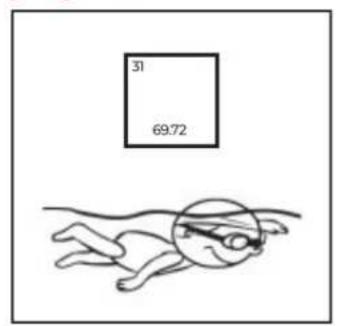

Vencido el rebaño

#### Ajedrez

#### Negras juegan y ganan

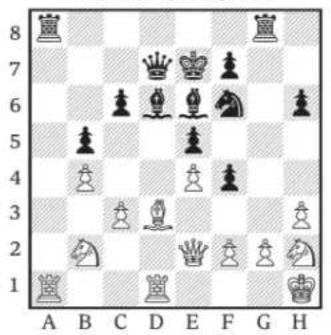

Sergeev - Chernov (Izhevsk, 1947)

#### Crucigrama Por Cova-3

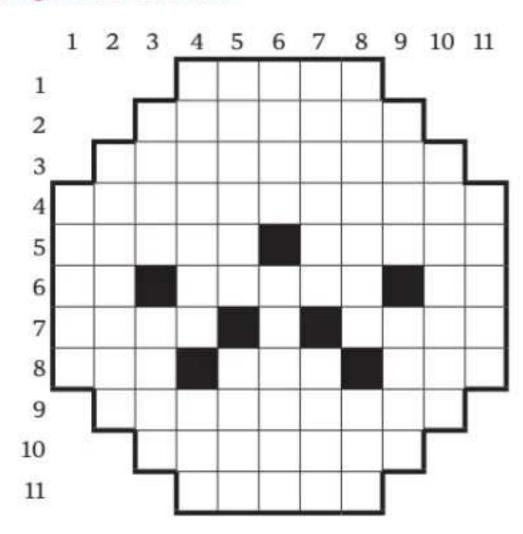

HORIZONTALES: 1: Cada mechón del estilo de peinado que llevaba Bob Marley. 2: Test, ensayos. 3: Conquistas, ligoteos. 4: Acción y efecto de abandonar el útero materno y aparecer en este mundo, plural. 5: Al revés, últimos momentos del día, cuando el sol se esconde. Al revés, En la antigua Grecia, plaza de las ciudades estado. 6: Al revés, tuberculosis. Atasque. Al revés, pronombre personal. 7: Perteneciente o relativo a la vía. Grupo de más de dos y menos de cuatro componentes. 8: Enseñanza Básica Obligatoria. Asegura con cuerdas o material parecido. Existía. 9: Al revés, parásito que podemos traernos bajo la piel después de una excursión en el campo. 10: Precio a pagar para pasar un producto a otro país. 11: Parte delantera del barco, plural

VERTICALES: 1: Perteneciente a un estamento privilegiado en la Edad Media. 2: Agotaba, consumía del todo.
3: Extrae. Letra griega. 4: Al revés, coloquialmente, tomar
el pelo, engañar. Al revés, Programa de Refuerzo de Aprendizaje. 5: Al revés, recibía lo que le ofrecían. Al revés, afeita
el pelo de la cabeza. 6: Al revés, nombre de mujer. Hidrocarburo alcano lineal de 8 átomos de carbono. 7: Llamar de tú
a una persona y no de usted. Baúl o caja grande con tapa.
8: Al revés, cría de la vaca, femenino. Ganado vacuno. 9: Tipo
de planta. Que existe. 10. Al revés, originarios de Grecia.
11: País en Oceanía

#### Sudoku Por Cruz&Grama

| 4 |   |   |   |     |   |   | 2 |
|---|---|---|---|-----|---|---|---|
|   | 9 | 7 |   |     |   |   |   |
|   | 3 |   |   | 4   | 6 | 1 |   |
|   |   |   | 9 |     | 8 | 5 |   |
|   |   | 5 |   |     |   | 4 |   |
|   |   |   | 2 | 6   |   | 3 |   |
| 9 |   |   |   | 3 5 | 4 |   |   |
|   | 7 |   |   | 5   |   | 9 |   |
|   | 8 |   | 4 |     |   | 6 |   |

#### Soluciones de hoy

339841199

|   | - | - |   | - |    | . 40 |   | - 707 |
|---|---|---|---|---|----|------|---|-------|
| c | 6 | L | 0 | 0 | 3  | 1    | 9 | P     |
| B | 3 | P | £ | L | 9  | g    | 6 | 1     |
| L | € | 6 | 9 | 2 | \$ | Þ    | - | 9     |
| ŀ | Þ | 2 | 8 | 8 | 9  | 9    | 1 | 6     |
| 9 | 9 | 8 | L | 6 | Þ  | 3    | L | E     |
| 6 | L | 9 | Þ | 9 | 8  | E    | 2 | Ł     |
| b | 8 | E | 3 | 1 | L  | 6    | 9 | 9     |
| 2 | 1 | G | 6 | 8 | 8  |      | + | 8     |

VERTICALES: 1: Noble, 2: Gastaba, 3: Saca, lota, 4: ralicaV. ARP, 5: abamoT. apaR. 6: senteT. Res. 9: 7: Tutear, Arca, 8: arenreT. Res. 9: Poto, Real, 10: sogeirG, 11: Samoa

Crucigrama

HORIZONTALES: 1: Rasta. 2: sabeurp. 3: Galanteos. 4: Nacimientos. 5: osacO. arogA. 6: BT. Atore.
eM. 7: laiV. Trio. 8. EBO. Ata Era.
9: ataparraG. 10: Arancel. 11:
Proas

VERTICALES: 1: Cresterias. 2: Legarle. \*. Ca. 3: Icono. \*. Aros. 4: Ma. \*. Aletas. \*. 5: Adán. \*. Nabas. 6: Tos. \*. Tesoro. 7: Isatis. \*. Tan. 8: C. \*. Remitame. 9: Os. \*. somazoG. 10: Sicono. \*. Ose. (El \* representa cuadro en negro)

HORIZONTALES: 1: Climáticos. 2: Recados. \*. Si. 3: Ego. \*. Asar. \*. C. 4: Sanan. \*. Teso. 5: Trol. \*. Timón. 6: El. \*. Enésimo. 7: Reatas. \*. Ta. \*. 8: I. \*. Rabotazo. 9: Acosáramos. 10: SAS. \*. sonegE.

Crucigrama blanco

# James Blunt habla de la extorsión sufrida por un diario británico

▶ El cantante asegura que el periódico pagaba a mujeres por acostarse con famosos

ROCÍO F. DE BUJÁN MADRID

Nuevo escándalo contra la prensa británica. Esta semana, el cantante James Blunt (50 años) ha concedido una impactante entrevista al diario 'The Guardian' con motivo de la celebración del festival literario 'Hay en Powys' en Gales. Hablando sobre la guerra judicial que inició en 2012 contra el extinto tabloide 'News International' por piratería de mensajes y llamadas privadas y que relató con todo detalle a través de su libro 'Loosely based on A made-up story: A non-memoir' ('Basado libremente en una historia inventada: una no memoria'. traducido al español), el artista reveló que el medio inglés -también desaparecido- 'News of the World' pagaba a mujeres para acostarse con famosos y conseguir información para publicar.

#### Escándalo

Esta no es la primera vez que el que fuera uno de diarios más poderosos del mundo se ve envuelto en este tipo de polémicas. En 2011 Rupert Murdoch (93 años), entonces dueño del grupo de comunicación, tuvo que comparecer ante la



Comisión de medios de comunicación por el escándalo de las escuchas ilegales en el que numerosos redactores llevaban desde 2000 consiguiendo información privilegiada de más de 4.000 personas a través de tecnología policial, presumiblemente facilitada por Scotland Yard a través de sobornos. De entre ellas se

El periódico tuvo que cerrar tras un escándalo de escuchas ilegales a famosos por el que fueron juzgados

encontraban políticos, famosos, miembros de la Casa Real británica e incluso víctimas de crímenes, como la niña Milly Dowler, una adolescente británica que fue asesinada y que más tarde se descubrió que tenía pinchado su teléfono. Tras descubrirse este escándalo, sus lectores reaccionaron de manera masiva y obligaron a que los patrocinadores retirasen su publicidad del medio, causando su bancarrota y posterior cierre. Una grave situación por la que el director y otros altos cargos del diario británico como la consejera delegada Rebekah

entonces como 'la pelirroja más peligrosa de los medios de comunicación' o 'la reina de la prensa amarilla'- o el famoso periodista y editor Andy Coulson (56), fueron detenidos y tuvieron que sentarse dos por «conspiración para interceptar comunicaciones» y «corrupción».

#### Eterna juventud

Durante la entrevista, James Blunt hizo hincapié en el famoso caso de la fallecida actriz Carrie Fisher, conocida por su papel de la princesa Leia en la saga de 'La guerra de las galaxias'. El intérprete de temas como 'You're Beautiful' o 'Goodbye My Lover' recordó la presión que sufrió durante toda su vida la estadounidense como mujer que había triunfado dentro del mundo del entretenimiento. Fueron numerosas las ocasiones en las que la actriz denunció que a lo largo de su carrera artística había sufrido presión por parte de los productores para mantenerse joven y delgada. Una coacción que le llevaron a caer en el mundo del alcohol y las drogas como una forma de lidiar con el estrés y la presión, obsesionada por mantener la belleza y juventud eternas. «Estoy en un negocio donde lo único que importa es el peso y la apariencia. Esto está hecho un desastre. ¡No comas y haz más ejercicio!', me decían. Pero a mi me costaba mucho», reconoció la actriz en una entrevista concedida en 2015, justo un año antes de morir de forma repentina tras sufrir un paro cardíaco mientras volaba de Londres a Los Ángeles. «Sentía mucha presión y comenzó a consumir drogas de nuevo. Cuando se subió a ese avión ya se había matado a sí misma», relató el cantante en su libro. Durante la entrevista, Blunt aprovechó para denunciar el privilegio que tienen los hombres que trabajan en cine y televisión, a los que se les permite envejecer, frente a sus compañeras de profesión.

Brooks (56 años) -conocida en el banquillo de los acusa-Peris-Mencheta, operado con

La oficina de prensa del Palacio de Buckingham ha eliminado de su web el comunicado emitido en noviembre de 2016 por el jefe de prensa del Príncipe Harry en el que confirmaba su relación con la exactriz estadounidense y denunciaba el acoso recibido por la prensa. Una carta en la que el hermano menor del Príncipe Guillermo de Gales aseguraba que su pareja y la familia de ella habían sido objeto de «una ola de abuso y acoso» por los medios.



Cuatro meses más tarde de que el actor, director y productor anunciara en sus redes sociales que tenía leucemia, el intérprete se sometió ayer a un trasplante de médula ósea en un hospital de California. «Afortunadamente, la operación ha sido todo un éxito y el actor se

éxito de un trasplante de médula

encuentra estable en el hospital, según desvelaba su mujer

en Instagram. «Hoy está estable, todo según lo esperado. Gracias por tantos mensaje de apoyo. Llevamos el corazón repleto de tanto amor y cariño recibidos.

GTRES

Gracias». Antes de entrar en quirófano, Peris-Mencheta se despidió de los suyos a través de una videollamada en la que reunió a más de 140 amigos.

Marta Solaz

62 TELEVISIÓN

#### TELEVIDENTE

### Viva la ginecología

BRUNO PARDO PORTO



na asociación cristiana llamada Instituto de Política Social ha dicho que 'Naked Attraction' el nuevo 'reality' de Max, era un ejemplo de «depravación moral y humana», y que ante tal atentado contra nuestra especie exigía su retirada inmediata de la plataforma. «Nos encargaremos de avisar a nuestros amigos, colaboradores, familiares y conocidos para que procedan a tramitar la baja de la suscripción que puedan tener con su plataforma», amenazaban, con sus 4.000 seguidores en X, a los que hay que imaginarse como irreductibles galos. Fue leer el comunicado y correr a ver qué era eso tan malo que me estaba perdiendo. La

mejor forma de promocionar algo es amenazar con prohibirlo. Eso, como dice Javier Villuendas, es de primero de cancelación. Total, que 'Naked Attraction' ya es lo más visto de Max en España.

El programa viene a ser un cruce entre Tinder, 'First Dates' y OnlyFans. Un hombre o una mujer va a buscar el amor a un plató con seis armarios donde hay seis desnudos; la maestra de ceremonias, Marta Flich, da la orden de que se suban la cortina hasta la cintura, y el o la participante tiene que ir descartando personas en función de las vibraciones que le desprendan los penes o las vaginas que tiene ante sí, siguiendo una lógica similar a la de los adivinos que hace un par de milenios intentaban predecir el futuro analizando el vuelo de los pájaros, o a la del comprador

que intenta averiguar el estado de un aguacate tocando la puntita.

«Su pene me parece bastante atractivo. Me está hablando, me dice algo», comentaba Valeria, la primera intrépida del 'reality'. La mujer confesó que tenía fobia a los pies, pero no reveló qué le dijo aquel pene, un secreto hoy ya digno de Pegasus. Luego descubrieron los cuerpos hasta el cuello y descartó a un pretendiente porque tenía un tatuaje de una serie ('Hora de aventuras') que no le gustaba. «Aquí dejamos de lado prejuicios y mentiras», insistía la presentadora, vendiendo un programa como una liberación quién sabe de qué.

Más allá del jaleo, 'Naked Attraction' acaba siendo un bostezo porque la seducción, como la belleza, es un desvelamiento. Si renunciamos al misterio del velo, si eliminamos el riesgo de la ecuación, ¿qué nos queda? Dos aparatos reproductivos, un ginecólogo, una uróloga. Poco más.



Belén Rueda, protagonista de 'Eva y Nicole' // ATRESMEDIA

# El poderío de Belén Rueda en la Marbella de los 80

'Eva y Nicole' llega a Atresplayer para mostrar la compleja vida de la dueña de la discoteca favorita de la ciudad

CLARA MOLLÁ PAGÁN MADRID

Marbella tiene un componente muy atractivo para las series. Es el lugar del desenfreno, la fiesta, el lujo, el poder y el éxito. Un paseo por sus calles basta para que las historias surjan como ocurre en 'Eva y Nicole', la nueva serie de Atresplayer que se estrena este domingo y que está protagonizada por Belén Rueda junto a Hiba Abouk.

La serie gira en torno a los 70 y los 80 para comprender el pasado de las dos protagonistas, Eva y Nicole, y de su pareja, Manuel (Andrés Velencoso), y cómo la traición de Nicole a Eva, quien un día fue su empleada y amiga, acabó con esa amistad. Años más tarde. Eva regresa a Marbella reforzada y con el aplomo para hacer pagar a su ahora enemiga todo el daño que le hizo. Son mujeres de una época muy concreta, en la que Marbella pasa de ser un simple lugar de vacaciones a convertirse en un atractivo paraíso para el ocio nocturno. «La gente va a reconocer esa ciudad que comenzó a aglutinar a todos los famosos y que hemos visto tantas veces en la televisión», reconoce Belén Rueda a ABC.

Su personaje es Nicole, una mujer fuerte y poderosa de cara a su entorno, pero en realidad es una mujer insegura, atemorizada de la visita de Eva a Marbella, un lugar en el que se ha convertido en la reina de las fiestas gracias a Nicole's, su discoteca, que frecuenta la alta sociedad. «Es difícil humanizar a esas personas que tantas veces hemos visto en las revistas y ver cuáles eran sus anhelos, sus desgracias, sus deseos... Siempre parece que no les falta nada y, sin embargo, hay mucho desamor, soledad, una familia que en un momento está desestructurada», añade. Nicole, la reina de la noche, es en el fondo una mujer muerta de miedo que verá todo su poderío amenazado tras el reencuentro con su pasado.

#### EL CINE EN TELEVISIÓN

POR OTI RODRÍGUEZ MARCHANTE



\*\*\* MUY BUENA \*\*\* BUENA
\*\* INTERESANTE \* REGULAR • MALA

#### 'El intercambio'

EE.UU. 2008. Drama, intriga. 141 m. Dir: Clint Eastwood. Con Angelina Jolie, John Malkovich, Jeffrey Donovan.

#### 22.50 La 1 \*\*\*

Historia terrorífica y con un enorme caudal dramático, humano y de intriga, basada en un hecho real ocurrido hace casi un siglo, y que la mirada de Clint Eastwood y de su cine majestuoso convierten en una acuarela de tintas negras y

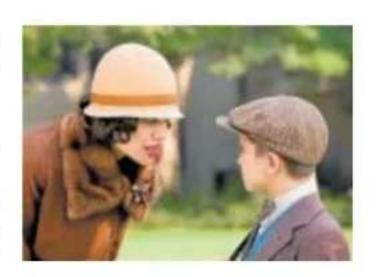

sórdidos grises. El personaje de Angelina Jolie, una madre soltera cuyo hijo desaparece misteriosamente, es desolador, como lo es también el posterior no reconocimiento de ese hijo que le vuelve tan misteriosamente como desapareció. Eastwood combina varios géneros con maestría, el melodrama, el policíaco, la intriga judicial y la psicológica. Y John Malkovich no es, aunque lo parezca, el malo de la función.

## 'I feel good' 22.30 La Sexta \*\*\*

#### EE.UU. 2014. Drama. 138 m. Dir: Tate Taylor. Con Chadwick Boseman, David Andrew Nash, Viola Davis, Octavia Spencer.

El director, reconocido por 'Criadas y señoras', aborda en esta película la figura de James Brown, estrella del 'soul' de vida tormentosa y de música torrencial. Se narra su biografía al completo, desde su infancia paupérrima, y recorre gran parte de sus aristas y múltiples caídas y recaídas vitales. Muy bien interpretado el personaje por Boseman.

### 'Tobruk' 16.40 Trece \*\*

EE.UU. 1967. Bélico. 110 m. Dir: Arthur Hiller. Con Rock Hudson, George Peppard.

Aunque Hudson daba más de sí en el melodramón o en la comedia blanca, se pliega en esta aventura bélica durante la Segunda África, y con la misión de fastidiar a Rommel, junto al joven Peppard. Se rodó parte en Almería, y lo mejor es su buen ritmo, sus escenas de acción y sus sorprendentes efectos especiales.

#### 'La máscara de Scaramouche' 12.20 La 2 \*\*

España. 1963. Aventuras. 98 m. Dir. Antonio Isasi. Con Gerard Barray, Xan Das Bolas, Gianna Maria Canale, Alberto de Mendoza, Rafael Bruguera.

Durante años, Isasi-Isasmendi fue el más internacional de los directores españoles y esta es una de sus muchas coproducciones europeas de éxito popular. Formalmente correctísima y argumentalmente muy entretenida, con el célebre personaje interpretado por Gerard Barray en tono simpático. Y el gran truhan, Alberto de Mendoza.

#### PARRILLA DEPORTIVA

11.55 Tenis. Roland Garros. En directo. Eurosport 1

13.00 Golf. DP World Tour: European Open (World Feed VO) Jornada 1. Parte 1. En directo. M+ Golf

19.25 Waterpolo. Liga Masculina de Waterpolo: CN Sabadell-Zodiac CNA Barceloneta. En directo. Teledeporte

19.55 Baloncesto. Liga LEB Oro: Movistar Estudiantes-Real Betis Baloncesto. En directo. M+ Deportes 3 20.00 Atletismo. Diamond League: Oslo. En directo. M+ Vamos

20.30 Baloncesto. Liga Endesa: Unicaja-UCAM. En directo. M+ Deportes

20.55 Fútbol sala. Liga Nacional de Fútbol Sala: Jaén Paraiso Interior-Mallorca Palma Futsal. En directo. Teledeporte

2.30 Baloncesto. NBA: Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks. En directo. M+ Deportes

#### LA1

8.00 La hora de La 1. Presentado por Marc Sala y Silvia Intxaurrondo.

10.40 Mañaneros. Presentado por Jaime Cantizano. 14.00 Informativo territorial

14.10 Ahora o nunca. Presentado por Mònica López. 15.00 Telediario 1. Presentado por Alejandra Herranz. 15.50 Informativo territorial

16.15 El tiempo. Presentado por Albert Barniol.

16.30 Salón de té La Moderna

17.30 La Promesa 18.30 El cazador stars. Presentado por Gorka Rodríguez.

19.30 El cazador. Presentado por Rodrigo Vázquez.

20.30 Aquí la Tierra. Presentado por Jacob Petrus.

21.00 Telediario 2. Presentado por Marta Carazo.

21.55 4 estrellas. «Secretos con clase». 22.50 Cine. «El intercam-

bio». EE.UU. 2008. Dir: Clint Eastwood. Int: Angelina Jolie, John Malkovich.

1.00 Cine. «Cegado por la luz». R.U., EE.UU., Francia. 2019. Dir: Gurinder Chadha. Int: Billy Barratt, Ronak Singh Chadha Berges.

#### LA 2

9.30 Aquí hay trabajo 9.55 La aventura del saber 10.55 Documenta2. «Frente cósmico. La fiebre lunar».

11.45 Culturas 2. Invitadas: Laura Alvea, directora de cine: Almudena Amor, actriz.

12.20 Mañanas de cine. «La máscara de Scaramouche».

13.55 La 2 express 14.05 Sin equipaje.

14.55 Jamie Oliver: juntos de nuevo. (Rep.) «Noche de carne».

15.45 Saber y ganar 16.30 Grandes documentales

16.30 Hacer el mono 18.00 Documenta2. «La cocina en el Neolítico». 18.55 El Paraiso de las

Señoras 20.15 ¡Cómo nos reímos!

Xpress. «Eugenio». 20.30 La 2 express 20.35 Diario de un nómada.

21.30 Cifras y letras 22.00 La matemática del espejo. Invitados: Estopa,

dúo musical. 22.45 En primicia. Invitado: Alfredo Relaño, periodista deportivo.

23.45 Documentos TV. «El calvario de la Iglesia». 0.40 Las tentaciones de Justo

#### ANTENA 3

Karlos Arguiñano

8.55 Espejo público. Presentado por Susanna Griso. 13.20 Cocina abierta con

13.45 La ruleta de la suerte. Presentado por Jorge Fernández.

15.00 Antena 3 Noticias 1. Presentado por Sandra Golpe.

15.30 Deportes. Presentado por Rocio Martinez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas.

15.35 El tiempo. Presentado por Roberto Brasero. 15.45 Sueños de libertad

17.00 Pecado original 18.00 Y ahora Sonsoles. Presentado por Sonsoles Ónega. 20.00 Pasapalabra. Presen-

tado por Roberto Leal. 21.00 Antena 3 Noticias

2. Presentado por Vicente Vallés y Esther Vaquero. 21.30 Deportes. Presentado

por Rocío Martínez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas. 21.35 El tiempo. Presentado por Roberto Brasero.

21.45 El hormiguero 3.0. Invitados: Hiba Abouk y Andrés Velencoso, actores. Presentado por Pablo Motos.

22.45 La pasión turca. Emisión de los capítulos «Una nueva vida» y «Perder el control».

1.15 Cine. «Desprecio».

#### CUATRO

8.00 Planeta Calleja. «Sandra Barneda».

9.30 Alerta Cobra, Emisión de los capítulos «Daños de pintura» y «Toda la verdad».

11.30 En boca de todos. Presentado por Nacho Abad. 14.00 Noticias Cuatro. Pre-

sentado por Alba Lago. 14.55 ElDesmarque Cuatro. Presentado por Manu

Carreño. 15.15 El tiempo

15.30 Todo es mentira. Presentado por Risto Mejide.

18.30 Tiempo al tiempo. Presentado por Mario Picazo y Verónica Dulanto.

20.00 Noticias Cuatro. Presentado por Diego Losada y Mónica Sanz.

20.40 ElDesmarque Cuatro. Presentado por Ricardo Reyes.

20.55 El tiempo

21.05 First Dates. (Rep.) Presentado por Carlos Sobera. 21.40 First Dates. Presentado por Carlos Sobera.

22.50 Horizonte. Presentado por Iker Jiménez.

1.45 ElDesmarque madrugada. Presentado por Ricardo Reyes.

2.35 The Game Show. Presentado por Cristina Porta, Gemma Manzanero y Aitor Fernández.

#### TELECINCO

8.10 Informativos Telecinco 8.55 La mirada crítica. Presentado por Ana Terradillos. Con la colaboración de

Antonio Texeira. 10.30 Vamos a ver. Presentado por Joaquín Prat. Con la colaboración de Patricia

Pardo y Adriana Dorronsoro. 15.00 Informativos Telecinco. Presentado por Isabel Jiménez y Ángeles Blanco.

15.30 ElDesmarque Telecinco. Presentado por Lucía Taboada.

15.40 El tiempo

15.50 Así es la vida. Presentado por Sandra Barneda y César Muñoz.

17.00 TardeAR. Presentado por Ana Rosa Quintana.

20.00 Reacción en cadena. Presentado por Ion Aramendi.

21.00 Informativos Telecinco. Presentado por Carlos Franganillo.

21.40 ElDesmarque Telecinco. Presentado por Matías Prats Chacón.

21.45 El tiempo 22.00 Supervivientes.

Presentado por Jorge Javier Vázquez. Con la colaboración de Laura Madrueño. 2.00 Casino Gran Madrid Online Show

### TRECE

8.00 La tienda de Galería del Coleccionista

10.00 Santa misa. Palabra de vida. «Procesión del Corpus Christi en rito Hispano-Mozárabe». Presentado por Jesús Higueras.

14.00 Ecclesia al día. Presentado por Raquel Caldas. 14.30 Trece noticias 14:30. Presentado por Nazareth G\* Jara.

14.45 El tiempo en Trece. Presentado por Inma Man-

14.50 Sesión doble. «Línea de fuego». EE.UU. 1967. Dir. Christian Nyby. Int: Chad

Everett, Marilyn Devin. 16.40 Sesión doble. «Tobruk». EE.UU. 1967. Dir: Ar-

thur Hiller. Int: Rock Hudson, George Peppard. 18.45 Western, «El asalto de Phantom Hill», EE.UU, 1966.

Dir: Earl Bellamy. Int: Robert Fuller, Jocelyn Lane. 20.30 Trece noticias 20:30.

Presentado por José Luis Pérez. 21.05 Trece al día. Presenta-

do por José Luis Pérez. 21.55 El tiempo en Trece. Presentado por Inma Mansilla.

22.00 El cascabel. Presentado por Antonio Jiménez. 0.30 El Partidazo de Cope

#### HOY NO SE PIERDA...

#### 'Horizonte'

Cuatro | 22.50 |

Nueva entrega del 'magazine' de Iker Jiménez sobre el mundo del misterio y la actualidad.

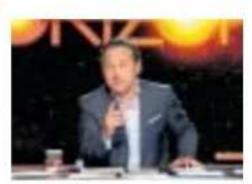

#### 'Diario de un nómada'

La 2 | 20.35 |

El escritor Miquel Silvestre recorre toda Sudámerica a lomos de su motocicleta.

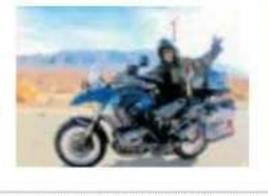

#### LO MÁS VISTO del martes 28 de mayo

Noticias 1 Antena 3, 15.00.

2.211.000 espectadores 23,4% de cuota



#### LA SEXTA

9.00 Aruser@s

11.00 Al rojo vivo 14.30 La Sexta noticias 1° edición. Presentado por Helena Resano.

15.10 Jugones. Presentado por Josep Pedrerol.

15.30 La Sexta meteo 15.45 Zapeando. Presentado por Dani Mateo.

17.15 Más vale tarde. Presentado por Iñaki López y Cristina Pardo.

20.00 La Sexta noticias 2\* edición. Presentado por Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez.

21.00 La Sexta Clave. Presentado por Joaquín Castellón.

21.20 La Sexta meteo. Presentado por Francisco Cacho y Joanna Ivars.

21.25 La Sexta deportes. Presentado por Carlota Reig y Óscar Rincón. 21.30 El intermedio. Presen-

tado por El Gran Wyoming y

Sandra Sabatés. 22.30 Cine. «I Feel Good: La historia de James Brown». R.U., EE.UU. 2014. Dir: Tate Taylor, Int: Chadwick Bose-

man, Craig Robinson. 1.20 Cine. «Oldboy».

#### TELEDEPORTE

10.40 Liga Nacional de Fútbol Sala, «Mallorca Palma Futsal-Jaén Paraíso Interior».

12.10 World Athletics Continental Tour. «Strava Golden Grand Prix».

14.10 Liga Iberdrola de Waterpolo, «CN Sant Andreu-Assolim CN Mataró». Final: primer partido.

15.25 Liga Guerreras Iberdrola. «Super Amara Bera Bera-Atticgo BM Elche». Final: partido de ida.

16.50 Racing for Spain 17.20 Moto Avenue 17.35 BWF World Tour. «Super 750 Open Singapur: S.

Pusarla-Carolina Marín». 18.35 Rueda de prensa de Montse Tomé 18.50 Conexión París.

19.25 Liga Masculina de Waterpolo. «CN Sabadell-Zodiac CNA Barceloneta». Final: segundo partido. 20.55 Liga Nacional de

Fútbol Sala. «Jaén Paraiso Interior-Mallorca Palma Futsal». Cuartos de final: tercer partido del play-off.

22.45 Conexión París 23.20 Rueda de prensa de Montse Tomé

#### MOVISTAR PLUS+

8.30 Perros salvajes. Incluye «Conociendo a la familia» y

«Los secretos del éxito». 10.16 La lucha contra el

cambio climático 11.54 Taylor Swift: La voz de

una generación 12.51 La Resistencia

14.16 Núñez. «El patrimoni no fa la felicitat».

15.30 Cine. «The Equalizer II», EE.UU. 2018, Dir. Antoine Fugua. Int: Denzel Washington, Pedro Pascal.

17.27 Escapando de la secta 20.30 InfoDeportePlus+

21.00 Informe Plus+. «Reyes, sonrisa y leyenda». 22.00 El consultorio de

Berto. «Teorías marítimas y

electrodomésticos opacos». 22.30 Marbella

23.30 La Resistencia 0.55 Ilustres ignorantes. «Funerarias».

1.20 Kroos. La familia y el fútbol.

2.30 NBA. «Minnesota

En directo. 5.30 La rebelión de Rosa Parks

Timberwolves-Mavericks».

#### **CANAL SUR**

8.00 Despierta Andalucía 9.55 Hoy en día. Presentado

por Toñi Moreno. 12.50 Hoy en día, mesa de análisis. Presentado por

Teodoro León Gross. 14.15 Informativos locales 14.30 Canal Sur noticias 1. Presentado por Juan Carlos

Roldán y Victoria Romero. 15.25 La tarde. Aquí y ahora. Presentado por Juan y Medio

y Eva Ruiz. 18.00 Andalucía directo. Presentado por Modesto

Barragán y Paz Santana. 19.50 Cómetelo. «Bolitas de flamenquín con salmorejo». Presentado por Enrique

Sánchez. 20.30 Canal Sur noticias 2. Presentado por Miguel Ángel Sánchez.

21.00 Informativos locales 21.45 Atrápame si puedes. Presentado por Manolo Sarria.

22.45 Cine. «The Informer». R.U., EE.UU., Canadá, 2019. Dir: Andrea Di Stefano. Int: Joel Kinnaman, Mateusz Kosciukiewicz.

0.25 Cine. «Cuando éramos

soldados». 2.35 Lo flamenco

# 'The Informer', acción y suspense

'The Informer' es una película británica de acción dirigida por Andrea Di Stefano y protagonizada por Joel Kinnaman. La trama sigue a Pete Koslow, un como infiltrado del FBI en la mafia polaca. Tras una Hellström y Anders Roslund.

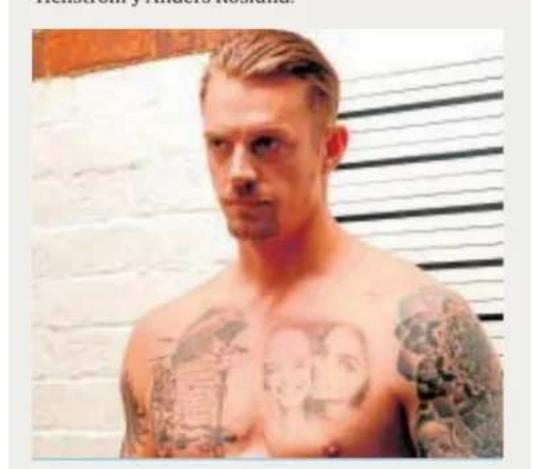

# Canal Sur | 22.45 h. |

exsoldado de operaciones especiales que trabaja operación fallida que resulta en la muerte de un policía, Koslow debe infiltrarse en la cárcel para manejar el tráfico de drogas desde dentro y proteger a su familia. El elenco incluye a Ana de Armas, Rosamund Pike y Clive Owen. Börge



Editado por Diario ABC, S.L.U., San Álvaro, 8, 1°3, 14003 Córdoba. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. Número 39.599 D.L.I. SE 38-2023 Apartado de Correos 43, Madrid.

Teléfono de atención 91 111 99 00. Centralita ABC 91 339 90 00.

8 424499 202349



Accede gratis a ABC Premium ★

Escanea el código QR con tu móvil para acceder sin límites desde la 'app'

# Verbolario



POR RODRIGO CORTÉS

Descubrimiento, m. Tropiezo.

# O.

BALA PERDIDA

ÁNGEL ANTONIO HERRERA

#### El corsé de Swift

En Taylor me falta temperatura y me sobra escaparate

O acabo yo de pillarle a Taylor Swift el prodigio, la lujuria, el constipado. Quiero decir que llevo un tiempo estudiando el caso Swift, y me quedo en el enigma, porque no da calambre su obra, y ella me resulta distante y reaseada, como si entre lo suyo y lo mío siempre estuviera de enemigo el maillot espejeante, severo y compacto dentro del que se desmadra, sin desmadrarse. De manera que no me llega su temperatura, porque en Taylor me falta temperatura y me sobra escaparate, me falta despeinado y me sobra el chicle que no sé si gasta mucho, poco o nada. De entre la galaxia de las exitosas planetarias, me gusta más Beyoncé, que es un piano en minifalda, o bien Miley Cyrus, esa diabla alegre, de la que me enamoré en los Grammys últimos, y de ahí ya no salgo. Jennifer Lopez es un ángel de cabaré, y Rihanna no me repercute ni mucho ni poco, porque siempre la sorprendo preparando un nuevo repertorio de tatuajes.

Todas estas chavalas apoteósicas están en la orilla contraria al reguetón, donde cada nueva estrella me parece siempre la misma, que no sé muy bien cómo se llama, pero es una misma gogó de la cháchara de hablarle una chulería sexual al ombligo al aire. Dicen que Taylor va a dejar en Madrid unos millones de euros, por el trajín de turismo que arrastra, y ya he visto que en el Bernabéu se ha preparado una guerra mundial, más que un concierto, una invasión de chavalería que yo creo que acude antes a ver si Taylor existe, y no tanto a escucharle el cancionero, donde sigo yo sin encontrar dos o tres temas inolvidables. Porque dos o tres temas inolvidables, al menos, tiene que aportar una gran estrella del pop al género, como Madonna, o Beyoncé, o la propia Cyrus. Si no, es que vas triunfando mucho como gran karaoke mundial, pero karaoke. Taylor es mona y tiene una biografía de estrellísima millonaria donde no pesco otro sobresalto exótico que los veinte mil euros que se deja en la suite de alojamiento. Igual la culpa es del maillot, tipo corsé, que no me deja verla.

#### EL PEOR VIAJE DE MI VIDA JAVIER SANTAOLALLA

# Un fallo de cálculo con el chile picante

 El divulgador científico se arrepintió de aceptar el reto de un colega mexicano

PEP GORGORI



O el segundo peor viaje, porque de entrada Santaolalla recuerda un episodio bastante más triste: «El viaje más duro fue cuando mi padre murió, que fuimos a Burgos a hacer el funeral». En efecto, su origen es burgalés, aunque lleve años afincado en las islas Canarias. Tras la defunción de su progenitor, optaron por devolverlo a su tierra natal. Ahí acaba la historia, porque el científico prefiere contar una «experiencia más divertida».

«Cometí el gran error de enfrentarme a un mexicano en una batalla de chiles», cuenta entre risas. Se trató de «tomar totopos echándole chile habanero, que es el más picante, a ver quién aguantaba más». Un planteamiento sencillo, en el que todo parecía estar perfectamente calculado: un rato de picor en la boca, a cambio del orgullo de haber vencido a un nativo en su terreno: «Yo sabía que ese día me iba a doler la boca, y eso entraba en mis previsiones». Ahora bien, «lo del día después no lo había valorado».

El duelo entre el mexicano de pura cepa y el español osado acabó en tablas, pero solo por un rato: «La derrota fue al día siguiente. Dicen que el chile pica al entrar y pica al salir. Y picó, picó». Por si fuera poco, tenía que tomar un avión para regresar a casa, un vuelo internacional de México a Gran Canaria con escala en Madrid. «Me pasé las 18 horas de vuelo tumbado en el suelo, literalmente, con retortijones. Fue horroroso». En cambio, su colega, asegura, estaba tan fresco en su casa. Su moraleja: «Si un mexicano te dice que algo pica, es el momento de salir corriendo. Tienen un paladar diferente. Lo aprendí a sangre».

Ahora acaba de volver de una nueva visita a México, en la que no consta que se haya enzarzado en duelo alguno. De todo se aprende. Eso sí, le ha dado tiempo a pensar en nuevos proyectos. Uno es un pódcast de Física y Filosofía, alrededor de la pregunta de si existe Dios: «Vamos a tratar aspectos relacionados con la metafísica, las creencias y la espiritualidad, desde el enfoque científi-



El científico, durante una visita a México en 2021 // EFE

co». En el otro, hecho con sus hermanos, analizarán durante los Juegos Olímpicos los diferentes deportes «desde el punto de vista de la física».

Santaolalla lo cuenta como si tal cosa, con una sonrisa, pero se intuye que estas cosas no se preparan solas. Es el mundo de los creadores de contenido en redes sociales, los llamados 'influencers': «La gente solo ve la punta del iceberg. Se los asocia con gente que vive del cuento, y lo que yo he visto es que hay una cantidad de trabajo, muchas horas, mucha planificación y esfuerzo». En su caso, detrás de cada vídeo hay horas y horas de estudio. «Es un

trabajo muy acumulativo».

Trabaja en un pódcast sobre la existencia de Dios y otros sobre la física del deporte Sobre la importancia que le da al piano en sus proyectos, constata que lo de alternar la ciencia con la música es algo muy habitual: «Einstein tocaba el violín, Galileo el laúd, Herschel era compositor, y también sa-

bían de música Pitágoras, Kepler...». Estas dos pasiones se unen en el festival Starmus, en el que también se ha involucrado: «Fue creado por un doctor en Astrofísica y Brian May, el guitarrista de Queen». El certamen nació en Canarias, «y se fue por cuestiones económico-políticas». Como canario, y amante de la música y la ciencia, le gustaría que volviera. En su última edición, este mes de mayo en Bratislava, el festival reunió a científicos como la primatóloga y antropóloga Jane Goodall y músicos como Offspring y Jean-Michel Jarre para reflexionar sobre medio ambiente, paz, inteligencia artificial y poesía.\*